BUENOS AIRES, ARGENTINA, AÑO LXXVIII, Nº 28.155, PRECIO: \$ 1.400,00 EN CABA Y GBA - PRECIO: \$ 1.500,00 EN GBA CON ZONAL -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR: \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES. EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 50.

Jueves 18 de abril de 2024

# Prepagas: el Gobierno busca que devuelvan lo que cobraron por encima de la inflación

Presentó una cautelar para que 16 empresas hagan el reintegro a sus afiliados.

El Ministerio de Economía, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, detectó indicios de cartelización de siete empresas y ordenó que retrotraigan las cuotas a diciembre y que recalculen su valor ajustándolo por la inflación a abril. Además, se presentó ante la Justicia una medida cautelar para que 16 compañías dejen "sin efecto en forma definitiva los

aumentos desmedidos en las cuotas". Según el Gobierno, las cuotas deberían bajar 33% en promedio. "No se van a convalidar maniobras especulativas", dijeron. P.3



#### Protestas en las facultades de la UBA por los recortes

Por la quita de fondos, la UBA entró en modo ahorro. Limitaron la iluminación en pasillos, lugares comunes y en algunas aulas, así como el uso de los

ascensores y del aire acondicionado. La situación más dramática se vive en los hospitales. Allí se suspendieron las cirugías que no son de urgencia y

funcionan al 30%, porque advierten que en mayo se quedan sin insumos. La semana pasada la UBA se declaró en emergencia presupuestaria. P.26

### El Superclásico vuelve con las dos hinchadas y en Córdoba jes en avión y disparada de precios, con algunas low-cost por arriba de Aerolí- expulsado. P.34

Pese a que el césped del Estadio Kempes, en Córdoba, no se presenta óptimo, fue elegido como la sede para el Boca-River del próximo domingo a las 15.30, en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Ya hay una alta demanda de pasajes en avión y disparada de precios, con

neas. El último Superclásico con hinchas en el país se había jugado en marzo del 2018 en Mendoza por la final de la Supercopa, y ese mismo año disputaron la finalísima de la Libertadores en Madrid. Ambos equipos contarán con sus figuras, excepto Medina en Boca,

### **Debaten cambios** en Ganancias, Monotributo, y Bienes Personales

El paquete fiscal que propone el Gobierno empieza a tratarse hoy en el Congreso. Retrotraen las exenciones de Ganancias votadas el año pasado. El piso queda en \$1.800.000 pero las alícuotas son más progresivas. Hay fuerte suba de los topes de facturación del Monotributo y rebajan la presión en Bienes Personales. También, una moratoria impositiva y un blanqueo de capitales. P.8

### Con Pagano internada, suspenden una reunión clave en Diputados

La interna de la Libertad Avanza sigue sumando tensión. Ayer internaron a la diputada Marcela Pagano por una úlcera sangrante. En simultáneo, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, resolvió suspender la reunión convocada para hoy de la Comisión de Juicio Político, en la que pretendía remover a Pagano que había sido elegida presidenta el jueves pasado. P. 10

#### A casi una década, condenan a 27 años de cárcel al asesino de **Lola Chomnalez**

El crimen en Valizas, Uruguay, de la joven argentina de 15 años por fin tiene sentencia: Leonardo David Sena fue condenado por la Justicia de ese país a 27 años y 6 meses de prisión. Detenido en mayo de 2022, Sena fue hallado culpable del homicidio con un estudio genético sobre los rastros de sangre en la escena del crimen y en las pertenencias de la victima. **P.33** 

Sumario CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# El increíble caso del colorista prófugo

DEL **EDITOR** 



**Héctor Gambini** 

hgambini@clarin.com



bel Guzmán no es Abimael Guzmán, pero la Justicia argentina acaba de emitir una alerta roja de Interpol para tratar de atraparlo.

El segundo Guzmán, Abimael, murió en 2021 en la cárcel de máxima seguridad del Callao, en Perú, donde había fundado el grupo guerrillero Sendero Luminoso.

Buscado por terrorista, aquel Guzmán fue atrapado finalmente en 1992 y condenado a prisión perpetua. Su organización atacó a militares y policías peruanos tanto como a civiles, a empleados del gobierno de cualquier rango, a trabajadores que no se adherían a las huelgas que decretaban los terroristas y a campesinos que sólo iban a votar cuando había elecciones.

Aquel Guzmán decía que aquellas víctimas eran traidores que al votar colaboraban con la democracia y, por lo tanto, con el gobierno. Por eso los mataban.

En los años en los que estuvo prófugo, Abimael Guzmán tuvo pedido de captura internacional. Igual que Abel.

Este otro Guzmán, Abel, es el nuestro.

Un peluquero que trabajaba en la especialidad de "colorista" en un salón de belleza de Recoleta y llegó un día para asesinar a sangre fría y adelante de todos sus compañeros al otro colorista del local.

Quizá celoso de la predilección de las clientas. Quizá, no.

Si acumuló furia durante los meses previos en contra de la víctima, no lo demostró en la escena del crimen, donde se movió como un sicario profesional. Sacó el arma, hizo sentar a los demás, apuntó a la cabeza de su objetivo y disparó.

No levantó la voz ni cuando le pidió a otro de los empleados que le abriera la ventana del local para escaparse.

No hubo escándalos, ira ni destrozos. Sólo una bala fría como un témpano ante una víctima completamente indefensa.

Este sábado se cumple un mes de la fuga inverosímil de ese asesino identificado y filmado que sin embargo nadie encuentra.

Lo buscaron en su casa de Merlo y en la casa de su hermano donde solía quedarse a dormir durante la semana, en el barrio porteño de Balvanera. Y en Santiago del Estero, donde vive parte de su familia. Su madre le pidió públicamente que "se entregue lo más pronto posible". Nada.

Las cámaras del barrio más acomodado de la ciudad más vigilada de la Argentina lo registran caminando por la calle Beruti hasta Coronel Díaz, doblando por allí hasta Charcas y perderse hacia la nada misma,

#### La foto del peluquero de Recoleta llegó al sitio donde buscan a los terroristas.

en medio de gente que estira el último café de la tarde en las mesas de las veredas, llega para cenar temprano o camina luchando contra los mosquitos y el calor de marzo.

Sea por lo que fuere, nadie puede atrapar a Guzmán, y eso es sólo una cara de los problemas con la seguridad nuestra de cada día.

Desde el crimen de la peluquería, la Policía de la Ciudad tuvo cuatro fugas de presos. Aunque con diferentes grados de peligrosidad, cada vez hay más prófugos para buscar en todo el país.

Sobre Guzmán, no se conoce que tenga detrás una organización poderosa, medios extraordinarios ni una logística sofisticada para mantenerse oculto tras ese asesinato quirúrgico y espantoso. No se cambió el look tras el crimen sino antes. Se rapó para matar y así quedó filmado.

#### No es terrorista. Es colorista.

La familia de su víctima no obtiene consuelo y la peluquería reabrió bajo el temor de que Guzmán regrese. ¿Quién puede saberlo? Por las dudas, ahora hay una mujer policía en la puerta del local.

El miedo como piedra en la garganta seguirá allí hasta que Guzmán sea atrapado.

Pero nadie lo encuentra y el colorista de Recoleta llegó con su foto hasta allí. A las alertas rojas de Interpol. Donde estuvo Guzmán, el terrorista. Donde están los iraníes acusados de volar la AMIA.
■

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

#### Jorge "Corcho" Rodríguez





#### Más complicado

El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó elevar a juicio una causa en su contra por supuesto lavado de activos provenientes del circuito de pago de sobornos de la empresa Odebrecht, en el marco de la obra de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas entre 2012 y 2013. El País

#### Martin Menem

Presidente de la Cámara de Diputados



#### Sin quórum

Justo después que la diputada Marcela Pagano fuera internada, a quien quería impedir que asuma la presidencia de la Comisión de Juicio Político, suspendió la reunión. Le resultó oportuno porque no tenía el quórum necesario para modificar la integración de esa comisión. El País

#### Carla Filipcic Holm

Cantante lírica

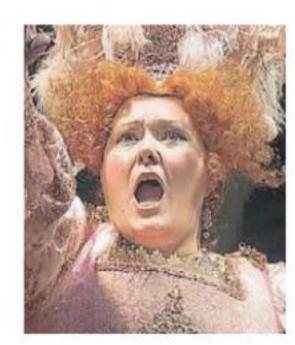

#### Una Ariadna de lujo

Brilló como la protagonista de la ópera de Richard Strauss, "Ariadna en Naxos" que presenta Marcelo Lombardero en el Colón, en la apertura de la temporada lírica. "Vocalidad perfecta y llena de matices actorales", definió el comentario de Clarín en una mezcla de ópera seria y cómica. Spot

#### HUMOR

#### Fernando Sendra fsendra@clarin.com



#### CRUCIGRAMA

1. Imputas un delito. 7. Se movían por medio de ruedas. 9. (El mago de –) Película protago-nizada por Judy Garland (1939). 10. Cada una de las dos mitades que forman una antera floral completa. 11. Cortar una parte del cuerpo de un ser vivo. 13. Dios egipcio de la creación. 14. Entregué. 15. Echaron agua sobre las plantas para beneficiarlas. 17. Cubrirá el suelo con losas.

#### Verticales

1. Aromatizar. 2. Isla de México. 3. Abreviatura de usted. 4. Das a la tela tersura y lustre por medio de la presión. 5. Hermano de Caín. 6. Que saca. 8. Cada uno de los orificios nasales externos. 12. País de África; capital: Lomé, 16. Símbolo del radio.

Horizontales: 1. Acusas. 7. Rodaban. 9. Oz. 10. Teca. 11. Mutilar. 13. Amón. 14. Di. 15. Regaron. 17. Losará. Verticales: 1. Aromar. 2. Cozumel. 3. Ud. 4. Satinas. Abel. 6. Sacador. 8. Narina. 12. Togo. 16. Ra.

#### El ajuste en la clase media

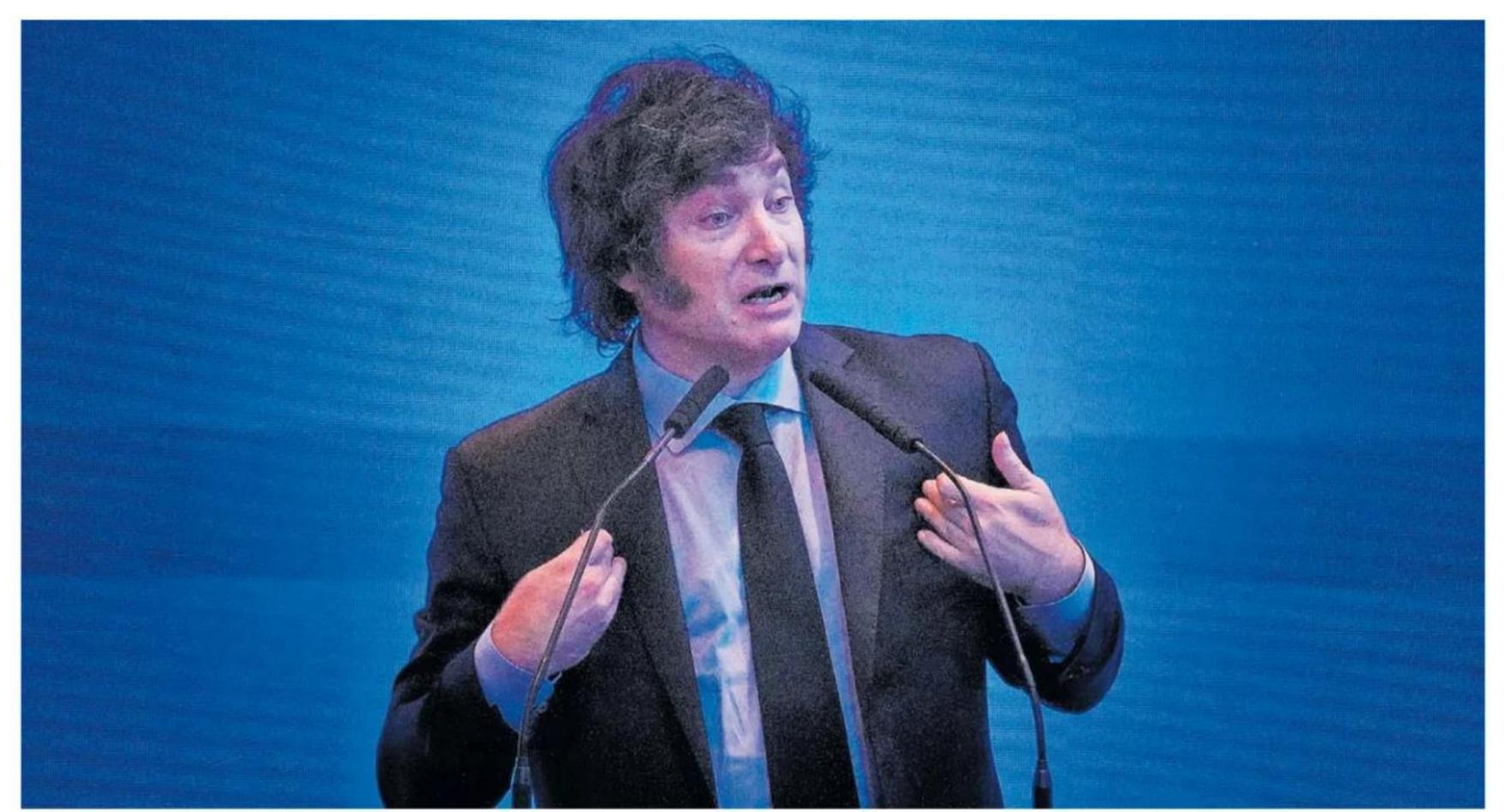

Guiño a la clase media. El presidente Javier Milei decidió dar un paso atrás con los aumentos que estaban llegando los hogares por las cuotas de medicina prepaga.

# Marcha atrás de Milei: el Gobierno ordena a las prepagas bajar sus cuotas y les dice hasta cuánto pueden ajustar

No podrá ser más que la inflación. "No se van a convalidar maniobras especulativas", justificó el vocero presidencial para explicar el tope máximo fijado. Críticas internas y de economistas.

» Cifras en %

El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Economía, resolvió que las empresas de medicina prepagas retrotraigan las cuotas a los montos de diciembre y que recalculen su valor ajustándolo por la inflación a abril. Además presentó una cautelar en la Justicia para que las compañías devuelvan lo que hayan cobrado por encima del IPC desde que se desreguló el sistema.

Según informó ayer el vocero presidencial Manuel Adorni, la medida es de aplicación inmediata, por lo que los afiliados deberían recibir sus facturas con el monto actualizado a partir del mayo. Tendrá una vigencia de 6 meses. El reclamo de que se restituya el dinero que se cobró por encima de la inflación dependerá de lo que resuelva la Justicia por la denuncia de este índice de precios al consumi-

presunta cartelización. Sería un 33% menos según explicó el Gobierno (ver más en página 4).

"Por disposición del Ministerio de Economía un grupo de empresas de medicina privada, que representan casi el 75% de los afiliados. van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada por IPC a partir de allí", anunció Manuel Adorni en su conferencia de prensa de ayer.

La acción de amparo la hizo el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo. Es "contra las entidades de Medicina Prepaga" que se detallan en la presentación judicial. Son 16 firmas, entre empresas y obras sociales con sedes en la CABA y la provincia de Santa Fe (ver más página 5).

"Deberán aplicar como máximo





dor para aplicar las cuotas por estos seis meses, es el resultado de tutela anticipada de una denuncia por presunta cartelización", agregó Adorni por su parte y planteó que "el gobierno del presidente Javier Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista, la Argentina de la avivada se termino".

La resolución apunta a la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt, quien hasta el martes era el presidente de la entidad y quedó en centro de una fuerte polémica con el Gobierno. Las empresas afectadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, entre otras.

La Comisión Nacional de Defen-

CLARIN

#### El ajuste en la clase media

#### Viene de la página 3

sa de la Competencia determinó que "existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo" entre la compañías para fijar los precios del sector y emitió un dictamen aconsejando al Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía que adoptara una medida de tutela anticipada "para que un conjunto de empresas de medicina prepaga, cumplan con los requerimientos que se detallan a continuación". La resolución surge a partir de una denuncia de cartelización presentada por legisladores de la Coalición Cívica.

Según los datos aportados por la Superintendencia de Seguros de Salud, Osde tiene 31,1% de la participación en términos de cantidad de afiliados; Swiss Medical el 14,8%; Galeno el 8,3%; Omint el 4,7%; y Medifé el 3,1%. Según expertos en el sistema es difícil técnicamente probar que existe colusión.

La presentación judicial ingresó ayer en la secretaría N° 18 del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 9, de Mercedes Maquieira.

El Gobierno solicitó "con carácter urgente" el "cese en su actitud abusiva frente a los usuarios", por lo que piden dejar "sin efecto en forma definitiva los aumentos desmedidos en las cuotas" posteriores a la entrada en vigencia del mega DNU de Milei. Además, solicitó una medida cautelar, en "forma urgente" para que las "entidades de medicina prepaga" se abstengan de efectuar aumentos de las cuotas en todos los planes prestacionales sin excepción, y se retrotraiga el monto de los valores, a las cuotas vigentes al 01/12/2023".

El giro del Gobierno representa una marcha atrás con su propuesta de liberar los precios y corregir los atrasos acumulados en los últimos años que fue lo que había comenzado a hacer desde diciembre, por ejemplo con el mercado de las empresas que brindan medicina prepaga, al liberar el mercado. Por ejemplo es la posición de Federico Sturzenegger, asesor presidencial, y que no compartiría esta medida. En cambio Luis Caputo la promocionó ayer en X (ver en página 7).

Entre diciembre de 2018 y marzo de 2024 el aumento acumulado promedio de los precios de la economiá fue 2.808%. En ese tiempo hubo sectores que registraron en los bienes y servicios que vendían por encima de ese promedio y otros por debajo. Las empresas de medicina estaban entre estos últimos ya que subieron las cuotas 2.369%. No así fue el caso de los medicamentos: los laboratorios aumentaron 3.850%.

"No hay desinflación sostenible sin estructura de precios relativos alineada", comentó ayer el economista Matías Surt, de Inveq. "Si se ajustan por inflación nunca recuperarán el valor real perdido".



Mayores gastos. El presupuesto en medicina prepaga ocupa cada vez más una participación mayor del ingreso disponible.

# Prepagas: deberían bajar 33% en promedio, según el Gobierno

Es la cuenta que resulta de restar el aumento de 151% que aplicaron las prepagas desde fin de diciembre al incremento que arroja la cuota ajustada por la inflación.

#### Ismael Bermudez

ibermudez@clarin.com

El Gobierno estima que las cuotas de la medicina privada deberían reducirse, en promedio, un 33% por efecto de las medidas adoptadas.

Ese 33% se explica porque el Gobierno calculó que en promedio las prepagas aumentaron a abril un 151% desde la cuota de diciembre y el acumulado de la inflación a este mes -estimando una suba del IPC del Indec del 10%- arrojaría un 66,76%. Esta diferencia entre la suba de la inflación y las cuotas representa un 33%.

Según el Gobierno, "la medida (de tutela anticipada en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia) retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado mo máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento" (cuota del afiliado a diciembre más el IPC de los primeros 4 meses del año).

En consecuencia, la reducción de la cuota del 33% puede ser mayor o menor según haya sido el aumento efectivo durante los primeros 4 meses del año.

Así, quien en diciembre tenía una cuota de \$ 200.000 y en abril debería pagar \$502.000 (151%), con esta medida tendrá una cuota de\$ 333.520 (aplicando la suba de 66%), una diferencia en menos de \$ 168.480. Los \$ 333.520 representa un 33% menos que los \$502.000.

"La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio", señala el comunicado del Gobierno. Y agrega que se "famáximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento. Ese tope rige, en principio, durante los próximos seis meses".

#### La baja de la cuota de 33% puede ser mayor o menor según el caso.

En las prepagas dicen que sobre los aumentos efectivizados a sus afiliados, las clínicas, sanatorios, laboratorios, médicos, enfermeros recibieron aumentos por encima de la inflación. En consecuencia, abrieron un interrogante: si podrán también ajustar hacia abajo los y faculta a las prepagas a aplicar, co- culta a las prepagas a aplicar, como aranceles y honorarios que pagan a te nuevos afiliados.

esas entidades y profesionales. Eso produciría otro conflicto, en ese caso con las empresas y profesionales que figuran en las cartillas de cada prepaga.

Hasta diciembre, cuando el Gobierno desreguló el mercado de prepagas y permitió que las prepagas fijaran libremente el valor de las tarifas, las cuotas se ajustaban mensualmente según un **indice de** Costos de Salud elaborado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

El Índice de Costo de Salud tomaba en cuenta la incidencia de los gastos en personal (recursos humanos), medicamentos, insumos y gastos generales.

Como contrapartida, el Gobierno anterior otorgó beneficios impositivos y de previsión a las empresas de salud a cambio de ese mecanismo de fijación del aumento de las cuotas. Según el decreto 478/2023, por ejemplo, las empresas de salud quedaron exentas desde el 1° de septiembre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, del pago de las contribuciones patronales que recibe el Sistema Integrado Previsional Argentino (SI-PA)- ANSeS.

En diciembre, el ajuste en base al Indice de Costos de Salud-RIPTE fue eliminado, se dio libertad a las empresas a fijar el valor de las cuotas. Y a través de un DNU el Gobierno resolvió que las prepagas pueden actuar como obras sociales, eliminando la intermediación de una obra social afín a la hora de derivar los aportes obligatorios a la Seguridad Social o captar directamen-

El texto oficial nombra a 7 empresas, pero un amparo presentado a la Justicia considera a 16. Desde cuándo y cómo se implentarían los cambios.

# Diez respuestas a dudas clave de los afiliados de prepagas tras la decisión del Gobierno

#### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

Al agitado mar de acusaciones y denuncias sobre las cuotas de las prepagas se sumó ayer una ola enorme que cuando llegue a la rompiente dará que hablar: la indicación del Gobierno a algunas de las principales entidades de medicina privada de que bajen las cuotas al valor que correspondería si desde diciembre solo hubieran ajustado por inflación esto es (tomando en cuenta el acumulado de enero, febrero y marzo) "solo" un 51,54%. A esa decisión se suma otra noticia, cuya concreción depende de que la Justicia le haga lugar: que además de retrotraer (en la práctica será bajar las cuotas), un grupo grande de prepagas podría verse obligada a devolverles a los afiliados todo lo que desde diciembre cobraron por encima.

En base a intercambios con el Gobierno nacional, con referentes de algunas prepagas abarcadas por la medida y las aclaraciones de otras fuentes del sector, aquí respuestas para clarificar aspectos puntos centrales.

 1) Qué prepagas tienen que bajar la cuota. Por ahora son 7 las entidades de medicina prepaga nombradas en el texto oficial, una resolución de la Secretaría de Comercio en base a un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que les indica recalcular los aumentos de las cuotas de sus planes en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las aludidas (insistimos, "por ahora", algo que se aclará en la pregunta 3) son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y Osde. Según el escrito, estas empresas representan el 75% de los alrededor de 6 millones de afiliados a le medicina prepaga que hay en el país.

 2) Desde cuándo deben "recalcular" las cuotas y cómo. El texto oficial dice "a partir del dictado de la presente medida", es decir, de ayer. Dado que la mayoría de las facturas correspondientes a los servi-



Prestaciones. Algunos clientes que se fueron por las subas se preguntan si podrán volver y los términos.

todavía (suelen llegar pasado el 20), se deduce que el "recálculo" se aplicará desde entonces. Más que llamarlo "recálculo", quizás haya que llamarlo "rebaja". El texto de la Secretaría de Comercio detalla lo abultadas que fueron las subas de esas 7 entidades en el último tiempo, especialmente en enero y en febrero: el primer mes, de entre 40% y 50%, cuando la inflación de diciembre había sido del 25%. El segundo, de casi el 30%, si bien en enero la inflación por IPC fue del 20,6% y en febrero, del 13,2%. Para estimar lo que deberían cobrar en mayo las entidades, basta tomar la cuota abonada en diciembre y agregarle el 51,54% acumulado en enero, febrero y marzo.

 3) ¿Las prepagas deberán devolver lo que cobraron de más entre diciembre y abril? Es un tema álgido. Ocurre que, además de la resolución de Comercio, la Superintendencia de Servicios de Salud decidió avanzar en la Justicia solicitando una medida cautelar por el "abuso de precios" de algunas prepagas que habrían adoptado una posición dominante en el mercado. El problema es que no son 7 sino 16 compañías. Al cierre de esta edición, la Superintendencia com-

rín pudo confirmar que las entidades involucradas son Osde, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social Unión Personal Civil de la Nación. Mutual Federada 25 de Junio, ACA Salud, Sancor Salud y Prevención Salud. Hay que esperar la decisión judicial. Todo depende de la Justicia Federal en lo Civil y Comercial Nº9 le hace lugar a la medida cautelar. Es allí donde tramita esta causa. 4) ¿Por qué se decidió que un pu-

#### La Secretaría de Comercio dijo que la medida rige 6 meses.

ñado bajen las cuotas y devuelvan lo que cobraron de más? La resolución de la Cámara de Comercio se basó en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y -más allá de algunas chicanas y acusaciones que salieron de la cúpula gubernamental-, el puntapié de esta novedad es la sospecha de que los aumentos cios de mayo no fueron emitidas partió el amparo interpuesto y Cla- de estos meses fueron coordinados pre"? "La presente medida se exten- meses". ■

por un grupo de pocas compañías (las 7 mencionadas arriba), lo que en estos días circula como "cartelización". A este grupo podrían sumarse más, si la Justicia le hace lugar al recurso de amparo que apunta a las 16 compañías enumeradas arriba, entre las cuales figuran algunas de las 7 mencionadas al principio de esta nota. Si bien para muchos podría parecer lógico que las empresas de un sector se reúnan y compartan políticas, la potencial decisión conjunta de subir los precios con determinado piso no solo atenta contra el concepto de "competencia de mercado" sino que podría haber dejado a los afiliados sin alternativas.

 5) ¿Cómo se implementaría una potencial devolución del dinero a la gente? Una fuente de una empresa muy importante en el sector consideró que "todo es confuso y nadie sabe cómo se instrumentaría". Si bien algunas fuentes dejaron claro que se acomodarían a la decisión de recalcular, dejaron entrever que devolver el dinero cobrado "de más" desde diciembre les sería imposible.

 6) ¿La indicación de ajustar las cuotas de medicina prepaga por inflación es definitiva y "para siemderá por el término de seis (6) meses desde su notificación", aclara el escrito. Así, es lógico asumir que un revuelo parecido se reflotará a mediados de octubre.

•7) ¿Qué pasa con los clientes que tuvieron el alta en su prepaga después de diciembre del año pasado? La medida oficial no es del todo clara en este aspecto y habrá que ver cómo se realiza su instrumentación (o, más bien, el tire y afloje que se dé al interior de cada compañía con sus afiliados), pero formalmente explica (aludiendo a quienes contrataron planes nuevos o "low cost" que quizás no existían en diciembre) que, "en el caso de los clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado".

•8) Muchos se fueron de su prepaga por los aumentos desmedidos. Si las nuevas cuotas les cierran, ¿pueden volver y recuperar las condiciones contractuales que tenían? Esta consulta se trasladó a dos importantes entidades de medicina prepaga y en ambos casos compartieron que todavía hay demasiadas imprecisiones sobre cómo se implementarán las novedades. No obstante, una de las fuentes compartió con este diario que no tendría problema en recibir a los clientes que perdieron y devolverles su antigüedad pero remarcó que habría que ver la letra chica de otras cuestiones contractuales, como los planes adquiridos en su momento y el delicado asunto de las enfermedades preexistentes, que el afiliado quizás tenga ahora, pero no cuando inicialmente había contratado el servicio. En el segundo caso, no se baraja por ahora devolver lo perdido.

 9) ¿Qué posición van a tomar las entidades frente a la limitación que les puso el Gobierno y la medida cautelar? En el punto 5 de este artículo se comentó que algunas empresas del sector plantearon como "imposible" devolver lo que vinieron cobrando de más. El argumento que utilizaron esas firmas simboliza la posición que seguramente se adopte, más allá de que algunas entidades (como pasa siempre) serán más flexibles y se adaptarán pensando en los afiliados y otras, en cambio, se mostrarán más insensibles y lo harán de mala gana, respetando las indicaciones "de mínima".

 10)¿Por qué desde las prepagas dicen que no pueden devolver lo ya cobrado? Una de las últimas fuentes consultadas por este medio explicó que no podrían devolver lo que se cobró por encima de la inflación porque "esos montos ya fueron gastados para pagarles a los prestadores, entre sanatorios y médicos". La misma fuente luego enfatizó: "Si indican ajustar desde ahora es una cosa, pero si lo hacen retroactivo, nos fundimos en dos

#### El ajuste en la clase media

# El Gobierno apunta al negocio financiero de Belocopitt

La denuncia judicial y la que lleva adelante Defensa de la Competencia recela de los acuerdos del empresario con su Asociación de la Salud.

#### Pablo de León

pdleon@clarin.com

Las medidas que tomó ayer el Gobierno nacional contra las empresas de medicina prepaga por el aumento desmedido de las cuotas tiene protagonistas de peso, de un lado y del otro, que se acusan de haber roto un acuerdo que estaba casi cerrado.

La administración nacional de Javier Gerardo Milei eligió, una vez más, un enemigo para el debate público. Pero esta vez, no fue un periodista de los más queridos y seguidos del país como es Jorge Lanata, o un dirigente opositor como Larreta o Lousteau: el señalamiento es a Claudio Fernando Belocopitt, el verdadero mandamás de la medicina prepaga argentina, dueño de la poderosa Swiss Medical, socio de Vila y Manzano en el grupo América y cercano a Sergio Massa, el competidor presidencial de Milei en 2023.

Un "enemigo ideal" escogido minuciosamente por la Casa Rosada pero con elementos muy favorables para tener a amplios sectores de su lado; en especial de la clase media, hoy castigada duramente por los aumentos tarifarios, de los colegios y desesperada por el incremento desmedido de las cuotas de las prepagas.

Las principales empresas de medicina prepaga -nucleadas en la UAS, Unión Argentina de la Saludincrementaron un 174% promedio las cuotas en 2024, frente a una inflación que fue de la mitad. ¿La razón? El atraso que tenían y que, se-



Belocopitt. Dueño de Swiss Medcial y Medicus, que renunció a la cámara de prepagas..

gún el Gobierno, habían planchado por un acuerdo que servía de apoyo político al entonces ministro de Economía, a la vez candidato presidencial de Unión por la Patria.

Es por eso que ahora, pretendían recuperar de golpe lo perdido, perjudicando así el bolsillo de la clase media, usuaria de este sistema.

La acción oficial comenzó en un juego de pinzas de la Jefatura de Gabinete con los ministerios de Economía y Salud. Así, el ministro coordinador Nicolás Posse junto a Luis "Toto" Caputo y Mario Russo definieron los pasos a seguir. Con otros nombres claves: el del súper asesor, el omnipresente Santiago

Caputo junto a Rodrigo Lugones, asesor a la distancia, quien es además hijo de Mario Lugones, miembro de la Jefatura de Gabinete y a quien algunos consideran el hombre fuerte en Salud del gobierno de Milei.

Este team instruyó a la Secretaría de Comercio y a la Superintendencia de Seguros de la Salud a desnudar el verdadero quid de la cuestión: el "negocio financiero" de Claudio Belocopitt, aupado en el manejo de la UAS, al que llaman "un sello" para manejar todo el negocio de las prepagas.

Ese armado estaría en el cobro de las cuotas a los afiliados (que siempre es por mes anticipado) y el posterior pago a los prestadores de la salud a 90-120 días. Como hoy, serían 6 millones de afiliados los que tendrían las prepagas, el cálculo da un verdadero negocio millonario.

"Vamos a desarmar el rulo de la **UAS**": fue una frase escuchada en el equipo que diseñó y llevó a cabo esta jugada que anticipó Clarín esta semana. "Belocopitt tiene Los Arcos Swiss Medical, el Agote, el IADT... maneja las camas a su parecer, es el dueño de la pelota"; se escuchó entre quienes prepararon las dos presentaciones de ayer: una denuncia de "cartelización" llevada adelante por la Comisión de De-

fensa de la Competencia contra las empresas; y un pedido de acción de amparo para que, mediante una medida cautelar, se suspendan los aumentos en las cuotas realizados este año y que, en los próximos vencimientos, los afiliados recuperen lo abonado de más.

Desde fuentes de la medicina prepaga, afirman a este diario que el miércoles pasado, estaban al borde de un acuerdo con el Gobierno. Y que los directivos de la UAS habían conversado el tema con Mario Lugones, un asesor de Jefatura de Gabinete quien habría capitaneado el tema y que tiene terminal política en el propio Javier Milei. Que el entendimiento iba por congelar cuotas en mayo y junio y que la recuperación de lo perdido en los últimos meses, lo obtendrían en un año o 18 meses.

"Mario Lugones pateó el tablero, nos dijo de repente Tengo instrucciones de no hablar más con ustedes' y nos eligió de enemigos", afirma un directivo que se sentó en Gabinete y en las oficinas de la SSS, que hoy conducen Claudio Stivelman y Gabriel Oriolo. Los empresarios afirman que los aumentos cobrados en enero ya no los tienen en sus arcas pues "se la dimos al prestador y la gastamos en insumos. Así, vamos a un quiebre del sistema en breve", señalan en tono de alarma.

Según estos, en 2023 las prepagas aumentaron un 134% mientras el IPC fue del 211 % y la "inflación salud" (medida usada en varios países y que siempre da por encima del Índice de Precios al Consumidor") fue del 227%. Desde el Gobierno nacional dicen que con estas acciones de denunciar "cartelización" y de pedirle a la Justicia que retrotraiga los aumentos, frenarán el abuso de los empresarios de las prepagas que "confundieron precio con costo" y que lograrán ser garantes de la libre competencia pero sin que sufra la clase media, principal usuario de este sistema.

Y que así, romperán el "negocio financiero" de Belocopitt y lograrán terminar con "negociados históricos con el Estado". ■

### El massismo busca despegarse de Belocopitt y critica a Milei

El fuerte embate que lleva adelante la administración de Javier Gerardo Milei contra las empresas de medicina prepaga reflotaron los cruces que, en campaña electoral, llevaron adelante el postulante libertario y el candidato y entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

Esta semana, el Gobierno intentará que la Justicia frene los au-

mentos que las prepagas enviaron a sus afiliados durante todo este 2024 (que llegaron al 160%, duplicando a la inflación) y que a través de Defensa de la Competencia, se investigue si este sector actuó en modo coordinado, esto es, a través de una "cartelización".

En este combo, aparece señalado el empresario Claudio Belocopitt, dueño de la firma Swiss Medi- mentos descontrolados de las pre- massismo, afirman que "es lindo

cal y titular hasta este lunes, de la UAS, la Unión Argentina de la Salud, entidad donde el accionista del Grupo América manda. En virtud de la difusión en Clarín de esta ofensiva del Gobierno, Belocopitt decidió dar un paso al costado.

Esta novela también tiene su costado político pues en el Gabinete de Milei relacionan los aupagas en la relación del empresario más importante del sector con Sergio Massa. Y recuerdan cuando, en octubre de 2023, Belocopitt participó de un acto del sector de salud en apoyo al candidato de Unión por la Patria.

Massa se despega de esa relación y aseguró en las últimas horas que "5 aumentos le frené a Belocopitt cuando fui ministro de Economía". Y según allegados al dirigente del Frente Renovador, en la intimidad "yo lo acusaba de macrista".

Así lo expresó en "X" el ex ministro de Salud tucumano y hoy diputado nacional, Pablo Yedlin. En el

justificar el erro del DNU en una supuesta relación de Sergio con Claudio".

La referencia es al DNU 70/2023 que liberó la posibilidad de que las empresas de medicina prepaga fijen libremente sus cuotas. Esto generó un aumento del 160% promedio en lo que va del año.

Otro dirigente renovador, Walter Martello, posteó que "estamos ante un gobierno que se auto denunciará por el dictado de su propio Decreto que facilitó los descabellados incrementos de las prepagas, y que además resulta 'sorprendido' por la 'cartelización".■

Pablo de León

# Se agrandan las diferencias entre Caputo y Sturzenegger

El arquitecto del mega DNU se muestra reacio a negociar con sindicalistas y parar los aumentos de las prepagas.



Ministro. Luis Caputo.

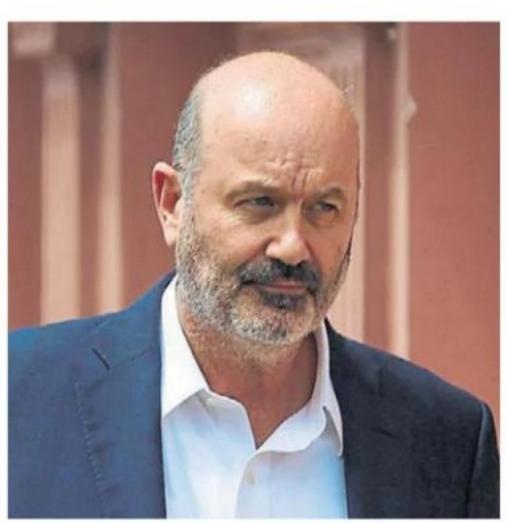

Asesor. Federico Sturzenegger.

#### Guido Carelli Lynch

gcarelli@clarin.com

Las diferencias entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger son de larga data. El 17 de junio de 2018, en plena corrida cambiaria, Mauricio Macri designó al entonces ministro de Finanzas al frente del Banco Central que ocupaba hasta hacía pocos días el economista doctorado en el MIT y profesor en la Universidad de Harvard.

El padre del DNU 70 vio la mano de Caputo -además de la Nicolás Dujovne y Marcos Peña- en el fatídico 28 de diciembre de 2017, cuan-

do el Central cambió sus metas inflacionarias, bajó la tasa de interés y perdió independencia. "El leitmotiv del Banco Central había sido que un cambio de meta quiere decir no tener una meta (...) El presidente había decidido cambiar al presidente del Banco Central si era necesario", escribió Sturzenegger en "La macro de Macri, el camino sinuoso a la estabilidad y el crecimiento", un documento que le valió al economista la excomunión del universo de macristas puros.

Javier Milei volvió a unir los senderos de los dos economistas. Caputo quedó al frente de Economía, un cargo para el que también sona-

ba Sturzenegger, y abrazó el déficit cero como su principal bandera gracias a un acercamiento fortuito con el Presidente en un restaurante y a los oficios de su poderoso sobrino, Santiago Caputo.

Sturzenegger, que era parte de los equipos técnicos de Patricia Bullrich en la campaña electoral, se convirtió en el ideólogo del DNU 70 y puso a disposición de la administración libertaria su vademécum de reforma del Estado para una gestión que no tenía plan económico o de gobierno, un detalle que le valió salir en cadena nacional cuando ni siquiera tenía cargo.

Milei detonó el vínculo que apostaba a construir con la CGT al incluir una reforma laboral agresiva en el Mega-DNU ideado por Sturzenegger. El asesor presidencial bochó también iniciativas de diputados del PRO para apurar una reforma laboral por ley-después de que la Cámara laboral aceptara una cautelar para parar la original-pero sin la obligatoriedad del aporte sindical. Sturzenegger se negó. "Es el corazón del proyecto", alegaba. "Se cree Schwarzenegger", se quejó con sarcasmo un diputado macrista que habla seguido con el Presidente.

Pasaron dos meses y la semana pasada el Gobierno volvió a tender un puente con los gordos de la CGT. El propio Santiago Caputo transmitió a los sindicalistas la semana en la Casa Rosada, en la reunión donde estuvieron el ministro del Interior y el jefe de Gabinete, que el Presidente **no quiere estigmatizar a los** gremialistas y que los cuenta como un actor importante para la Argentina que imagina.

Participantes de ese encuentro aseguraron que Caputo-que habla por el Presidente-transmitió que el ex titular del Banco Central y del Banco Ciudad ya no tiene la misma influencia que antes sobre Milei. "Solo se lo consulta por algún tema puntual como asesor externo", dicen haber escuchado los gremialistas de boca del asesor estrella del mandatario.

En el Gobierno no confirman ni desmienten la información, aunque reconocen que "Sturze" no baja línea ni define gestión luego de que algunas de sus recomendaciones chocaran con la realidad. Hasta sugieren que su vínculo con el flamante secretario de Trabajo Julio Cordero -propuesto por él y Nicolás Posse, pero mostró muñeca política para acordar con los Moyano- ya no es el mismo que antes.

Así y todo, mientras el Gobierno intentaba desactivar el paro general anunciado por los gremialistas, Sturzenegger rompió el silencio y criticó a los gordos. "La CGT representa a cada vez menos gente", sentenció en LN+.

El pasado y la relación con los gremios no es lo único que divide a Caputo y a Sturzenegger. El Mega-DNU que este martes recibió luz verde de la Corte Suprema también desreguló el mercado de la medicina prepaga y habilitó a las empresas a aumentos que oscilaron entre el 90 y el 160 por ciento en los últimos 5 meses.

El malestar -que sintió especialmente la clase media- y aleja al Gobierno de su meta de reducción de la inflación obligó al Ejecutivo a tomar medidas y expuso una vez más las diferencias personales y de criterio entre los dos economistas. "Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media", señaló el ministro de Economía.

#### El Milei panelista llamaba "héroe" a "Sturze", y criticaba a Caputo.

El Gobierno al final tomó medidas contra los aumentos. Sturzenegger-enamorado de la teoría-defendió los últimos incrementos a los afiliados. "Estamos en un situación de reacomodamiento del desequilibrio. Se tiene que ordenar relativamente rápido y con reglas del juego claras", señaló.

Aunque perdió poder, Sturzenegger tiene despacho en la Rosada desde febrero y con vista la Plaza de Mayo y otro a su disposición en Olivos, y más importante, todavía tiene permiso para expresar sus opiniones. "Tiene vía libre para hablar, depende de él", señaló un funcionario que trabaja en Balcarce 50.

En 2018, el entonces panelista de TV Milei calificaba a Sturzenegger como "un héroe", "el mejor presidente del Banco Central de la historia". En cambio, responsabilizaba a su actual ministro de haberse "fumado" US\$ 15 mil millones de las reservas.

Con menos poder e influencia, pero línea directa con el Presidente, "Sturze" sigue hablando. Milei ya mostró su pragmatismo para empoderar a sus asesores económicos o tirarlos por la borda.

### "¡Ganamos!", festejó Carrió y le dijeron a Milei: "Ojalá la vean"

La Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió, celebró como un triunfo la marcha atrás con los aumentos descomunales de las prepagas. "¡Ganamos! Felicitaciones a los diputados de la CC-ARI, Hernán, Reyes, Maxi Ferraro, Facundo del Gaiso, Rubén Manzi que hicieron la presentación contra la cartelización de las prepagas!", tuiteó Carrió ayer por la tarde.

El presidente de la CC, el diputado Ferraro, también festejó que "frenamos los aumentos expulsivos de las prepagas" y detalló: "Después de 4 meses el esfuerzo de la Coalición Civica valió la pena para reparar el daño que causaron las empresas de medicina prepaga a través de aumentos coordinados en sus planes".

Explicó que el 16 de enero junto a

ciaron en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) la posible cartelización de las prepagas. "A pesar de las presiones corporativas y los ataques políticos de quienes decían que no la veíamos, sostuvimos nuestra demanda", fustigó por elevación al gobierno mileista.

"El viernes 12/04, después de 4 los otros dirigentes cívicos denun- meses, Defensa de la Competencia vocero Miguel Adorni, parafrasean- ción Cívica en enero. ■

respondió nuestra denuncia emitiendo un dictamen que aconseja una medida cautelar suspendiendo los aumentos abusivos, ordenando el ajuste por inflación y exigiendo que se publiquen los precios de los planes", siguió Ferraro.

"Hoy(por ayer) la Secretaría de Industria y Comercio tomó el dictamen y resolvió con justicia retrotraer los aumentos para reparar el daño que han ocasionado", añadió.

Además, Ferraro sostuvo que "nos han dado la razón: cuando no hay competencia, hay abuso" y les habló al ministro Luis Caputo y al

do al mileismo: "Es de 'argentinos de bien' aceptar los errores y las responsabilidades, también lo es reconocer el esfuerzo de quienes nos animamos y sabíamos que teníamos el deber de enfrentar a estas empresas corporativas, mientras otros habilitaban su cartelización con silencio y omisión. Ojalá empiecen a verla", remató.

En su anuncio de ayer el vocero Adorni indicó que la medida oficial para retrotraer los aumentos de las prepagas se había tomado "a raíz de una denuncia por presunta cartelización" ante Defensa de la Competencia. Fue la que presentó la Coali-

#### La discusión por una ley clave



Primer sondeo. La Comisión de Presupuesto que encabeza el diputado Espert, comenzará el tratamiento del paquete fiscal.

#### **EMPIEZAN LOS PLANTEOS**

#### Reunión de los bloques aliados para presionar por la Ley Ómnibus

A diferencia del primer debate de la Ley Ómnibus, en enero, la oposición dialoguista ahora está dispuesta a articular más para tener mayor peso a la hora de plantear sus condiciones al Gobierno. Este miércoles hubo una reunión entre representantes de la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO para peinar el nuevo borrador de la Ley Bases. Encontraron varios puntos de reclamo conjunto. El artículo 70, sobre desregulación privada de la Economía, fue rescrito por el Ejecutivo, pero sigue en rojo. "No pasa", aseguran. La regulación sobre el Tabaco, que desapareció en el último borrador, quieren reincorporarla. Pedirán agrandar la lista de organismos que el Gobierno no pueda disolver e incluir, por ejemplo, el Malbrán y el Incucai. En las privatizaciones insistirán con que el Banco Nación se presente en un artículo separado. De lo contrario, irán contra del paquete.

# El Gobierno envió el proyecto de reforma fiscal a Diputados, pero aún sigue la negociación por los votos

Los artículos de Ganancias y Bienes Personales están en la mira de la oposición. Hoy será la primera reunión convocada por el titular de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert.

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

El Gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso la reforma fiscal, que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos y Bienes Personales, propone moratorias, una ampliación en los alcances del monotributo y un nuevo blanqueo de capitales. Los diputados empiezan a discutirla este jueves en la comisión de Presupuesto pero la oposición se abroquela y el oficialismo todavía debe negociar los votos.

El presidente de Presupuesto, José Luis Espert, convocó a una primera reunión informativa para este jueves a las 11 en el anexo de Diputados. Están invitados a exponer el secretario de Hacienda, Carlos sis y Estadísticas Tributarias de la AFIP, José Antonio Salim.

Si bien las bancadas están todavía dedicadas al estudio en profundidad de los 100 artículos del proyecto, la primera lectura arroja, al menos, dos problemas.

El primero tiene que ver con la reversión del Impuesto a las Ganancias. Por empezar, un grupo de gobernadores -encabezados por los patagónicos- están directamente en contra. Ya lo dijo el chubutense Ignacio Torres, este miércoles: "La Ley Bases tiene consenso, pero Ganancias no".

El principal punto de los patagónicos tiene que ver con que en el Sur los sueldos son más altos y por ende, gran parte de su población, que ahora no está pagando volvería a hacerlo. "Para nosotros es imposible acompañar Ganancias porlos trabajadores. Todo el mundo dice que en la Patagonia los sueldos son más altos, pero el costo de vida es proporcionalmente más alto que la diferencia que puede haber en la zona centro y sur del país", señaló Torres.

Pero entre quienes sí están dispuestos a votarlo -el PRO, el grueso del radicalismo y la bancada de Hacemos Coalición Federal de Miguel Ángel Pichetto-también hay un punto que consideran clave: la actualización.

El piso del impuesto a las Ganancias se eleva a \$1.800.000 brutos para trabajadores solteros y \$2,2 millones para casados. Pero la actualización, que antes era trimestral, se fija anual. El Gobierno afirma que la inflación va a bajar, pero los legisladores ponen reparos. "A un trabajador que cobra \$1,5 millones no Guberman, y el director de Análique es un golpe violentísimo para lo enganchan ahora, pero tal vez en es demasiado laxo.

dos o tres meses sí, y en un año vuelven a entrar otro montón. El beneficio de la suba del piso puede terminar disuelto", señalan.

En Bienes Personales los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto, una disminución en las alícuotas pero la polémica surge por la opción del pago adelantado de 5 años con una tasa reducida.

El texto fija una alícuota reducida del 0,45% por año por el patrimonio que supere el mínimo no imponible, y posteriormente será del 0.25% del excedente hasta 2028. El anticipo no requerirá presentar declaraciones juradas y habilitará la estabilidad fiscal hasta 2038 de Bienes Personales y de todo otro tributo nacional que grave cualquier activo. La oposición considera que

Si bien el paquete fiscal se presentó por separado, está atado a la discusión de la Ley Bases y de la Reforma Laboral, que aún no tienen diseñado un cronograma de tratamiento en Diputados.

Por lo pronto, desde el oficialismo aseguran que lo fiscal se debatirá solo en Presupuesto, mientras que la Reforma Laboral será debatida en un plenario de Legislación del Trabajo y Presupuesto.

La Ley Bases no volverá a ingresar, sino que se reflotará en comisiones el proyecto anterior. "Se hará sobre ese todos los cambios necesarios para volver a dictaminar", aseguran en La Libertad Avanza.

El envío del paquete fiscal se da a horas de que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete Nicolás Posse, viajan a Estados Unidos para reuniones con el Fondo Monetario. ■



Presidente. De la Cámara de Diputados, Martín Menem. Hoy arranca el tratamiento en comisión de la norma.

La iniciativa oficial también incluye una moratoria impositiva y un blanqueo. El impacto en el bolsillo.

# Los ejes de los cambios en Monotributo, Bienes Personales y Ganancias

El paquete fiscal que el Gobierno envió ayer a Diputados propone cambios sustanciales en el monotributo y el impuesto a los bienes personales, en tanto reintroduce el Impuesto a las Ganancias revirtiendo las exenciones que hizo aprobar el año pasado el ex ministro y ex candidato Sergio Massa. Además, ofrece la posibilidad de un nuevo blanqueo de capitales y una moratoria impositiva. El detalle de las iniciativas, aquí:

Impuesto a las Ganancias. El piso es de \$1.800.000. Los trabajadores en relación de dependencia que ganan más de \$ 1.800.000 brutos mensuales (es decir unos \$ 1.500.000 netos) en el caso de los que no tienen hijos menores, o más de \$ 2.200.000 brutos (\$ 1.950.000 netos) con 2 hijos pagarán Ganancias si se aprueba como figura en

nando López Chiesa, del Estudio Lisicki, Litvin y Asociados, quien aclara que todos los pagos que reciban los trabajadores, como horas extras, aguinaldo, viáticos de larga distancia (camioneros), zona patagónica, quedan incluidos en el cálculo del impuesto. Y el mínimo no imponible y las escalas del impuesto durante 2024 se actualizarán "discrecionalmente por el Poder Ejecutivo. Desde 2025 se actualizarán anualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)".

Esos nuevos valores se aplicarán a partir de la aprobación del proyecto, no en forma retroactiva.

El proyecto elimina el piso salarial impulsado por Massa y vigente en la actualidad de \$2.340.000 brutos. Así, se volverá ve al esquema anterior. Esto significa que unos 800.000 trabajadores hoy exentos

impuesto en alícuotas que van del 5 al 35%. En valores que arrancan en casi \$3.000 mensuales hasta unos \$ 60.000 mensuales para los que hoy están exentos. Y que supera los \$100.000 para los que ganan más de \$2.500.000 brutos.

En el caso de los autónomos el mínimo no imponible es más bajo: \$1.159.138 netos para los solteros sin hijos y \$1.644.327 netos para los casados con 2 hijos. Para los jubilados y pensionados se mantiene la exención en 8 haberes mínimos que, en abril, son \$1.370.266.

Monotributo. El proyecto oficial del Monotributo que el Gobierno envió al Congreso aumenta tanto los niveles de facturación como la cuota mensual a pagar respecto de los borradores que circularon semanas atrás. Y extiende los limites de facturación de locaciones y serel texto. Estos cálculos son de Ferde Ganancias volverían a pagar el vicios, con nuevas categorías para cal", según el mensaje del texto. ■

este segmento, igualándolas a la de venta de cosas muebles.

El nivel máximo de facturación anual según las categorías, sería el siguiente: A: de \$ 2.108.288,01 a 6.450.000; B: de \$ 3.133.941,63 a 9,450.000; C: de \$ 4.387.518,23 a 13,250.000; D: de \$ 5.449.094,55 a 16,450.000; E: de \$ 6.416.528,72 a 19,350.000; F: de \$ 8.020.660,90 a 24,250.000; G: de \$ 9.624.793,05 a 29.000.000; H: de \$ 11.916.410,45 a 44.000.000; I: de \$ 13.337.213,22 a 49,250.000; J: de \$ 15.285.088,04 a 56,400.000; K: de \$16.957.968,71 a 68.000.000;

La cuota mensual total a pagar ( impuesto, aporte jubilación y salud) tendría los siguientes valores ( locaciones y servicios): A:12.128,39 a 26.600; B: 13.561,75 a 30.280; C: 15.503,51 a 35.458; D: 19.497,94 a 45.443,80; E:26.945,97 a 64.348,18; F: 33.137,61 a 80.983,00; G: 38.694,95 a 123.696,20; H: 66.111,51 a 280.734,68.

Para las restantes 3 categorías que se agregan a locación y servicios, las cuotas son de \$517.608,55, \$626.931,97 y \$867.084,75 mensua-

Bienes personales. Los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto, una disminución en las alícuotas y además se da la opción del pago adelantado de 5 años con una tasa reducida, una iniciativa con la que se busca anticipar el ingreso de recaudación y así cumplir el ajuste fiscal acordado con el FMI. Según el proyecto, el mínimo no imponible subirá de \$11 a \$100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de \$56 a \$350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes no se desactualizarán porque se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación.

La rebaja en Bienes Personales va de la mano del "blanqueo" previsto en el paquete fiscal, que contempla el pago de una alícuota del 0% del impuesto especial para quienes regularicen más de US\$ 100.000 y los dejen en el sistema financiero.

Moratoria impositiva. Permitirá pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago.

Junto con la reversión del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores y el blanqueo de capitales, el Gobierno busca mejorar la recaudación y "balancear sus cuentas fiscales", ya que la presión fiscal "derivó en el incumplimiento de obligaciones fiscales", que perjudicó ampliamente la recaudación fis-

#### Los K buscan aliados para derogar el DNU de Milei

Gustavo Berón

gberon@clarin.com

El kirchnerismo busca sumar consensos entre los bloques de la oposición en Diputados para llevar al recinto el debate del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno derogó un centenar de leyes y modificó más de 300 normas. Y con ese objetivo organizó una reunión con asociaciones de consumidores y especialistas para cargar contra la desregulación de la venta de medicamentos y la suba de prepagas.

A diferencia de lo ocurrido la semana pasada cuando se convocó a constitucionalistas, esta vez la reunión se realizó en el marco de la comisión de Defensa del Consumidor y pasaron representantes de organizaciones defensoras de los consumidores y representantes de las cámaras farmacéuticas, entre otros.

En la apertura del encuentro, el cordobés Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) advirtió que el DNU incluye temas que son clave y advirtió que "el Congreso no puede estar paralizado a la espera de una sola ley", en referencia a la Ley Bases, que el Gobierno busca aprobar antes de fines de abril.

La reunión fue presidida por Carolina Yutrovic, de Unión por la Patria, y asistieron, además de representantes del kirchnerismo, el misionero Alberto Arrúa (Innovación Federal), el rionegrino Sergio Capozzi (PRO), y los radicales Mariela Coletta y Pedro Galimberti. Mientras que por el oficialismo asistieron Lilia Lemoine y Beltrán Benedit.

La reunión en el Congreso se dio luego del fallo de la Corte que rechaza dos planteos contra el mega DNU, uno que fue presentado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el otro promovido por el abogado Jorge Rizzo.

Hay sectores K que presionan para que la derogación del decreto-ya tiene el rechazo del Senado- sea llevada al recinto de Diputados lo más pronto posible, aunque no tengan asegurado los votos. Es que UxP tiene 99 votos propios suma hasta el momento a los 5 representantes de la izquierda y una decena radicales. A ellos se agrega un puñado de diputados de Hacemos, pero aún así aún les faltarían varios votos para el rechazo. ■

10 El País

# Sin quórum asegurado, Menem canceló la reunión de Juicio Político

El argumento fue que se superponía con la reunión de otra comisión de Diputados. Sigue sin lograr correr de la comisión a la legisladora, quien ayer fue internada.



Diputada. Marcela Pagano fue trasladada a un centro médico del GBA. No se detalló cuál era.

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

En medio de fuertes tensiones internas, la reunión de Juicio Político convocada por Martín Menem para hoy a las 11 fue suspendida. El titular de la Cámara baja buscaba desplazar de la presidencia de esa comisión a Marcela Pagano, quien ayer debido a un fuerte malestar fue trasladada a un centro médico del GBA, donde fue internada. No detallaron cuál es el sanatorio.

"Úlcera sangrante", fue el diagnóstico que confirmó a Clarín un vocero de la diputada y como el cuadro debe ser monitoreado, todo indica que estará "varios días" en reposo. La situación se da en medio de una fuerte presión interna de sus compañeros para que renuncie a la comisión y denuncias de "aprietes".

El motivo de la cancelación de la reunión de Juicio Político, sin embargo, no tuvo que ver, al menos en lo formal, con esa situación. De hecho, Pagano, que se negaba a renunciar, probablemente no iba a concurrir a la misma, porque la desconocía, bajo la lógica de que la presidenta es la única que puede convocar y ella no había llamado a ninguna.

Como contó este diario, parte de la oposición validaba su elección. De hecho, si concurrían a esta nueva reunión constitutiva iban a estar reconociendo que la anterior, en la que eligieron a Pagano con 17 firmas, era ilegítima. "No habíamos llegado a decidir qué hacer. No es un problema nuestro. Les preguntamos cómo iban a resolverlo y no respondieron. Pero se suspendió", confió una espada radical.

Con lo cual, para la reunión de ayer **no estaba claro si el oficialis- mo**-a pesar de los esfuerzos de Menem para conseguir apoyos- **ten- dría quórum. El final era riesgoso.** 

Lo cierto es que los miembros de la comisión recibieron ayer un aviso de "postergación" hasta que se designe una nueva fecha. "Motiva tal postergación, la realización en misma fecha y horario de la reunión informativa de la Comisión de Presupuesto, con presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para debatir el paquete fiscal", dice la comunicación.

Hoy, efectivamente, fueron citados los diputados de esa comisión para escuchar a las 11 de la mañana al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Y a las 13, al director de Análisis y Estadísticas Tributarias, José Antonio Salim. Ambos defenderá el proyecto del Gobierno de reforma fiscal, que incluye importantes cambios en Ganancias, Bienes Personales, Monotributo y Blanqueo de Capitales, entre otros puntos (Ver página 8).

Inicialmente había trascendido que la reunión de Presupuesto sería a las 15, pero después la adelantaron a las 11 y se pisaba con la de Juicio Político.

"La más importante es la del paquete fiscal, un tema que tiene urgencia y un proyecto detrás. Más allá de la notoriedad mediática que tomó Juicio Político, no hay una hoja de ruta para que esa comisión trabaje algo ya", señalaron desde el oficialismo. La decisión le da aire a oxígeno a Menem. Tiene más tiempo para resolver la situación.

La interna libertaria estalló la semana pasada cuando se reunió la comisión de Juicio Político, clave para cualquier oficialismo, porque puede avanzar con la destitución de un Presidente. En este caso, con un Javier Milei con escaso peso parlamentario.

La decisión era nombrar a Pagano al frente de la misma. Pero segundos antes del horario de convocatoria, desde la presidencia de la
Cámara se envió un mail anunciando que se suspendía. Muchos
de los legisladores ya estaban en el
lugar. La reunión avanzó y designaron a Pagano. Después Menem
sacó una resolución desconociendo la legalidad de esa reunión y
convocó a una nueva.

### Kicillof visitó Quilmes y se palpó su tensión con La Cámpora

Lo que antes hubiese sido una visita llena de calor (y color) militante se transformó en una mera formalidad de gestión que dejó en claro la tensión que existe entre la administración de Axel Kicillof y La Cámpora, tras las críticas de Andrés "Cuervo" Larroque, ministro bonaerense, contra la agrupación fundada por Máximo Kirchner, a la que acusó de no haber colaborado lo necesario en la reelección del gobernador.

El escenario de la incómoda visita al conurbano fue Quilmes, donde gobierna Mayra Mendoza,



donde gobierna Mayra Mendoza, Pelea. La intendenta Mendoza (remera blanca) ni nombró a Kicillof.

quien fue una de las espadas camporistas que salió días atrás a cruzar a Larroque. La frase que disparó la pelea en el kirchnerismo la pronunció Larroque en un acto el sábado en San Vicente. Allí sostuvo que Kicillof obtuvo la reelección y quizás "no con toda la colaboración necesaria de nuestra fuerza política" en una clara crítica a La Cámpora. "¿Qué significa la conducción de Cristina? ¿Qué es la conducción de Cristina? ¿Que tres ñatos te manden un WhatsApp?", cuestionó.

Mendoza no se quedó callada.

"No tengo palabras ante esa falta de respeto", dijo al ser consultada sobre los cuestionamientos internos.

"No es solo la conducción de Cristina, sino su capacidad, su humanidad. Algunas declaraciones dejan de lado lo humano, y son netamen-

te en el plano de la especulación política, eso para mi es nefasto", agregó Mayra Mendoza.

Kicillof visitó Quilmes y la intendenta demostró, respetando el protocolo, su descontento con el gobernador. Se pudo ver que en varias partes del recorrido que ni cruzaron miradas y ella hablaba directamente con los vecinos. Y cuando dio su discurso no lo nombró.

Otro dato: en las fotos que publicó en sus redes se la vio con cara de pocos amigos, seria, y en los dos que subió con el gobernador Kicillof directamente mira para otro lado. Su rictus respondía a la guerra que se declaró días atrás con Larroque.

En La Cámpora entienden que Andrés Larroque salió a hablar habilitado por el gobernador y eso crispó todo.■ El País 11

# Seguros: la Corte niega haber contratado al amigo de Alberto

Una auditoría que el Gobierno envió a la Justicia dice que el Tribunal contrató a Héctor Martínez Sosa entre 2020 y 2023 como intermediario.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Según la auditoría realizada por el Gobierno e incorporada al expediente judicial que investiga el escándalo de los seguros, la Corte Suprema contrató durante toda la gestión de Alberto Fernández a la empresa de Héctor Martínez Sosa, el broker amigo del ex presidente, como intermediario entre el Tribunal y la compañía Nación Seguros. Por ese contrato, Héctor Martínez Sosa y CIA habría recibido entre 2020 y el final de la gestión de Fernández 5.027.340 pesos en comisiones. Sin embargo, desde el máximo Tribunal desmienten de plano esa información, también con datos oficiales.

El detalle de las comisiones surge de la auditoría de febrero de este año que se incorporó a la causa judicial que investiga los posibles delitos en el otorgamiento de contratos a intermediarios entre organismos públicos y la empresa del Banco Nación **Nación Seguros**, que a partir de un decreto de Fernández quedó desde 2020 como la única empresa que podía proveer seguros al sector público.

Siempre según la auditoría oficial, de los 19 organismos públicos que contrataron al amigo del ex presidente de la Nación **la Corte es** 



Alberto Fernández. Imputado por fraude con los seguros del Estado.

uno de los dos que le pagaron comisiones desde el 2020, es decir, durante todo el mandato de Fernández.

#### La Corte niega el contrato

La divulgación por parte de Clarín de la información oficial que está en la causa causó estupor en la Corte. Fuentes del máximo Tribunal aseguraron a este diario que allí se "contratan seguros patrimoniales (ascensores, cobertura de cristales, incendios) directamente con Nación Seguros, no a través de terceros o brokers", y afirman que todas las resoluciones de contrataciones están publicadas en el sitio web https://www.csjn.gov.ar/decisiones/resoluciones. "No existe ninguna contratación con el broker

"En los expedientes respectivos, todas las firmas de documentación y correos electrónicos son

señalado", aseguran.

con representantes directos de Nación Seguros. La última renovación, firmada el jueves pasado, corresponde al expediente 5580/2023, refrendado en la resolución 687/2024", ejemplifican desde el cuarto piso del palacio de Tribunales, compartiendo el acceso al documento oficial. En el máximo Tribunal ofrecen el detalle de los diecinueve contratos celebrados con Nación Seguros desde 2020 hasta la semana pasada. "En la dirección de administración están relevando todas las órdenes de compras y pagos correspondientes a esos contratos. No hay ninguna con el broker", repiten. Semejante asertividad choca con el cuadro incluido en la auditoría oficial. según el cual la Corte habría pagado a Martínez Sosa un total de 5.027.340 pesos, con el siguiente detalle: 26.328 pesos en 2020, 560.169 pesos en 2021, 704.860 pesos en 2022, 3.485.899 pesos en 2023 y 249.085 pesos en lo que va de este año. Un detalle demasiado escrupuloso como para ser inventado: ¿se habrá atribuido al máximo Tribunal un contrato que en verdad corresponde a otro organismo? Se trata de una contradicción frontal entre dos fuentes oficiales. apoyadas también en documentos oficiales en ambos casos. Otra excentricidad de los manejos administrativos del Estado que deberá ser esclarecida por la Justicia.

La causa que tienen el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo investiga las presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto N° 823/2021, a través del cual Fernández impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros SA. También investigan si este decreto habilitó un segundo paso: la contratación de intermediarios. ■

#### **EL GOBIERNO K PAGÓ 17 MILLONES DE DÓLARES**

La auditoría del Gobierno expuso un listado de 25 compañías que intermediaron entre las aseguradoras y Nación Seguros durante toda la presidencia de Fernández. Especificó que los brokers se llevaron cerca de 17 millones de dólares en comisiones por intermediar entre una empresa de propiedad pública y organismos estatales que estaban obligados a contratarla de todos modos.

Héctor Martínez Sosa es amigo desde hace décadas de Alberto Fernández y su esposa, María Cantero, es secretaria privada del ex presidente desde la década del '90. La auditoría judicial también señala que su empresa fue la segunda más beneficiada por los contratos de intermediación del sector público y la Justicia cree que el broker que más dinero recibió, Bachellier SA, está relacionada con él.

### Bullrich aclaró sus dichos sobre Hezbollah y viajará a Chile

Natasha Niebieskikwiat natashan@clarin.com

Patricia Bullrich **llamó por teléfono ayer a la ministra del Interior y Se guridad Pública de Chile,** Carolina Tohá, y le aclaró sus declaraciones sobre la presencia de la milicia shiita de Hezbollah en Iquique, al norte de ese país.

Ambas acordaron entonces mantener un encuentro el próximo el jueves 25 en Santiago para hablar de seguridad transfronteriza, un tema que mantiene a los dos países en revuelo. Sobre todo al calor de la guerra en Gaza y el ataque de Irán a Israel que encuentra a los países de esta región muy divididos en sus respectivos alineamientos. En diferentes declaraciones televisivas, Bullrich había dicho que
tenía preocupación por la presencia de fuerzas combatientes iraníes
en Bolivia, Chile y Brasil. "Hezbollah tiene células que se descubrieron el año pasado pero que dos (integrantes) se escaparon en San Pablo. Son satélites de Irán. En Argentina, actuaron bajo las órdenes de
Irán", dijo en referencia a los atentados terroristas a la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992, 29
muertos) y a la AMIA (1994, 85
muertos).

Tanto la capacillaría chilana co

Tanto la cancillería chilena como la boliviana protestaron y citaron a los representantes argentinos en dichas capitales para entregarles notas de protestas. El lla-



Ministra. Patricia Bullrich.

mado de Bullrich a Tohá, quien el martes hizo fuertes declaraciones de rechazo contra los dichos de su par argentina al igual que el viceministro del área en Chile, Manuel Monsalve, comenzó a calmar las aguas. Y es un principio de entendimiento entre los dos países respecto a un tema de seguridad candente.

#### Llamó por teléfono a su par chilena y quedaron en verse el 25 de abril.

Si por un lado el gobierno de Milei se ha mostrado profundamente alineado a Estados Unidos y a Israel a diferencia de los vecinos en la región como Brasil o Chile -sin contar los que abiertamente son aliados de Irán como Venezuela y Bolivia- Bullrich habló en distintos canales de televisión el lunes.

Fue luego de la polémica por la reuficionados y documentación los persas. En un comun el que juzga como "equivo y "desaprensivas" las de nes de la ministra Bullrich en el país hay vecino hast níes miembros de la gua Quds, la Cancillería del profuse de la polémica por la reuficio de sados y documentación los persas. En un comun el que juzga como "equivo y "desaprensivas" las de nes de la ministra Bullrich en el país hay vecino hast níes miembros de la gua Quds, la Cancillería del profuse de la polémica por la reuficio de sados y documentación los persas. En un comun el que juzga como "equivo y "desaprensivas" las de nes de la ministra Bullrich en el país hay vecino hast níes miembros de la gua Quds, la Cancillería del profuse de la polémica por la reuficio de la polémica político de la polémica político

niones de crisis en Casa Rosada, en la que participó el embajador israelí, Eyal Sela. Y luego del ataque iraní con drones y misiles Israel

ní con drones y misiles Israel. En ese rally de tevé es que explicó las nuevas medidas de seguridad fronterizas e internas que está implementando el gobierno de Milei. "Tenemos extremo cuidado en la frontera norte. Todas la provincias tomaron medidas de precaución", e insistió con la supuesta presencia iraní en Bolivia. La ministra se refirió primero a los opacos acuerdos de defensa que firmaron Irán y Bolivia el año pasado, sobre los cuales se afirman que los bolivianos flexibilizaron la tramitación de visados y documentación local para los persas. En un comunicado en el que juzga como "equivocadas" y "desaprensivas" las declaraciones de la ministra Bullrich de que en el país hay vecino hasta 700 iraníes miembros de la guardia al Quds, la Cancillería del presidente

# Magistratura: postergan el inicio de un sumario a Lijo y Ramos Padilla

Héctor Recalde usó su potestad como presidente de la Comisión de Juicio Político para retrasar el sorteo de un instructor a fin de investigar faltas disciplinarias.



#### El juez Lijo se reunió con el embajador de Israel

El embajador israelí en Argentina, Eyal Sela, mantuvo ayer una reunión con el juez federal y candidato a integrar la Corte, Ariel Lijo. A lo largo de la jornada, Lijo y Sela debatieron acerca de diversos temas de coyuntura. Uno de los ejes sobre los que se basó la reunión fue el conflicto del narcotráfico en Argentina, el cual se convirtió en una gran preocupación para las autoridades. En la misma línea, entre las temáticas abordadas también hicieron referencia a la seguridad ciudadana ante el crimen organizado.

#### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

El presidente de la Comisión de Juicio Político del Consejo de la Magistratura y ex diputado K Héctor Recalde hizo este miércoles uso de su potestad para postergar, otra vez, el sorteo de instructores para los sumarios por faltas disciplinarias contra los jueces Ariel Lijo y Alejo Ramos Padilla.

Apenas arrancó la reunión de esa comisión Recalde tomó la palabra y dijo que "no es oportuno en este momento por un principio de primacía de la realidad, cuando el juez Lijo es candidato a la Corte Suprema es muy difícil tratar estos temas y ser objetivo".

"Por eso mi consideración es postergar esto, no podemos ser ajeno a lo que sucede. Acá por un lado u otro están mezcladas las cosas, en este caso de Lijo que está por acceder posiblemente a la Corte Suprema no debemos tratarlo en el Consejo. Mi idea es postergar el tratamiento", agregó en su para rechazar un pedido del senador por Córdoba Luis Juez de que se asigne un instructor a estos dos sumarios que Recalde tiene "pisados" desde hace más de un año.

No se sabe si Recalde actuó por cuenta propia o con una venia de la ex presidenta Cristina Kirchner quien hasta ahora, por lo menos en público, no se manifestó ni favor ni en contra de la postulación de Lijo.

Luego la representante de los magistrados y jueza Alejandra Provitola dijo que "acompaño esta postergación porque no vi estos escritos" y las cuestiones de Lijo y Ramos Padilla se volvieron a postergar.

Para el senador juez la jugada es "para **ganar tiempo viendo** como viene la mano en el Senado" sobre la postulación de Lijo que el Gobierno mandó al Senado el lunes el pliego del juez federal y la del constitucionalista Carlos García-Mansila. Hay tiempo hasta el 8 de mayo para presentar las impugnaciones.

En la misma sesión, la comisión de Disciplina rechazó in limine 40 denuncias contra otros jueces nacionales o federales.

El caso de Ramos Padilla es una amplia y detallada denuncia del ex diputado del PRO Pablo Tonelli y los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto porque el ex juez de Dolores y actual de La Plata "mintió descaradamente" el año pasado cuando declaró como testigo en el juicio político a la Corte que impulsa Cristina Kirchner.

Los denunciantes afirmaron que Ramos Padilla incurrió "en falso testimonio en distintos pasajes de su declaración", lo que, a juicio de los denunciantes, "configura una causal de mal desempeño en sus funciones".

Ramos Padilla acusó falsamente al entonces diputado Tonelli de haber filtrado a los medios los audios de los presos K en la cárcel de Ezeiza donde se adelantaba con diez días de anticipación la causa que abrió en febrero de 2019 contra el falso abogado Marcelo D'Alessio y que se quiso usar para hacer caer el caso de los Cuadernos de las Coimas.

El juez federal de La Plata afirmó también había sufrido "un juicio político" cuando, en realidad, la mayoría K, rechazó ya dos veces pedidos en ese sentido sin iniciar ningún proceso.

Uno del ex ministro de Justicia de Mauricio Macri, German Garavano, y otro del presidente de Contadores Forenses Alfredo Popritkin, por avalar el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas. Mientras que la denuncia contra Lijo es, también, del diputado López por no haber investigado a fondo una presentación de Elisa Carrió. López denuncia por "mal desempeño al juez por entender que Lijo, por entender que efectuó maniobras en la causa de la obra social de la Justicia".■

### Odebrecht: piden elevar a juicio oral al "Corcho" Rodríguez

El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó al juez Sebastián Casanello la elevación a juicio de una causa seguida contra los empresarios Jorge Ernesto "Corcho" Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz por supuesto lavado de activos provenientes del circuito de pago de sobornos de la empresa constructora Odebretch, en el marco de la obra de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas.

De acuerdo a la acusación, los imputados habrían introducido al

de la adquisición de un helicóptero registrado a nombre de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Misiones.

En base a las pruebas recolectadas durante la investigación, el fiscal Rívolo solicitó que "Corcho" Rodríguez, Molinolo Menafra y Dentone Loinaz vayan a juicio oral por resultar coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo, mientras que Carlos Alberto Rodríguez deberá hacerlo en carácter de partícipe necesario.

La investigación comenzó, en fe-

#### Es en un caso paralelo donde se investiga un supuesto lavado.

duría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció que, en septiembre de 2012, Jorge Ernesto Rodríguez y otro accionista de la empresa "Helicopter Corporation SA" ingresaron al país U\$S 1.715.000 mediante la simulación de un préstamo que les había concedido una empresa mercado 1.715.000 dólares, a través brero de 2019, cuando la Procura- offshore, que recibía fondos de ción de lavado, a través de la com- maniobras". ■

otras empresas que figuraban a nombre de Molinolo Menafra y de Dentone Loinaz, pero que eran supuestamente propiedad de Rodríguez. De acuerdo a la pesquisa, entre 2012 y 2013, dichas empresas recibieron millonarias sumas de dinero desde otra sociedad offshore que habría sido utilizada por la firma "Odebrecht" para el pago de los sobornos comprometidos en la obra de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas. El dinero fue luego direccionado a la firma "Eurocopter Cono Sur" para abonar el vehículo adquirido por la firma "Helicopter Corporation" -dedicada al transporte aéreo-de la que Rodríguez y Carlos Alberto Rodríguez eran directores y accionistas.

La fiscalía también destacó que "los fondos utilizados en la opera-

pra y venta del helicóptero, provinieron del circuito de pago de sobornos por parte de la multinacional brasilera Odebretch en el marco de la ejecución de la obra planta potabilizadora Paraná de las Palmas". Asimismo, se estableció que Rodríguez, Molinolo Menafra y Dentone Loinaz oficiaron de "intermediarios en el pago de sobornos dirigidos a funcionarios públicos del ex Ministerio de Planificación Federal y de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA S.A.)". Por otra parte, el fiscal hizo foco en que resultaba evidente que el dinero disfrazado de préstamo otorgado a Helicopter Corporation S.A., "fue en verdad un 'auto crédito' de Rodríguez, para insertar en el mercado lícito diferentes activos que se habrían generado a raíz de

## Javier Milei apaga la luz y Máximo pide dejar el asado

**PORLOS** PASILLOS



Pablo de León pdeleon@clarin.com



#### Muzza y carne

Javier Gerardo Milei recibe invitados en la Residencia Presidencial de Olivos y se muestra austero. El menú está lejos de las deliciosas milanesas con puré que eran furor en tiempos presidenciales de Mauricio Macri: "el León" pide empanadas y pizzas y terminan, entre todos, juntando los platos. En esa escenificación de "No hay plata", el Presidente sorprendió a unos invitados habituales de Olivos: sale de una habitación y apaga la luz. Y trata de no manchar nada: hay que cuidar los recursos. Así recibe a economistas como Juan Carlos De Pablo y al especialista en economía e inversiones Claudio Zuchovicki quienes, después de zamparse unas de mozzarella y carne, se dispusieron a disfrutar de un número musical de ópera, que llevó el "Profesor" como todos llaman a De Pablo, gran conocedor de ese género italiano. Luego del relajante momento musical, surgieron las preguntas de los participantes: "Javier, contame tu proceso decisorio". Y la más reiterada: "¿Para qué te metiste en esto?" Milei sonríe y habla del tema que lo desvela e interesa,

en detrimento de la rosca política: la economía. Y encima, cuando vengan actualizadas las tarifas...

#### Todos desunidos

En tanto, la música no suena tan melodiosa en el campamento peronista. Dos semanas atrás, Máximo Carlos Kirchner fue hasta San Martín, territorio donde manda políticamente Gabriel Katopodis, ex intendente local y hoy ministro de Axel Kicillof. La idea era discutir de política pero la intervención del diputado y jefe de La Cámpora sorprendió a todos: alrededor de la mesa, se ubicaron los intendentes Gustavo Menéndez, Mariano Cascallares, Leonardo Nardini, Fernando Espinoza y Andrés Watson, además de Máximo y Katopodis. El hijo de Cristina llegó serio y cuando le tocó hablar, dejó estupefactos a todos: "Muchachos, dejemos los asados sin sentido y pongámonos a hablar de política en serio", dijo y un par de los curtidos asistentes soltaron de inmediato el pedazo de vacío que estaban degustando. El jefe camporista siguió: "A mí me operan constantemente en los medios" y apuntó a "alEl hijo de Cristina apuntó: "Le van con cuentitos a Axel, flaco favor le hacen si lo quieren de candidato a presidente".

gunos individuos del gobierno de la provincia de Buenos Aires" que serían quienes dan letra a notas o corrillos que critican a la agrupación ex-juvenil K. Y mirando a los presentes, dijo: "Nosotros no operamos a nadie. En cambio, a mí me sacuden y nadie hace nada para apaciguar estas operaciones, salen todos los días con notas pegándole a Máximo".

#### Máximo versus Axel

Pero luego, Máximo sorprendió al plantear un contrapunto con el cacique de La Matanza. El diputado tiene una buena relación con Fernando Espinoza, por lo que sorprendió ese momento de tensión con el jefe comunal del distrito

más grande de la provincia: "Vos fuiste y le comentaste al gobernador que nosotros te queríamos hacer perder La Matanza. Y es raro porque el único intendente que fue a una PASO y se sacó una foto con Cristina fuiste vos". De ese modo, diferenció el trato de los Kirchner a Espinoza respecto de otros distritos como Lanús, donde un dirigente camporista tuvo PASO y no logró una instantánea con la ex Presidenta. "Lo arreglamos con vos y con Verónica Magario y Cristina te cumplió", le dijo y luego fue otra vez contra los que considera alineados hoy con Axel Kicillof, duramente enfrentado con Máximo: "Todos los que van con cuentitos ahí y creen que se benefician, flaco favor le hacen al gobernador si quieren que sea candidato a Presidente", soltó para que más de uno se atragantara.

Varios intentaron apaciguar el clima y quedaron en conformar una mesa política y hacer una nueva reunión. "Dicen" que el hijo de Cristina aún está esperando esa nueva reunión. ¡Qué momento!

### Milei, entre las 100 personas más influyentes del mundo

El presidente Javier Milei fue incluido en el ranking de las 100 personas más influyentes del mundo de la prestigiosa revista estadounidense "Time", que lo calificó como "un ícono global de la derecha".

El libertario integra la sección de líderes mundiales, junto a Yulia Navalnaya, la viuda del fallecido opositor ruso Alexei Navalny, entre otras personalidades.

A tan solo tres años de haber incursionado en el mundo político, Milei se metió en el prestigioso ranking internacional elaborado por la revista Time de las personas más influyentes del mundo, en su edición 2024.

Luego de conocerse la noticia, el jefe de Estado lo celebró a través de un posteo en sus redes sociales: "FENÓMENO BARRIAL. VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

El jefe de Estado fue incluido en la categoría "líderes" en la que también aparecen el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; la activista iraní de derechos humanos Narges Mohammadi; presidente electo de Taiwán, William Lai; el presidente de Filipinas, Ferdinand "Bongbong" Marcos; el primer ministro qatari, Mohammed bin Ab-



Ranking. Javier Milei entre 100

nistro chino, Li Qiang; y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, entre otras destacadas personalidades.

En la reseña, a cargo de la periodista Vera Bergengruen, se destaca que sus críticas contra los "socialistas" occidentales lo convirtieron "en un ícono global de la derecha".

"Aunque es demasiado pronto para decir si las medidas del nuevo presidente tendrán éxito, está claro que ha tenido razón en una dulrahman Al Thani; el primer mi- cosa: con Milei en el cargo, no ha- mico", resumió. ■

brá vuelta atrás para la Argentina", destacó Bergengruen en su publicación.

En otro tramo del artículo, la periodista precisó: "Milei, de 53 años, ha perdido poco tiempo. Advirtiendo a los argentinos que se preparen para el dolor, se embarcó en una campaña de 'terapia de choque' con cientos de medidas de austeridad: eliminar 70.000 puestos de trabajo estatales, recorte de las ayudas federales, reducción a la mitad del número de ministerios y devaluación del peso. Decenas de miles de manifestantes salieron a la calle".

Además, destacó el triunfo del libertario en los comicios presidenciales: "Su victoria sorprendió a los encuestadores y expuso la desesperación de 46 millones de argentinos paralizados por una inflación de tres dígitos y una tasa de pobreza del 40%".

En su perfil, Bergengruen describe a Milei como "un profesor de economía libertaria radical y antiguo comentarista de televisión con escasa experiencia de gobierno".

"Ganó la presidencia de Argentina con una victoria aplastante en noviembre, prometiendo sacar al país del borde del colapso econó-

### Ascienden a Adorni a secretario de Estado, con un sueldo mayor

El vocero presidencial Manuel Adorni fue ascendido de rango a secretario de Estado y tendrá un mayor sueldo. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante el decreto 323/2024. "Asígnase rango y jerarquía de Secretario de Estado al titular de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación", dice el texto que lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

En los considerando, se indica que "en virtud de la particular naturaleza de las tareas asignadas a dicha Subsecretaría, vinculada directamente con el accionar del señor Presidente de la Nación, resulta conveniente asignar a su titular rango y jerarquía de Secretario de Estado".

"El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos asignados a la Jurisdicción 20.01 - Secretaría General de la Presidencia de la Nación". agrega el decreto. Adorni y la Voceria dependen del area que rio".■

maneja Karina Milei.

Ayer, a través de la decisión administrativa 207/2024, la hermana del Presidente se hizo con 64.100 Unidades Redistributivas más, que son las que componen los salarios públicos. Cada unidad vale \$634,72, por lo que la Secretaria General de la Presidencia recibió \$40 millones más para disponer. En la misma publicación se le quitaron 35.000 Unidades Redistributivas a Posse. es decir, \$22,2 millones menos.

En febrero, el vocero ya había recibido un fuerte espaldarazo cuando su área pasó a depender de Karina Milei. Fue cuando, al unísono, comenzó la licuación de otro funcionario: el secretario de Medios, Eduardo Serenellini.

De acuerdo a la escala salarial vigente, el salario de un secretario del Estado rondaba los 3,2 millones de pesos. Con el ajuste inflacionario, el sueldo de Adorni rondaría los 4 millones de pesos.

En la conferencia de prensa de este miércoles, Adorni fue consultado sobre su función: aclaró que será "la misma que antes", con la única diferencia de que ahora tendrá "rango y jerarquía de Secreta-

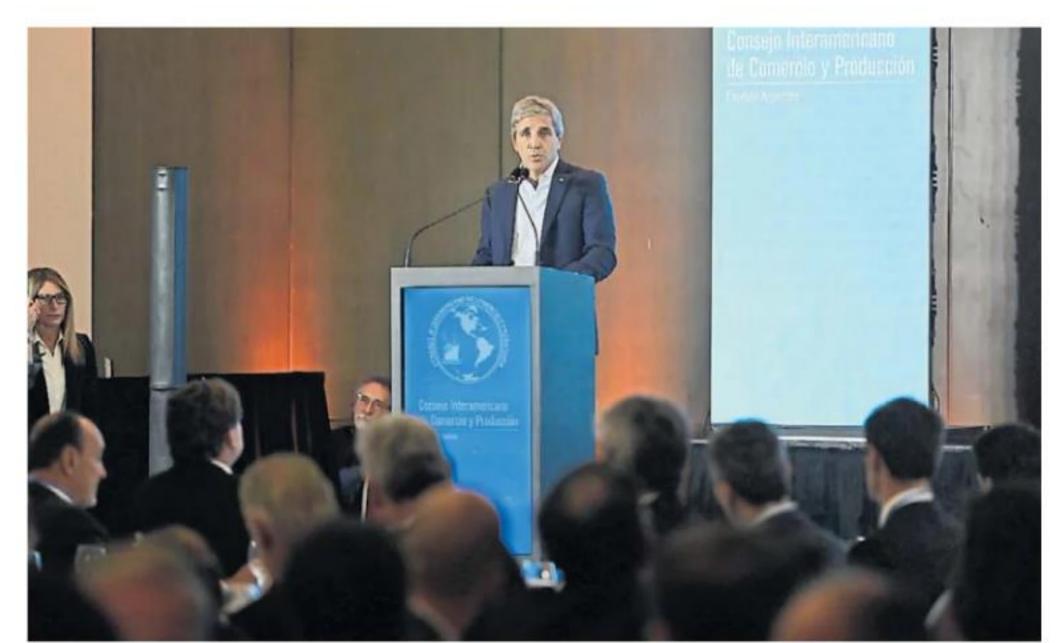

Las dudas de siempre. Luis Caputo recibe preguntas sobre qué hará con el tipo de cambio.

# Caputo habló del día después de levantar el cepo: "El dólar flotará"

El ministro disertó en un encuentro organizado por el JP Morgan. Hoy, con Posse al FMI, al Tesoro y la Casa Blanca.

WASHINGTON, CORRESPONSAL

Paula Lugones

plugones@clarin.com

El ministro de Economía Luis Caputo llegó ayer a Washington para participar en la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional y comenzó su actividad con una reunión con inversionistas interesados en Argentina, mientras se prepara para hoy, junto con el jefe de Gabinete Nicolás Posse, para encuentros en el FMI, el Tesoro y Casa Blanca.

El ministro fue cauto sobre las expectativas generales de su visita. "No muchas", le dijo a Clarín escuetamente, mientras ingresaba a una reunión en el hotel del JPMorgan. Además de las reuniones protocolares en el marco de la Asamblea y del G20, Caputo tiene que seguir las conversaciones sobre la octava revisión del programa con el FMI, que debería cerrarse a mediados de mayo.

Las metas de déficit fiscal, de financiamiento monetario y de reservas están cumplidas por lo que se estima que la revisión será superada sin problemas. Pero el Gobierno busca que el FMI desembolse más dinero (se habla de US\$15.000 millones) para poder salir del cepo con más margen de maniobra. El organismo por ahora no "Es prematuro", hablar de eso, dijo la vocera Julie Kozack días atrás.

Si bien ni el Fondo ni el Gobierno confirmaron oficialmente un encuentro, se estima que Caputo se reunirá estos días con Kristalina Georgieva o con Gita Gopinath, la número dos del organismo, para seguir las conversaciones. Gopinath estuvo en Buenos Aires semanas atrás y está empapada del caso argentino.

Caputo y Posse aterrizaron con algo de demora en la capital estadounidense y el titular de Economía fue directamente a una reunión organizada en el hotel Park Hyatt por el JPMorgan. Según pudo saber Clarín de fuentes que participaron de la reunión, "la impresión de los inversionistas fue buena". El ministro hizo una breve presentación, dijo que nunca había visto un presidente con tanto compromiso con el equilibrio fiscal y luego los presentes le hicieron varias preguntas.

Algunas giraron sobre el dólar. Quería saber si el crawling peg iba a continuar a ese nivel y si se sobrevaluaría. Caputo contestó que habían estudiado el equilibrio histórico y que en épocas de estabilidad el dólar estaría en valores equivalentes a 550 pesos y en períodos de crisis a 1.300. Dijo que el tipo de cambio no era un problema hoy, que lo harán flotar y verán cómo parece demasiado predispuesto: reacciona. Sobre el cepo dijo que aquí en Washington", dijo. ■

van a salir "apenas puedan", sin poner fechas concretas, aunque dijo que era importante recibir una inyección extra del Fondo.

También se le preguntó sobre el ajuste y que pasaría más adelante y dijo que habría más recursos porque la ley de Bases reinstalaría Ganancias. Otro tema que apuntaron los inversionistas fue el apoyo político a la ley, y fue optimista porque "es un proyecto que ha sido negociado". Cuando al ministro le preguntaron sobre qué sector generará el crecimiento argentino solo dijo que Milei era un fenómeno mediático muy importante y que él observa "el interés que despierta entra los empresarios que quieren invertir en la Argentina".

El Institute of International Finance (IFF), consultora experta en la industria financiera, organizó en el hotel Willard otra reunión donde se habló del caso argentino. Martín Castellano, jefe de Latam Research de la firma, advirtió que "uno de los principales puntos que se está mirando ahora es el respaldo político, más allá del popular". "Creo que ahora el Gobierno tiene que anotarse una victoria política en abril o mayo", en relación a la aprobación de la ley Bases. "Serían las señales más contundentes y que el mercado recibiría muy bien y creo que también serían muy bien recibidas por los organismos Los objetivos de reservas, frente fiscal y financiamiento se han cumplido en el primer trimestre.

# Meta por meta, por qué en mayo llegará otro giro del FMI

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

El Gobierno está confiado en que aprobará la octava auditoría con el Fondo Monetario. "No solo cumplimos las metas, conseguimos un resultado espectacular, hace años que un gobierno no aprobaba las metas sin waivers (dispensas)", dijo una alta fuente del Ministerio de Economía.

Caputo está en Washington participando de la reunión de primavera del organismo y el Banco Mundial (ver más aparte). El staff monitorea el cumplimiento de las metas acordadas.

En el plano de las reservas, el Gobierno se comprometió a acumular US\$ 6.000 millones netos desde el 10 de diciembre. Milei asumió con un saldo negativo de 11.000 millones y a fines de marzo se encontraba en un rango negativo de entre US\$ 1.500 y 2.700 millones (según se incluya o no la deuda a pagar por los bonos Bopreal), lo que implica una variación positiva de más de US\$ 8.000 millones y un sobrecumplimiento del 40%.

El Banco Central logró obtener los niveles más altos de reservas netas en diez meses, manteniendo el cepo cambiario y pateando pagos de divisas con la colocación de deuda en dólares a importadores por US\$ 8.000 millones.

Hacia delante, se espera que la liquidación de la cosecha descomprima el panorama, pero hasta el 1 de mayo habrá que pagar US\$ 2.800 millones al FMI, lo que va a impactar en el stock de dólares, según coinciden PPI, ACM y Aurum.

El ministro también acordó un superávit fiscal de \$ 962.000 millones en el primer trimestre, es decir, más ingresos que gastos (sin contar el pago de intereses de deuda). Si bien el dato de marzo se conocerá el lunes próximo, se espera que Caputo lo adelante al Fondo. Por lo pronto, la licuación de las jubilaciones, el recorte de la obra pública y la postergación de pagos de energía permitieron

nes, lo que dejaría margen para cumplir en marzo.

Por último, el Banco Central logró alcanzar la meta monetaria, ya que durante el primer trimestre no tuvo necesidad de financiar el gasto público debido al ahorro producido por el duro ajuste sobre las erogaciones, pese a la caída de la recaudación provocada por el desplome de los salarios y el consumo.

Así, de confirmarse la aprobación de la auditoría, Argentina recibirá un desembolso de US\$ 800 millones en mayo, que llegará después de los pagos al organismo.

#### "El resultado es espectacular", dicen en Economía.

Caputo acordó en enero con el FMI reflotar el programa caído durante la gestión de su antecesor, Sergio Massa, para financiar el crédito de US\$ 44.000 millones que tomó Mauricio Macri en 2018. En ese marco, se comprometió a un superávit fiscal del 2% en 2024 y la emisión cero durante todo el año para asistir al Tesoro como parte de un fuerte apretón fiscal y monetario para bajar la inflación, junto con la acumulación de US\$ 7.600 millones.

Después de la devaluación en diciembre y la liberación de precios, Milei avanzó en la suba de tarifas, el aumento del impuesto PAIS y bajó las tasas para licuar la deuda del Banco Central en Leliq y pases, junto con los ahorros. También desreguló actividades mediante el DNU, como las prepagas. Pero el Fondo ve debilidades en el plan, empezando por la falta de apoyo para aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal, que incluye una suba del impuesto a las Ganancias.

En el Fondo también piden subir las tasas, acelerar la devaluación del dólar oficial y levantar el cepo. Caputo flexibilizó en los últimos días el pago de importaciones a pymes, pero no el crawl al un resultado positivo de \$3 billo- 2% para contener la inflación. ■

# Récord de trabajo informal: es 43,5% del total de los privados

Llegaron a 5.776.000 en el cuarto trimestre de 2023, según datos del INDEC. Hay cuatro sectores donde hay más trabajadores en negro que en blanco.

#### Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

Los puestos de trabajo de los asalariados no registrados alcanzaron el récord de 5.776.000 en el cuarto trimestre de 2023, lo que marca la mayor precariedad laboral y los mayores índices de pobreza, incluso entre los que están registrados, de acuerdo a la "cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra" que difundió el INDEC.

Pese a la caída del salario real y de los costos laborales, los asalariados no registrados subieron de 4.753.000 en el cuarto trimestre de 2016 (39,8% del total de asalariados privados) al 43,5% a fines del año pasado. Y se estima que es el sector más afectado por la devaluación de fin de año y el aumento inflacionario: en diciembre y enero, tuvie-

#### El ascenso del trabajo informal es sinónimo de precariedad.

ron un alza nominal de sus salarios del 19,65% versus una suba promedio de los precios de más del 51,35%.

En relación con un año atrás, el Informe del INDEC señala que en el cuarto trimestre de 2023 los puestos de trabajo totales tienen un incremento de 3,6% respecto al mismo trimestre del año anterior. Los puestos de trabajo asalariados



Sin aportes. El trabajador informal no aporta a la seguridad social y además pierde beneficios laborales.

registrados aumentaron el 2,3%, los no registrados el 6,4% y los puestos de trabajo no asalariados de 3,2%.

Los 5.776.000 puestos de trabajo informales, equivalen al 43,5% sobre un total de 13.264.000 de puestos laborales de asalariados en relación de dependencia privados,.

En total, los puestos de trabajo suman 23.045.000 que se desglosan de la siguiente manera:

#### Registrados del sector privado: 7.488.000

Sector público: 3.800.00 No registrados: 5.776.000 Por cuenta propia: 5.981.000

En cuatro actividades son más los asalariados no registrados que los registrados: en el personal de casas particulares, sobre 1.701.000 puestos de trabajo, 1.206.000 no están registrados (70,9%), a pesar de los incentivos oficiales para registrar a las empleadas domésticas. En agricultura y ganadería 637.000 no están registrados versus 327.000 registrados.

En tanto, en el rubro de la Construcción hay 550.000 no están registrados, contra 441.000 que sí lo están. Y en servicios sociales y salud privados, 381.000 no están registrados y 333.000 sí.

Todos estos datos oficiales marcan el fuerte avance de la precarización laboral. Y, unido al deterioro de los salarios, fue bajando el costo laboral, de lo que se infiere que la participación de los trabajadores en los niveles de facturación de las empresas fue cayendo teniendo en cuenta la recuperación de la economía luego del bajón por la pandemia del Covid.

En coincidencia con el INDEC. sobre la base de datos del cuarto trimestre del año pasado, la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que "al 27,3% de la población asalariada su empleador no le efectúa descuentos jubilatorios. Dicho registro se compone de 9,9% que realiza aportes por sí misma a pesar de encontrarse en una posición subordinada, más un 17,4% que está por fuera de la seguridad social".

A su vez, "el 38,5% de la población joven asalariada (entre 19 y 29 años) se encuentra en condición de precariedad laboral, guarismo que está muy por encima del correspondiente al conjunto de la población asalariada de la Ciudad".

Los no registrados carecen de obra social, tienen salarios más bajos, no tienen cobertura por accidentes de trabajo y no tienen derecho a los beneficios de jubilación y pensión de la Seguridad Social.

Además, explica por qué al alcan-

#### Entre los trabajadores jóvenes es mayor la informalidad laboral.

zar la edad jubilatoria **no reúnen** los 30 años de aportes para acceder a la jubilación, y tienen que acudir a moratorias, asumiendo el pago por los períodos no aportados por sus empleadores. O jubilarse con la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) con el 80% del haber mínimo, al margen de los años aportados y sin derecho a la pensión viudez del cónyuge.■

### La inflación mayorista frena y en marzo fue del 5,4%

Tras el salto de los precios mayoristas en diciembre luego de la devaluación, el indicador marcó su tercer mes de desaceleración en marzo, un 5,4% respecto de febrero, por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 11% que registró el Indec el mes pasado. El dato apuntala la pretensión del Gobierno de que en abril la inflación se ubique en un dígito.

El nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) avanzó como consecuencia de la suba del 6,2% en los pro-

parcialmente por la baja del 1,7% en los productos importados -señal clave para el descenso del costo de vida-, informó este miércoles el organismo. En tanto, la variación interanual fue del 330,6%.

De esta manera, la inflación mayorista marcó su tercer mes consecutivo de desaceleración, luego del 10,2% que alcanzó en febrero y el 18% con el que cerró enero, tras el pico del 54% que registró en diciembre. Así, el primer trimestre cerró con una suba del 37%.

El IPIM tiene por objeto medir ductos nacionales, compensado la evolución promedio de los pre- do por el INDEC.

cios de los productos de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno. Se incluyen el impuesto al valor agregado, los impuestos internos y los impuestos

**CIFRA** 

330,6%

es la inflación mayorista acumulada en los últimos doce meses, según el último informe elaboraa los combustibles netos de los subsidios explícitos. Por tratarse de bienes destinados al mercado doméstico, se excluye el valor de las exportaciones en el cálculo del peso relativo de cada actividad.

Por otra parte, el nivel general del Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,9% en el mismo periodo. En este caso, la variación se explica por una suba del 5,6% en los productos nacionales, compensado parcialmente por la contracción del 1,7% en los productos importados.

El IPIB tiene igual cobertura que el IPIM, pero los precios no incluyen el efecto impositivo mencionado en el IPIM, por lo que es un indicador alternativo de análisis que permite distinguir el movimiento de los precios provenien- mo que en el IPIB.■

tes de modificaciones en la política impositiva de aquellos que resultan de decisiones del productor.

Asimismo, el nivel general del Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró un incremento del 5% el mes pasado, como consecuencia de la suba del 5,1% en los productos primarios y del 5% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

El IPP mide la variación promedio de los precios percibidos por el productor local; por lo tanto, se excluyen los bienes importados y, en la ponderación de cada actividad, el productor local; por lo que se excluyen los bienes importados y, en la ponderación de cada actividad, se incluyen las exportaciones. El tratamiento impositivo es el mis-

# La incertidumbre global domina una cumbre de millonarios en Bariloche

Es en el Llao Llao. El uruguayo Lacalle Pou llegó junto a Marcos Galperin. Hoy habla Santiago Peña, presidente de Paraguay y mañana, Milei. La Argentina que desean.

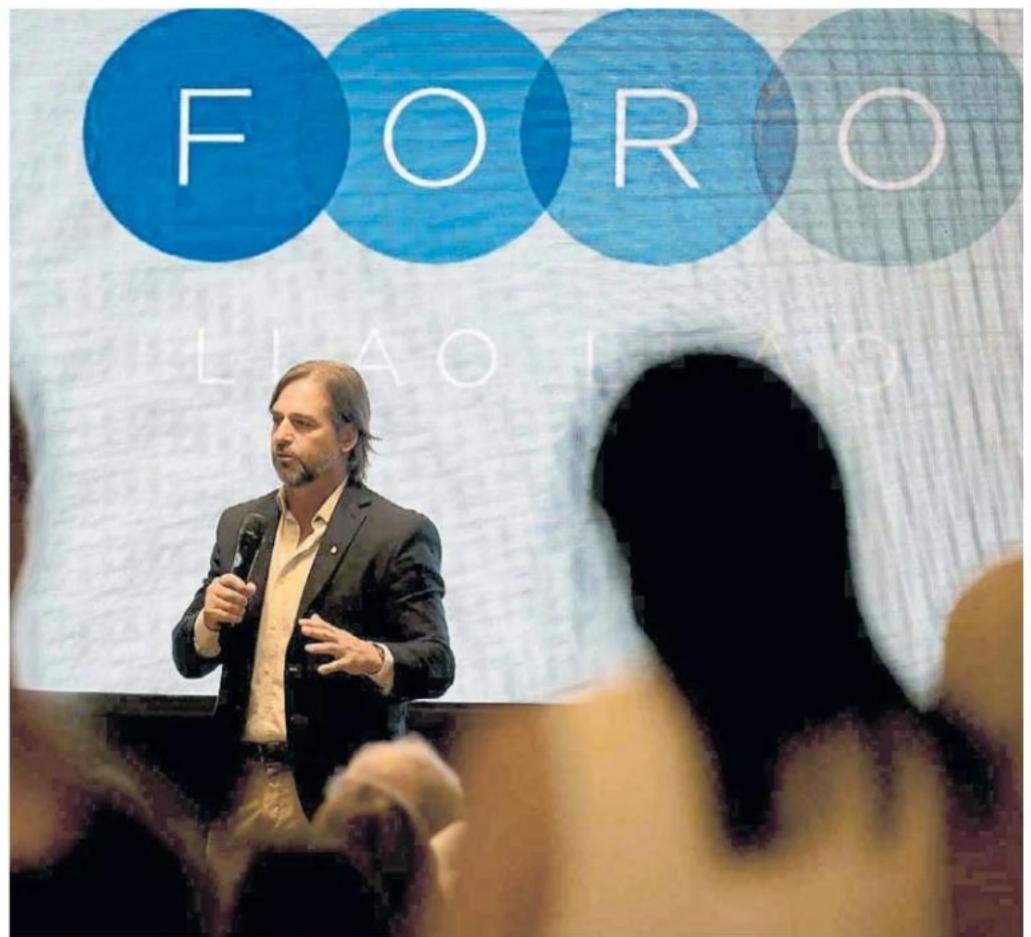

Disertación. Del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ayer en el Foro en Bariloche.

#### BARILOCHE. ENVIADA ESPECIAL Silvia Naishtat

snaishtat@clarin.com

Para muchos de los que asisten al exclusivo Foro Llao Llao, Bariloche es su lugar en el mundo. En el que es un día resplandeciente, con la nieve que cubre el imponente Tronador y las montañas rojas por el color de las lengas en otoño, el emblemático hotel se cerró para deliberaciones a las que asisten tres presidentes de la región.

Por la mañana llegó el uruguayo Luis Lacalle Pou en un avión privado junto a varios de los dueños de los unicornios que viven en Montevideo como Marcos Galperin. La disertación del presidente uruguayo era esperada como símbolo de la cordura política en un país que se caracteriza por la construcción de consensos. Lacalle Pou evitó la prensa con la excusa de la campaña electoral en su país, se informó. Otros deslizaron que se lo impidieron los organizadores.

Hoy será el turno del presidente paraguayo Santiago Peña que está logrando una lluvia de inversiones, desde la industria papelera a infraestructura, en el país vecino. Esperan que comparta su experiencia. Y el viernes cierra Javier Milei que arriba este jueves y probablemente coincida con Peña.

Los empresarios tradicionales, los dueños de los unicornios más rutilantes y un conjunto de emprendedores hicieron público en un comunicado que comparten la visión de "una Argentina que genere oportunidades, global, capitalista, integrada económica, política y socialmente al mundo desarrollado respetando los valores de nuestra constitución". Arranca hoy con una conferencia titulada "Contexto Global para Latinoamérica, idea para entender la nueva época". Los expositores son Marcello Estevao, Martín Gurri y Daniel Kerner.

Gurri es el autor de "La Rebelión del Público". Este investigador estadounidense supo trabajar como analista de la CIA y en ese libro señala que "un público enojado, conectado en red, puede estallar en cualquier momento, deseoso de repudiar las instituciones sin ofrecer una alternativa a ellas". Estevao (Banco Mundial) y Kerner (Eurasia Group) se ocuparán de los números. Los modera el ex rector de la Di Tella, Ernesto Schargrodsky.

Andrés Malamud los ayudará a anclar la visión de Argentina en este nuevo escenario global.

También tratarán sobre los modelos de competitividad exitosos de la región, el rol del sector privado, el potencial de las nuevas tecnologías, los cambios generacionales, y una mirada sobre el futuro.

Un foco particular de la agenda será la competitividad como norte de Argentina y la región, que tratará Piero Ghezzi (ex ministro de Producción de Perú), Bernardo Larraín (empresario, dirigente gremial y activo participante del debate de políticas públicas en Chile) e Ignacio Bartolomé, el CEO de Grupo Don Mario, el semillero argentino que es líder global y que acaba de comprar empresas en EE.UU. Serán moderados por Julia Pomares.

Un panel al que le prestan atención será el de Roberto Sallouti, del brasileño BTG Pactual, el banco de inversión más grande de América Latina. Expondrá sobre Brasil, la región y de cómo competir globalmente. Deslizará que Brasil está tejiendo una alianza estratégica con Arabia Saudita que busca garantizar su seguridad alimentaria. Galperin estará a cargo de ese diálogo agendado mañana como antesala a la conversación con Milei.

Expondrán emprendedores de Endeavor: Matias Viel (Beeflow), Jairo Trad (Kilimo) y Tarek Ali Zake (OncoPrecision). Los tres expresan el ecosistema emprendedor que hoy se ubica en el top 10 a nivel mundial y que lo llevó a liderar en cantidad de start-ups tecnológicas innovadoras y a triplicar la cantidad de empresas biotecnológicas en 15 años. ■

### Andrés Malamud: "Si Milei tiene éxito va a ser Menem"

El reconocido politólogo Andrés Malamud, llegado desde Lisboa, es una de las estrellas de este foro Llao Llao y expondrá hoy sobre cómo se ve a la Argentina en el mundo. Apenas aterrizó en Bariloche, realizó una visita al Invap, junto con los organizadores del Foro, que simboliza la "eficiente gestión de una empresa estatal, creada por un científico emprendedor, Conrado Marotto, que compite en el mundo con productos de última avanzada, satélites, radares y reactores nucleares", señaló en lo que también es un mensaje al Presidente Milei en defensa de lo que es un logro por parte del Estado.

La promotora de la visita al Invap

fue precisamente, Verónica Andreani, de la firma de logística que lleva su apellido y dirige el grupo GAM (Generación por una Argentina Mejor), que cobija a hijos de los dueños de compañías líderes.

Esa excursión combinó hoy con otras actividades distendidas, hasta la cena con Luis Lacalle Pou.

En un alto, Malamud comentó en la sala de prensa que "hay dos visiones en el mundo sobre Argentina. Para el sector tecnológico es un mesías que viene a salvar al país, pero en Europa muchos me daban el pésame".

De acuerdo con su visión, "Milei transmite convicción, mantiene su popularidad y ya ha generado una Congreso. Se lo pide el FMI y los in- acuerdo con Cristina. Creo que

expectativa simbólica. La gente sabe que está mal y cree que va a estar mejor. Tiene una capacidad fuera de lo común de construir una percepción en el futuro. Menem hacía promesas materiales, como la revolución productiva o el salariazo. Milei produce dolor y la gente lo apoya, eso solo lo da una convicción religiosa. La gente que pedía planes y ahora pide ajuste y esto es un cambio cultural relacionado con un cambio demográfico. El 30% que lo votó son los chicos que no tiene nada que perder. Pero tiene que sostenerlo".

#### -¿Ve posibilidades de éxito?

-Tiene que lograr el apoyo del

versores. La sociedad demanda dos grandes temas, bajar la inflación y seguridad. Por ahora tiene paciencia. Argentina siempre tuvo un voto de clase, los que votaron a Kirchner eran los que habían votado a Menem, El ajuste de Milei lo hará pagar a la clase media. Pero insisto si tiene éxito va a ser Menem, un presidente peronista con ese estilo.

#### -¿Qué pasa si Milei fracasa?

-Si Milei fracasa no vuelve el pasado, no se crea una alternativa diferente. Habrá más fragmentación. -¿Cómo explica la nominación de Ariel Lijo?

-A Lijo se lo vendieron y no tiene costo político, y es parte de un Cristina y Milei se necesitan. Tienen una convergencia táctica.

#### -¿Que le va a preguntar a Milei, Lacalle Pou y Santiago Peña?

A Milei le insistiría si es posible gobernar sin leyes hasta 2025. Porque creo que no es posible. A Lacalle Pou, si va a asumir el riesgo de hacer acuerdos sin el Mercosur y lo mismo a Santiago Peña.

#### -¿Como afectan Ucrania y la guerra en Medio Oriente?

-Aún en esta incertidumbre hay plata para Argentina si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo que se habilite a las provincias a solicitar préstamos con el aval de la Nación.■

Silvia Naishtat

#### Principales indicadores



DÓLAR Oficial, tipo de cambio minorista



RIESGO PAÍS En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares



Chicago, en dólares por tonelada

#### **BIDEN IMPULSA MÁS ARANCELES A LOS CHINOS**

El presidente de EE.UU. Joe Biden quiere triplicar los aranceles al acero y el aluminio chinos importados por ese país, por considerar que existe

una "competencia injusta" que penaliza a los trabajadores de su país, anunció la Casa Blanca este miércoles en plena campaña electoral.

# La factura de gas subiría 1.000% en panaderías y restaurantes

A los aumentos de tarifas se suma la eliminación de una bonificación que favorecía a las MiPymes. Las gasíferas temen por el impacto en la Justicia.

#### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

El Gobierno eliminó a partir del 1 de abril un descuento sobre el precio del gas que tenían desde el año pasado las "MiPymes" (micro, pequeñas y medianas empresas), con lo cual los comercios como panaderías, restaurantes, pizzerías y miles de otras compañías tendrán una doble recarga en sus tarifas, porque también se les eliminaron los subsidios.

De esta forma, los usuarios catalogados como "Servicio General P" (SGP, no domiciliarios) por las distribuidoras verán durante el invierno fuertes saltos en sus boletas de gas, que podrían superar el 1.000%.

Los usuarios SGP están divididos según su consumo en tres categorías. El ejemplo clásico que se utiliza en la industria es una panadería, que habitualmente consume para su producción entre 1.000 y 9.000 metros cúbicos (m3) mensuales o hasta 108.000 m3 al año y se encuentra en la categoría SGP II. Hasta marzo, ese comercio pagaba



Facturas. La que les llegará a las panaderías podría saltar hasta 10 veces por la quita de un subsidio.

42 centavos de dólar por millón de BTU por el gas natural "en boca de pozo", sin contar el transporte y la distribución. Desde abril, abonará US\$ 2,94 y entre mayo y septiembre, US\$ 4,49, siempre con indexación al tipo de cambio oficial.

Pero además, el beneficio que tenía si estaba anotado en el registro de las pymes era un descuento sobre esos 42 centavos de dólar, por lo que el salto porcentual será mucho mayor.

La derogación de este beneficio se implementó en el artículo 7 de la Resolución 41/2024 de la Secretaría de Energía, que dio de baja al artículo 5 de la Resolución 6/2023.

Esa norma establecía un descuento sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST, que es uno de los componentes de las facturas) de entre el 4% y hasta el 88%.

Esta nueva normativa, vigente desde principios de mes, está en revisión dentro de la industria, pues

hay quienes entienden que el aumento por varios frentes puede sobrecargar a los usuarios mucho más allá del criterio de "gradualidad" que estableció el fallo CEPIS de la Corte Suprema de Justicia en 2016. Es decir, que la Corte obstaculice y ordene retrotraer la suba de tarifas y quita de subsidios a Javier Milei, como lo hizo en el primer año de gobierno de Mauricio Macri. Es un riesgo latente.

Vale recordar que este mes se actualizaron los precios del gas y se le quitaron los subsidios a los hogares de ingresos o patrimonios altos y aquellos que no se anotaron o renunciaron a los subsidios, y también a todos los usuarios no domiciliarios excepto las Entidades de Bien Público (EBP) como hospitales, colegios y clubes de barrio. Y se ajustaron las tarifas de transporte y distribución en torno a un 600%. Y en el caso de las MiPymes, se termina ese beneficio.

El fuerte incremento de las tarifas generó una dicotomía en el sector. Celebran que ahora se pagarán precios más acordes con los costos de producción, transporte y distribución de gas. Sin embargo, ninguna fuente oficial o privada se atreve a calcular porcentajes del ajuste y prefieren hablar de "términos absolutos", en los cuales aún las tarifas energéticas de la Argentina, señalan, seguirían siendo baratas. Aún así, a casi 20 días de la medida del Gobierno, le es imposible a la industria comunicar un ejemplo clásico de consumos de usuarios no residenciales y su impacto relativo y en los costos de producción de estos comercios. ■

### El fondo de la ANSeS subió 17,1% en febrero, a US\$ 43.291 millones

#### Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

Mientras en el Congreso sigue estancado el debate sobre el destino del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), la ANSeS informó que el valor del Fondo aumentó un 17,1%, de US\$ 36.958 millones en enero a US\$ 43.291 millones en febrero, fundamentalmente por el retroceso del valor del dólar CCL, que bajó de \$ 1.251,26 a (5,8% del valor total del FGS)

1.071,46 y su impacto en los títulos públicos.

En relación con diciembre 2023 (US\$ 41.184 millones), el FGS se valorizó en el 5,1% en el primer bimestre.

De ese total, el 72,3% estaba invertido en títulos nacionales y el 12.9% en acciones. Las acciones en poder del FGS suman US\$ 5.604 millones. En proyectos productivos o de infraestructura la inversión era de US\$ 2.502 millones

El megaproyecto del Gobierno propone pasar el FGS - que algunos denominan la "plata de los jubilados" y otros "las joyas de la abuela"al Tesoro Nacional y dar de baja los títulos -por ser una deuda inter sector público. En el proyecto anterior de la ley de Bases, se proponía transferir todos los activos del FGS al Tesoro Nacional. En la nueva versión se transfieren los títulos públicos que constituyen el 72,3% de las tenencias, y serán cancelados por "confusión patrimonial".

Las principales acciones en poder del FGS a febrero son Ternium Argentina, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, Pampa Holding y Transportadora de Gas del Sur.

El Informe dice que 1.335.895 personas habían recibido préstamos del FGS; 1.212.884 beneficiarios del sistema previsional y otros 121.0111 no beneficiarios del sistema, como trabajadores aportantes.

El stock total de esos préstamos sumaba \$1.333.895 millones, equivalente a US\$ 1.245 millones (2,9 % del total del valor del FGS). De aquí se desprende que la conversión se realizó a \$1.071 por dólar, el valor en ese momento de los dólares finan-

En las mediciones anteriores a la actual gestión, el cálculo del valor del to de otras cotizaciones". ■

Fondo en dólares tomaba en cuenta el tipo de cambio oficial, lo que elevaba el resultado final. Por ejemplo, al segundo trimestre de 2023 estaba valuado en US\$ 60.715 millones. El achique en dólares del valor del Fondo se explica por el precio de dólar que se toma para la conversión de los activos en pesos del FGS.

La ANSeS explica que anteriormente "los datos eran publicados en informes trimestrales que, dada la particular situación de la economía del país y con la intensificación del cepo cambiario, el dólar oficial perdió representatividad e impidió mostrar con veracidad el valor real del fondo, toda vez que, por momentos existió una brecha de más del 200% del monto respec-

### El Mundo

#### La crisis en Oriente Medio

# Netanyahu desafía a sus aliados y afirma que nadie dirá a Israel cómo defenderse ante los ataques de Irán

"Quiero ser claro: tomaremos nuestras decisiones nosotros mismos", dijo el premier israelí antes de una reunión de Gabinete. Occidente busca frenar una réplica israelí que desate una escalada.

JERUSALÉN. AP, AFP Y EFE

En un explícito rechazo a las presiones internacionales que caen sobre su gobierno para evitar una escalada con Irán, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró ayer que nadie le dirá a Israel cómo ni cuándo responder al reciente ataque de Teherán.

"Agradezco a nuestros amigos su apoyo en la defensa de Israel y todos sus consejos. Pero quiero ser claro: tomaremos nuestras decisiones nosotros mismos", aseveró al inicio de una reunión con los miembros de su Gobierno, insinuando que su país será el único que decida si responderá al ataque aéreo masivo realizado por Irán y desestimando los llamados a la mesura de sus aliados.

Su palabra deja a la región preparada para una mayor escalada tras meses de agitación provocada por la actual guerra en Gaza. Desde el bombardeo persa con drones y misiles del último sábado en represalia por el ataque israelí al consulado iraní en Damasco el 1º de abril, los aliados de Israel han instado al país a frenar cualquier respuesta que pudiera provocar una escalada. Estos llamados fueron repetidos ayer durante las visitas de los ministros de Relaciones Exteriores de Reino Unido y Alemania (ver pág. 19).

La presión diplomática se produjo al tiempo que el presidente de Irán advirtió que hasta la "más mínima" invasión de su territorio provocaría una respuesta "enorme y severa". Mientras tanto, la violencia aumentó el miércoles entre Israel y Hezbollah, el grupo libanés apoyado por Irán, que disparó una andanada de cohetes hacia el norte de Israel. En el ataque resultaron heridos al menos 14 soldados israelíes, seis de ellos de gravedad, indicó el ejército.

El miércoles, en una junta con su gabinete, Netanyahu dijo que se había reunido con el británico David Cameron y con su contraparte alemana, Annalena Baerbock, y les agradeció el apoyo de sus países. Pero señaló que Israel decidirá por sí mismo cómo responder, a pesar de "todo tipo de sugerencias y consejos" de los aliados de Israel, algunos de los cuales, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, le ayudaron a repeler el ataque iraní con drones y misiles.

A pesar de la dura retórica, parece poco probable que Israel ataque directamente a Irán sin el apoyo de al menos su principal aliado, Estados Unidos. Pero podría recurrir a métodos más silenciosos, como atacar a comandantes iraníes de alto rango o a grupos respaldados por Irán en otros países, o bien, lanzar un ciberataque. No está claro cómo respondería Irán, dado el aumento de las tensiones. Cualquier cálculo incorrecto por cualquiera de las partes corre el riesgo de desatar una guerra regional.

El martes, el gobierno del presidente Joe Biden anunció nuevas sanciones contra Teherán mientras trabaja para coordinar una condena global al ataque. Autoridades estadounidenses informaron a principios de esta semana que Biden le dijo a Netanyahu que Washington no participaría en ninguna nueva ofensiva contra Irán.

El fin de semana, el régimen teocrático iráni lanzó al menos 300 drones y misiles contra Israel en respuesta a un ataque israelí contra el complejo de la embajada de Irán en Siria el 1 de abril, en el que murieron 12 personas, entre ellas, dos generales iraníes. Israel afirmó que, junto con la ayuda de sus aliados, se interceptaron con éxito casi todos los misiles y drones. Una niña de siete años resultó herida en el ataque, que no causó ningún deceso ni daños importantes.

Israel e Irán han luchado una guerra en las sombras por décadas, pero el ataque del fin de semana fue la primera ofensiva militar directa de Irán contra Israel. Con el aumento de las tensiones, los aliados del Estado judío han insistido en dar un mensaje de mesura.

Con el ataque de ayer en el norte de Israel, la frontera con Líbano volvió a vivir otro pico de tensión. En los últimos seis meses, los intercambios de fuego se han cobrado la vida de al menos 382 personas. Hezbollah reconoció 257 bajas de milicianos. En Israel han muerto 18 personas en el norte (10 militares y 8 civiles). ■



Enclave. Soldados de Israel se muestran junto a blindados cerca de la frontera con la Franja de Gaza, en el sur del país. Los aliados esperan una represalia contra Teherán. AP

El Mundo 19

# Cameron en Jerusalén: "Está claro que los israelíes van a actuar"

Lo dijo el canciller británico tras hablar con Netanyahu para solicitarle que no ataque a Irán. "Esperamos -aclaró- que Israel no contribuya a agravar la situación".

PARÍS. CORRESPONSAL

#### María Laura Avignolo

Todas las presiones del mundo sobre Israel para que no contraataque la simbólica "revancha" de Irán del pasado sábado, tras el ataque al consulado iraní en Damasco. Gran Bretaña, Alemania, Francia, EE.UU., Jordania, China y Rusia han iniciado una frenética diplomacia, para evitar lo que ellos temen que se transforme en una imprevisible guerra regional, que se puede extender peligrosamente.

El canciller británico David Cameron llegó ayer a Israel para pedir al primer ministro Benjamin Netanyahu que no ataque a Irán y que se ordenarán las más duras sanciones coordinadas del G7 contra el régimen de los mullahs. Lo recibió el presidente Isaac Heerzog y luego habló con el jefe de gobierno. Allí estaba también la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock.

"Es correcto mostrar solidaridad con Israel. Es correcto haber dejado claras nuestras opiniones sobre lo que debería suceder a continuación. Pero está claro que los israelíes están tomando la decisión de actuar", dijo Lord Cameron desde Israel. "Esperamos que lo hagan de una manera que contribuya lo menos posible a agravar la situación y de una manera que, como dije ayer, sea inteligente además de dura", agregó.

El jefe de la diplomacia británica recordó que el Reino Unido ha sancionado a docenas de personas en el país persa y a todo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní. Pero que "podemos hacer más para mostrar un frente unido y que Irán está detrás de gran parte de la actividad maligna en esta región".

Hay una "necesidad real de volver a centrarse en Gaza, incluido Hamas, la crisis de los rehenes, hacer llegar ayuda al territorio y asegurar una pausa en el conflicto", dijo Lord Cameron.

Benjamin Netanyahu es el blanco de una presión internacional total y esconde su juego. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia quieren convencerlo de que no dé luz verde a represalias masivas contra Irán para no desencadenar una guerra, que puede llegar a ser global. Esta campaña alcanzó tal nivel que el primer ministro rechazó varias solicitudes de entrevista de dirigentes extranjeros, sabiendo de antemano que le iban a predicar la moderación.

Netanyahu agradeció en la tarde del miércoles a los ministros de Relaciones Exteriores británico y alemán por sus aportes. Pero dijo que Israel tomaría sus propias decisiones en materia de seguridad. El primer ministro simplemente aseguró a los países del Golfo y a Jordania que Israel haría todo lo posible en caso de un ataque contra Irán para evitar poner en peligro los regímenes de estos Estados.

El rey Abdallah de Jordania advirtió que su país "no será una arena para una guerra regional". Habló con el presidente Joe Biden en la mañana. Estados Unidos no será parte de la respuesta de Israel, según le informó el mandatario norteamericano al soberano hachemita.

La ministra alemana Baerbock dijo en el aeropuerto de Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, que dejó claro durante las conversaciones con Netanyahu que "no se debe permitir que Oriente Medio caiga en una situación cuyo resultado es completamente impredecible".

"Porque eso no serviría a nadie", dijo. "Ni a la seguridad de Israel, ni a las muchas docenas de rehenes, que aún están en manos de Hamas. Ni la sufrida población de Gaza, ni las muchas personas en Irán, que están sufriendo bajo el régimen. Ni los terceros países de la región, que simplemente quieren vivir en paz", dijo la ministra alemana, un país con el que Israel tiene relaciones próximas.

"Ahora todos deben actuar con prudencia y responsabilidad. No hablo de ceder. Hablo de una sabia moderación, que es nada menos que fuerza", aclaró la ministra de Berlín.

### A la espera de una réplica no deseada

THE NEW YORK TIMES. ESPECIAL

Peter Baker

Estuvo muy cerca. Si un solo misil o dron hubiera logrado atravesar y matar a muchos israelíes, temían los funcionarios estadounidenses, la región podría haber ardido en llamas.

Joe Biden y su equipo esperaban que los acontecimientos del fin de semana pudieran dar a los tres actores principales suficiente para cantar victoria y marcharse. Irán podría reclamar reivindicación por haber tomado medidas agresivas en respuesta al ataque israelí que mató a algunos de sus principales generales en Damasco. Israel mostró al mundo que su ejército es demasiado formidable para desafiarlo y que Irán es impotente contra él. Y Estados Unidos impidió un día más que la región estallara.

Sin embargo, puede que no funcione de esa manera. En lugar de quedarse con la victoria, como estaba, los funcionarios israelíes dijeron el lunes que responderían -sin decir cuándo ni cómo- y los asesores de Biden se estaban preparando para ver qué podría implicar eso.

Un ciberataque menos visible o una acción militar directa pero limitada podrían satisfacer el deseo de Israel de restablecer la disuasión sin provocar que Irán responda al fuego. Por otro lado, un ataque más extenso y directo en suelo iraní podría incitar a Teherán a montar un contraataque y, de repente, el conflicto podría explotar en una guerra sostenida y cada vez más peligrosa.

"Este fin de semana vimos a Biden en su mejor momento", dijo Laura Blumenfeld, analista en la Escuela Johns Hopkins. Pero, añadió, la realidad es que los militares israelíes inevitablemente responderán. "Poner la otra mejilla no está en su manual", afirmó.

Algunos analistas de línea dura dijeron que el presidente Biden estaba pensando todo mal. Su esfuerzo por evitar una escalada podría desencadenar otra, argumentaron, porque Irán y otros enemigos se han envalentonado a raíz de los desacuerdos cada vez más públicos entre Washington y Jerusalén sobre la conducta de Israel en la guerra contra Hamas en Gaza.



Entrevista. El canciller británico Cameron y el primer ministro Netanyahu, ayer, tras su encuentro en la sede del gobierno de Israel. AFP

El Mundo 20 CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024



Victima. El cuerpo de una mujer alcanzada por los misiles que cayeron ayer en la ciudad de Chernígov, cerca de la frontera con Rusia. AP

# Nuevo ataque ruso en una fase crítica del conflicto: 16 muertos

Tres misiles de Moscú alcanzaron la ciudad de Chernigov, cerca de Kiev. El Kremlin reinició sus golpes con más continuidad al final del duro invierno.

KIEV. THE ASSOCIATED PRESS

Illia Novikov

Cuando la guerra en Ucrania llega a una fase crítica ante el fin del invierno, Rusia lanzó ayer uno de sus más fuertes ataques de las últimas semanas. Tres misiles se estrellaron contra una zona céntrica de la ciudad norteña ucraniana de Chernígov y alcanzaron un edificio de apartamentos de ocho plantas, donde murieron al menos 16 personas.

En el ataque hubo 61 heridos, incluidos dos niños, según los servicios ucranianos de emergencias. Chernígov se encuentra unos 150 kilómetros al norte de la capital, Kiev, cerca de la frontera con Rusia y Bielorrusia, y tiene una población de unas 250.000 personas.

La guerra inicia su tercer año y llega a lo que podría ser un punto de inflexión crítico por falta de apoyo militar de los aliados occidentales de Ucrania, que deja al país cada vez más a merced de las fuerzas más grandes del Kremlin.

Durante los meses invernales, Rusia no hizo grandes avances a lo largo de los 1.000 kilómetros del frente y en su lugar se centró en tácticas de desgaste. Sin embargo, la falta de munición de artillería y de vehículos blindados en el contingente ucraniano ha permitido avances progresivos de las fuerzas rusas, según analistas militares.

Un elemento crucial para Ucrania es el bloqueo en Washington de un paquete de ayuda que incluye unos 60.000 millones de dólares para Ucrania. El presidente de la Cá-

mara de Representantes dijo el domingo que intentaría impulsar la medida esta semana y se podría votar este sábado (ver aparte).

Las necesidades de Ucrania son urgentes, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington. "Los rusos están saliendo de las tácticas de posicionamiento y comenzando a reanudar las maniobras en el campo de batalla debido a las demoras en la entrega de asistencia militar estadounidense a Ucrania", señaló el centro en un análisis el martes por la noche.

"Ucrania no puede mantener las líneas actuales sin la reanudación rápida de la asistencia estadounidense, en especial en defensa antiaérea y artillería, que sólo Estados Unidos puede proporcionar de forma rápida y generalizada", sostuvo el reporte.

El presidente de Ucrania, Volodimi Zelenski ha pedido a los países occidentales que proporcionen más sistemas antiaéreos a su país. Sobre el ataque en Chernígov, afirmó que "esto no habría ocurrido si Ucrania hubiera recibido suficiente equipamiento antiaéreo y si la determinación del mundo para hacer frente al terror ruso también fuera suficiente".

En una entrevista con PBS emitida esta semana, el mandatario dijo que Ucrania se quedó hace poco sin misiles antiaéreos cuando se defendía de un gran ataque con drones y misiles que destruyó una de las principales centrales eléctricas del país, dentro de una reciente campaña rusa contra la infraestructura energética.

Las fuerzas ucranianas se han atrincherado y construyen fortificaciones en previsión de una importante ofensiva rusa que según las autoridades de Kiev podría llegar a partir del mes que viene.

Ucrania utiliza misiles y drones de larga distancia para atacar a Rusia tras las líneas del frente, una táctica diseñada para interferir con la maquinaria de guerra rusa.■

### El Papa pidió terminar con las torturas a prisioneros de guerra

**EL VATICANO.** CORRESPONSAL

Julio Algañaraz

Al final de la audiencia general de los miércoles, celebrada en San Pedro, el Papa pidió ayer la "liberación de los detenidos en los conflictos" y condenó como inhumana la tortura de los prisioneros.

El pontífice argentino insistió en que "nuestro pensamiento en estos momentos, como todos nosotros", está dirigido "a las poblaciones en guerra". "Pensamos en Ucrania, Palestina, Israel: que el Señor todos", agregó. "Hablando de los prisioneros, me vienen a la mente los que son torturados. La tortura de los prisioneros es algo terrible, no es humana", denunció.

Bergoglio señaló que tanto en el caso de Ucrania como en el conflicto en Medio Oriente "son tantos los casos de torturas de prisioneros sobre los que informan los medios o Amnesty Internacional". El Papa dijo que hay "testimonios de detenidos liberados y abogados de derechos humanos, más filmaciones y fotografías de formas de torturas mueva las voluntades para liberar a y maltratos como brutales palizas o

humillaciones, la obligación de mantener la cabeza baja, heridas de arma blanca, arrodillamientos forzados y otras vejaciones".

Francisco afirmó que desde 1981, "las Naciones Unidas han contado al menos 50 mil víctimas de torturas cada año, en todo el mundo". Explicó que "no solo en Ucrania y Tierra Santa. También en otras partes del mundo siguen en uso formas de tortura muy violentas, incluso aquellas sofisticadas, como la privación de los sentidos y las detenciones de masa en condiciones inhumanas".■

### Votarán en EE.UU. la ayuda militar a Kiev

WASHINGTON, AFPYAP

El líder republicano de la Cámara baja de EE.UU anunció ayer que finalmente será sometido a votación un masivo paquete de ayuda militar que incluye US\$ 61.000 millones para Ucrania, así como miles de millones para Israel y Taiwán.

La votación, prevista para el sábado, podría proporcionar por fin una ayuda requerida durante meses por las fuerzas ucranianas, superadas por la invasión rusa. Pero también abre sidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el ala de extrema derecha de su propio partido, que durante meses ha bloqueado la ayuda a Ucrania bajo influencia de Donald Trump. "Esperamos que la votación sobre la aprobación final de estos proyectos de ley sea el sábado por la noche", anunció Johnson.

Además de los US\$ 61.000 millones para Ucrania, los proyectos de ley asignan más de US\$ 26.000 millones a Israel, que libra una guerra contra el grupo terrorista palestino Hamas en Gaza y se enfrenta un enfrentamiento entre el pre- a Irán y sus aliados regionales. ■

El Mundo 21 CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# Biden vuelve a castigar a Maduro por vetar a líderes opositores

Anoche reimpuso las sanciones al petróleo y al gas. Es porque el chavismo no cumplió acuerdos electorales al haber inhabilitado a los candidatos de la disidencia.



Saludos. El presidente Joe Biden aborda el avión oficial en Pittsburgh en su regreso a Washington. AFP

CARACAS. EFE, AP Y CLARÍN

El gobierno de Estados Unidos anunció ayer miércoles que reimpondrá parcialmente las sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, al acusar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.

El Departamento del Tesoro decidió no renovar el alivio que vencía anoche y puso de fecha límite hasta el 31 de mayo para que las empresas extranjeras frenen todas las operaciones de producción y exportación de petróleo y gas que han tenido durante los últimos seis meses. A partir de ahora, las compañías que quieran hacer negocios con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) deberán solicitar al Tesoro estadounidense autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso.

La Administración de Joe Biden emitió en octubre pasado la Licencia General 44, que durante seis meses ha levantado las sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela, como un incentivo para que Maduro cumpliera con los Acuerdos de Barbados pactados con la oposición antichavista para la celebración de unas elecciones democráticas y competitivas. Pero María Corina Machado, la candidata favorita de la oposición, ha sido inhabilitada para concurrir en las elecciones del próximo 28 de julio y las autoridades electorales tampoco permitieron registrar a su reemplazo, Corina Yoris. Estados Unidos también ha denunciado una serie de arrestos de políticos y activistas en Venezuela.

El fin de la Licencia General 44 implica que todas las actividades que se estaban llevando a cabo bajo este permiso deben cerrarse en los próximos 45 días y que ya no se permiten operaciones nuevas. En su lugar, el Tesoro estadounidense emitirá la Licencia 44A, que establece que las empresas tienen que solicitar permisos específicos para hacer negocios en el sector del petróleo y el gas de Venezuela, los cuales serán evaluados caso por caso. Washington podrá denegar estos permisos cuando considere que violan la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos.

Durante los seis meses de alivio de sanciones, Caracas ha ampliado los acuerdos con empresas extranjeras y la producción petrolera se incrementó en el país un 18 % en el primer trimestre del año. La reimposición de sanciones a Venezuela había generado debate dentro del Gobierno de Biden por la posibilidad de que estas provoquen un aumento de la migración hacia Estados Unidos y un alza de los precios de la gasolina, dos temas centrales para Joe Biden en la campaña por las presidenciales de noviembre.

Las nuevas sanciones pondrán fin a un breve respiro que hizo que los ejecutivos petroleros extranjeros acudieran en masa a Caracas. Las sanciones renovadas retrasarían los esfuerzos de Maduro por reactivar la economía de Venezuela, que requiere una importante inversión extranjera para reconstruir la deteriorada infraestructura petrolera del país. Sancionar la producción limitada del país tendrá poco impacto inmediato en el mercado petrolero mundial. Pero en el mediano y largo plazo, la falta de inversión de Chevron Corp. y otros inversionistas externos podría en última instancia hacer que la producción petrolera de Venezuela disminuya.

Según fuentes estadounidenses, Maduro ha cumplido algunos aspectos de los Acuerdos de Barbados, como la actualización del registro de votantes o la autorización para misiones internacionales de observación electoral. Pero para Estados Unidos, la inhabilitación de Machado y el bloqueo a Yoris suponen un incumplimiento flagrante de los acuerdos para unas elecciones competitivas.■

### Un incendio en la antigua Bolsa danesa arrasa 400 años de historia

THE NEW YORK TIMES. ESPECIAL

Derrick Bryson Taylor

El antiguo edificio de la Bolsa de Valores en el centro de Copenhague, una de las estructuras más icónicas de la ciudad, conocida por su elaborada aguja de colas de dragón entrelazadas, se derrumbó parcialmente en un gran incendio el martes y los bomberos continuaban ayer combatiendo las llamas.

Nadie resultó herido, según un comunicado del rey Federico X. Imágenes y vídeos de las redes so-



ciales mostraban llamas en el te- Destrucción. Los bomberos, ayer, en su combate en Copenhague. AP

cho de la estructura y oscuras nubes de humo flotando sobre la ciudad. No quedó claro de inmediato qué causó el incendio. El rey dijo que la famosa aguja del edificio había ayudado a definir a Copenhague como una "ciudad de torres".

"Hasta hoy, hemos considerado el edificio histórico como un hermoso símbolo de nuestra capital y un edificio del que nosotros, como nación, estamos orgullosos", dijo.

Las autoridades respondieron al incendio poco después de las 7:30 de la mañana. Unas 200 personas combatían las llamas. "Aún es difícil trabajar en grandes partes del edificio", dijo Jakob Vedsted Andersen, director del Departamento de Bomberos. "Toda la estructura se ha derrumbado por dentro, por lo que hay focos de fuego. Sin embarse propaguen a otros edificios".

Las autoridades tardarán días en descubrir qué provocó que uno de los edificios más preciados de Dinamarca se incendiara. Jakob Engel-Schmidt, ministro de Cultura de Dinamarca, dijo que era "espantoso" ver el edificio en llamas. "Representa más de 400 años de historia danesa", dijo, usando "Borsen", el nombre danés del inmueble.

"Es una de las últimas estructuras del mundo en estilo renacentista holandés, donde se realizó el comercio durante el período".

El icónico edificio, construido por el rey Christian IV entre 1619 y 1640, albergó la Bolsa de Copenhague hasta los años 1970 y actualmente servía como sede de la Cámara de Comercio. Es una de las construcciones más antiguas y go, no hay peligro de que las llamas emblema turístico de la ciudad.

El Mundo CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024



Problemas. El ex presidente Trump junto a su abogado, Todd Blanche, durante una de las recientes audiencias en el tribunal de Manhattan. AFP

# Entre 8 millones de neoyorquinos buscan a 11 para juzgar a Trump

Son los jurados que faltan nombrar en el juicio que enfrenta en Manhatan. Lo acusan de falsificar pagos a una ex actriz porno para comprar su silencio.

**NUEVA YORK.** AGENCE FRANCE PRESSE

Céline Gesret

Uno reconoció que había leído libros de Donald Trump. Otra miró con inquina al acusado en la sala del tribunal y se excusó diciendo: "No podría". Más de ocho millones de personas viven en Nueva York, pero solo 12 podrán juzgar al hombre más controvertido del país, y no es un trabajo que todos puedan o se sientan capaces de hacer.

Trump creció en Nueva York, se hizo famoso allí y durante décadas ha formado parte del paisaje de la ciudad. Y, por supuesto, también ha sido presidente y se presenta de nuevo en las elecciones de noviembre para regresar a la Casa Blanca. En la Gran Manzana es difícil no tener una opinión sobre el republicano, o sobre los múltiples cargos penales que pesan sobre él. Así que será un reto enorme para los jurados seleccionados pasarse las próximas semanas juzgando a Trump por supuestamente haber pagado para comprar el silencio de Stormy Daniels, una exactriz del cine porno con la que habría mantenido una relación hace casi 20 años.

El millonario está acusado de 34 falsificaciones de documentos contables de su empresa para camuflar como "gastos legales" los pagos a la mujer y ocultar, en vísperas de su victoria electoral de 2016, que tuvo una relación con Daniels.

Los abogados de ambas partes están barajando decenas de posibles candidatos en una búsqueda de neoyorquinos que puedan ser imparciales. Deben elegir a 12 titulares. Hasta anoche, habían seleccionado a siete. Faltan elegir otros cinco titulares más seis suplentes.

Una de las descartadas, Kara McGee, dijo que sus compañeros "intentan dejar a un lado sus propios sentimientos y ser imparciales". McGee pidió que la excusaran

porque su trabajo en ciberseguridad planteaba un conflicto de horarios. Pero "había una sensación de 'Oh, tenemos que estar aquí y cumplir con nuestro deber cívico".

Los seleccionados se mantendrán en el anonimato y responderán por un número para ser protegidos ante posible hostigamiento. McGee era conocida en la sala solo como jurado B377.

Los seleccionados finales deberán decidir por unanimidad si el magnate, de 77 años, es culpable de la falsificación de registros comerciales. Muchos de los jurados se dijeron incapaces de ser imparciales. "Simplemente no pudo hacerlo", se oyó confesar a una mujer en el pasillo cuando se marchaba.

"Probablemente me va a resultar difícil ser imparcial", dijo el martes al tribunal de Manhattan un hombre de pelo ralo y barba, citando el "sesgo inconsciente" que podría adquirir trabajando como contable, sector en el que dijo que muchos de sus colegas "se inclinan por los republicanos".

También él fue descartado. Un hombre mayor, con el pelo canoso y gafas de montura oscura, dijo que había leído varios de los bestsellers escritos para Trump, incluyendo "El arte de negociar" y "Cómo hacerse rico". Pero reconoció que podría ser imparcial. "Creo que nadie está por encima de la ley", dijo, y añadió que haría todo lo posible por evitar hablar del caso con su esposa. Una profesora de Harlem una mujer negra de unos 20 añostambién aseguró que pondría el deber cívico por encima de los sentimientos personales.

En la era de los teléfonos inteligentes y las informaciones sin pausa, pocos pueden decir que se han mantenido al margen de la cobertura sobre Trump. Aunque una de las candidatas sí pudo: explicó a los abogados que había estado ausente en febrero y marzo junto a un lago sin enlaces con Internet. "Realmente no sé de qué va exactamente este caso", argumentó. ■

### Una renuncia en la RAI aviva las críticas al gobierno de Meloni

ROMA, AGENCIA EFE

El presentador italiano Amadeus, artífice de la modernización del icónico Festival de Sanremo que logró audiencias récord, anunció su salida de la RAI tras semanas de negociaciones y en medios de críticas al gobierno de Giorgia Meloni por usar supuestamente a la célebre TV pública como instrumento de propaganda oficialista.

"Trabajar para la RAI durante tantos años ha sido para mi motivo de orgullo, responsabilidad e inmensión fácil, dados los esfuerzos importantes de la RAI por retenerme", reconoció Amadeus en un vídeo en las redes. El conocido presentador negó que en las negociaciones sobre su permanencia en la RAI haya pedido favorecer a familiares y vetar a colaboradores suyos del pasado: "No es mi estilo", apostilló. Amadeus, pseudónimo de Ama-

deo Rita Sebastiani, es uno de los presentadores más populares de Italia con decenas de programas a sus espaldas desde comienzos de la década de 1990. Pero su peso creso placer (...) No ha sido una deci- ció al ponerse en 2020 al frente de la mado su decisión. Aunque su con- co, Fabio Fazio, conductor del muy mente sus mítines políticos. ■

dirección del Festival de la canción de Sanremo, rescatándolo de la decadencia en que había caído gracias a su apuesta por conjugar a las viejas glorias musicales del país con los jóvenes talentos.

El certamen terminó el pasado febrero con un 74.1 % de cuota de pantalla, una cifra sin precedentes desde el remoto 1995, y con la confirmación de Amadeus de que esa sería su última edición.

Ahora, el presentador deja la televisión pública sin esclarecer su futuro ni los motivos que le han anitrato expiraba el próximo 31 de agosto, sus éxitos le avalaban para una renovación contractual.

Medios como el Corriere della Sera indicaron que Amadeus ha recibido supuestas presiones de la coalición del Gobierno que preside Meloni para invitar a artistas de su entorno a sus programas y a Sanremo. La RAI, desde mayo de 2023 dirigida por Roberto Sergio a propuesta de Meloni, ha declarado que ofreció a Amadeus "todas las propuestas posibles en términos económicos y editoriales en plena garantía de su máxima libertad artística" para evitar su marcha.

El sindicato de sus periodistas, USIGRai, lamentó que su salida "facilite la pérdida de audiencia", máxime tras la marcha reciente de otro de los rostros del canal públivisto "Che tempo che fa".

El anuncio de Amadeus también llega en medio de sonoras protestas y huelgas de los periodistas de la RAI por el presunto uso "propagandístico" que hacen de la cadena los partidos oficialistas. El jueves, los presentadores de los informativos leyeron en directo un comunicado de USIGRai en el que se denunciaba que "el Gobierno ha decidido transformar la RAI en su propio megáfono". Dos días antes, la Comisión parlamentaria de Vigilancia de la RAI aprobó un cambio a un reglamento que elimina el limite de tiempo de intervenciones de políticos con cargos institucionales. Según el gremio, los miembros del Gobierno podrán hablar cuanto quieran ante la RAI, que ahora podrá retransmitir íntegra-



**Nuevos retos** para las empresas

Las Pequeñas y Medianas empresas transitan en la Argentina un proceso de transformación complejo. Se enfrentan a nuevos procesos y formas de trabajo, en un escenario económico cambiante. Les preocupa el freno de la actividad, la presión fiscal, los juicios laborales, el acceso al mercado de cambios y el crédito. Qué herramientas ofrecen los sectores público y financiero. Casos de éxito de cómo enfrentar esos cambios.

# LOS DESAFÍOS DE LAS PYMES



Ministro de Desarrollo Económico de GCBA



Vicepresidente Pyme en UIA



Gerente general de ECOSAN



Roberto Méndez Fundador y CEO de Neumen Performance Center



Director Senior de Pymes & Emprendedores en Mercado Pago

HOY - 19hs

Transmisión por Clarin.com y por nuestro canal de youtube

SILVER SPONSORS

**BOLD SPONSORS** 



telecom DESA









AUSPICIA





Buenos









# Opinión

### La inteligencia artificial argentina, a costa de todos nosotros

#### TRIBUNA

Néstor Barreiro

Periodista y escritor

na de esas frases célebres que andan dando vueltas por las redes dice "No entiendo que estén desarrollando inteligencia artificial para los robots, habiendo tanta gente necesitada".

Como los antiguos y sabios refranes populares, bastante razón tiene este autor anónimo, aunque quizás no se haya dado cuenta de que los argentinos venimos desarrollando desde hace mucho tiempo **nuestra propia inteligencia artificial**. En muchos casos, los que la utilizan han tenido un gran éxito personal y gozan de un muy bien vivir, pero han convertido a nuestro país en esta tremenda calamidad general.

Veamos un caso ilustrativo, casi el paradigma de nuestra inteligencia artificial. Una de las personas que más la usa es Axel Kicillof, y vale como ejemplo, conocido pero ineludible, la táctica que empleó en 2012 con la expropiación del 51% de YPF, que estaban en manos privadas desde 1999, cuando Menem se la vendió a la española Repsol.

¿Cómo habría aplicado un robot su inteligencia artificial en este caso? Es fácil deducirlo. El Estado le debía pagar a Repsol unos 5.000 millones de dólares, y como, además, había accionistas minoritarios perjudicados por la expropiación, se les pagaba a ellos una cifra similar y todos contentos: el peronismo, que la había vendido, recuperaba la soberanía nacional sobre el petróleo, y los que la devolvían recuperaban lo que habían invertido.

¿Cómo aplicó Kicillof la inteligencia artificial argentina? Sí, lo sabemos, y sabemos también la diferencia en contra que consiguió si comparamos la cifra con los diez mil millones que habría pagado la inteligencia artificial del robot:

\*A los 5.000 millones, hay que sumarle otros 4.500 millones de intereses porque le pagó a Repsol con tres títulos de bonos que fueron venciendo o se reestructuraron en los años siguientes.

\*A esos 9.500 millones hay que sumarle unos 300 millones en **honorarios de abogados** que se pagaron durante diez años. \*Y hay que sumarle también los costos de este juicio que estimó que el Estado les debe a los accionistas minoritarios unos 16.000 millones, más los intereses, que en el primer año de la sentencia (tasa anual de 5,41% que corre desde septiembre de 2023) llegarán a 860 millones.

Es decir que usar la inteligencia artificial argentina nos costó, por lo menos, unos 16.660 millones más que si hubiéramos usado la de un robot.

Esta inteligencia artificial argentina tiene la curiosidad de que no se ha desarrollado en laboratorios especializados, sino que cada persona la va desarrollando por sí mismo y se ha generalizado a tal punto que se ha convertido en un ideal cultural, al que, popularmente, llamamos "piolada".

Existe una impresionante cantidad de piolas menores, todos conocemos algunos y son fáciles de identificar, y también existen organizaciones de piolas menores que dependen de un gran piola que los reclutó y los usa en su beneficio. Obviamente, los piolas menores algo rapiñan en su propio provecho y también son detectables.

Dos de los grandes piolas de nuestra historia reciente fueron Carlos Menem (por lo menos era simpático y su inteligencia artificial lo llevó a codearse con San Martín y Belgrano en nuestro panteón de los próceres) y Cristina Fernández de Kirchner, pero el que ostenta el título de Piola Mayor es Néstor Kirchner: en las elecciones de 2003 salió segundo con el 21,65% de los votos, y logró amasar tanto poder que creó una dinastía con nombre propio con derecho hereditario al cargo de presidente.

Sin embargo, su primer puesto en esta categoría está siendo puesto en duda porque en las elecciones del año pasado le ha surgido un peligroso competidor que tiene todavía mucha pista por delante para demostrar sus capacidades en el rubro.

Nada mejor que rastrear sus orígenes para entender el amplio significado de la palabra piola (se piensa que existe la piolada buena y se aplaude con entusiasmo, como, por ejemplo, La Mano de Dios). Tiene, al menos, dos orígenes. Uno, muy apropiado, hay que buscarlo en el argot de la gente de mal vivir: ladrones, estafadores, criminales, traficantes y corruptos.

Una piola, todos lo sabemos, es una soga finita, y en el lunfardo porteño es una derivación de la palabra piolín, que a su vez es la inversión silábica de "limpio". ¿Quiénes eran los piolas? Los delincuentes que habían sido lo suficientemente ingeniosos como para no tener antecedentes policiales, o que habían logrado que la Justicia no los pudiera condenar, y si los había condenado, venían zafando de cumplir su condena. Como vemos todos los días, sigue existiendo esta clase de "limpios" entre nuestros piolas muy famosos, poco famosos y varios ladrones de gallinas.

El otro origen tiene connotaciones sexuales: "la piola", en el lunfardo porteño, es sinónimo de pene. Y los piolas tienen su antítesis en los que ellos mismos llaman boludos, palabra que también está relacionada con los órganos reproductores masculinos: los testículos, a los que los únicos que los llaman así son los médicos.

Ambas calificaciones de las personas son **poéticas metáforas** y se explican por las funciones o acciones sexuales propias de esos órganos: la bola se queda afuera, mientras la piola consigue quedar adentro.

La inteligencia artificial argentina no es exclusiva de los políticos, aunque por méritos propios han logrado ubicarse en un lugar de privilegio en esa categoría social.

La última gran piolada fue dada a conocer por Clarín, la que comenzó con esa otra "caja negra" de la política financiada con seguros que contrataba el Estado para los créditos otorgados a jubilados durante el último tramo del kirchnerismo y se ha convertido en una bola gigantesca de inteligencia artificial utilizada para hacer más eficiente la corrupción.

Ideada por un piola subalterno, todavía sigue vigente y no sabemos cuánto nos va a costar. Estas cosas pasan cuando los boludos nos quedamos piola. ■

#### The Patronian on the

Luis Vinker

**MIRADAS** 

lvinker@clarin.com

# Zhadan, escritor en el frente

Frente a la dramática situación en Medio Oriente, Putin habla de paz. Pero en su territorio cercano, no quiere saber nada: bravuconadas, amenazas y agresión directa, mientras el drama ucraniano no se detiene, soportando más de dos años de invasión rusa. Los pedidos de ayuda del gobierno de Zelenski se multiplican, a veces desesperantes, lo mismo que las últimas medidas de movilización militar para cubrir las plazas en el frente. Uno de los más importantes escritores ucranianos, Serhiy Zhadan, dijo que se unirá a una brigada de la Guardia Nacional. "Me parece que hoy no hay escritores ni no escritores, músicos ni no músicos, hay ciudadanos de Ucrania que se sienten responsables de su país. El ejército nos iguala a todos" dijo en un mensaje desde el bosque de Serebrianka. Autor de novelas, poemas y ensayos que reflexionan sobre temas relacionados con la guerra, Zhadan ya se había alistado como voluntario, trasladando ayuda al ejército.

Doctorado en filología por la Universidad de Járkov con una tesis sobre el futurismo ucraniano, Zhadan es poeta, novelista, ensayistas y también tiene su propia banda de ska. Fue docente universitario y luego comenzó a trabajar como escritor independente, organizador de festivales literarios y musicales.

Su novela debut "Depeche Mode" data de dos décadas atrás, pero su consagración llegó con "Voroshilovgrado" (2010), la más cruda descripción de la región del Donbás, donde los rusos iniciaron su expansión en 2014 al anexionar una parte importante del territorio de Ucrania. Algunos comparan su descripción de esos territorios con los textos de Cormac McCarthy: "Extensos maizales que se pierden en el horizonte, donde el joven Herman, protagonista de la novela, acaba comprendiendo que precisamente ese lugar y ningún otro es el que puede darle sentido a su vida". En "Voroshilovgrado", frente al viento y el calor sofocante, Herman atraviesa múltiples dificultades, sobre todo las amenazas de los mafiosos locales que quieren apoderarse de su negocio.

En 2013, Zhadán participó en el levantamiento de la plaza del Maidán, en el centro de Kiev, seguido por la revolución naranja, que terminó con el régimen de Yanukovich, que huyó a Rusia, protegido por Putin. Zhadan nunca dudó en su postura ante la invasión. "Frente a esta guerra sangrienta y dramática desatada por Rusia hay muchos que no quieren asumir un hecho sencillo: Sin justicia no puede haber paz", denunció. ■



Opinión 25 CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# Energía, ante el inevitable ajuste tarifario

#### DEBATE

#### **Emilio Apud**

Ingeniero Consultor, ex secretario de Energía y Minería

reocupan los aumentos decididos en las tarifas de servicios públicos esenciales como la electricidad, el gas, el agua y el transporte, y con razón. Los nuevos valores están llegando justo con la desordenada, y en casos descontrolada, liberación de precios de bienes y servicios. Pero, no había alternativa para poder equilibrar "la micro", cuyos precios relativos quedaron completamente distorsionados luego de años de intervención kirchnerista.

Es difícil que la gente comprenda y acepte de inmediato los ajustes de los servicios públicos, dado el cambio cultural que introdujo el populismo energético durante los últimos veinte años. Ese cambio cultural consistió en hacerle creer a la población, en particular del AMBA, que los servicios públicos eran un derecho al que se podía acceder pagando por ellos valores mucho mas bajos que sus costos.

Fue una ficción inculcada por los gobiernos kirchneristas y aceptada con agrado por la mayoría de los usuarios de los servicios que redituó políticamente, pero generando costos económicos y sociales en el mediano plazo que son los que ahora tenemos que asumir.

La actual administración ha decidido que la racionalidad vuelva a los servicios asumiendo los costos políticos emergentes cuya magnitud estará estrechamente vinculada al grado de comprensión que se alcance en los usuarios, respecto de la falacia en que los metió el populismo.

Si ahora nos concentramos en los servicios de electricidad y gas, al recibir las facturas con los aumentos sería recomendable que nos tomáramos el tiempo para ver cómo están conformadas y cuántos consumimos, KWhy M3.

Está el "precio del producto", que es el valor del gas que producen las petroleras más el importado, y el de la electricidad que gene-

ran las usinas. Esos "productos", con un "precio" determinado, ingresan en los gasoductos o líneas de alta tensión para ser transportados a los centros de distribución que los llevan a nuestros medidores.

El precio, según la ley, es libre y debería depender de los costos y del mercado, local e internacional. Digo debería porque aún conservan imperfecciones, rémora del pasado intervencionista, que habría que corregir ya que encarecen el producto y desalientan la inversión y la competencia.

Este precio del "producto" representa en promedio, alrededor del 40% del valor de la boleta antes de impuestos y es donde se aplicaban los subsidios que ahora se eliminarán. Después viene el transporte y distribución que significa entre un 30 y 35% en el valor que pagamos.

Este segmento de la tarifa está regulado por el restricciones y las tarifas eran las más bajas de Estado y la remuneración a las empresas la región. Pero luego, con el adveniconcesionarias responsables de los miento del populismo energérespectivos servicios se establece tico, el dinero que la gente mediante acuerdos con los Enasignaba al pago de la luz y tes Reguladores de gas, ENARel gas lo derivó hacia otros GAS, y de electricidad ENRE. destinos - por ejemplo

Durante los cuatro gobiernos K estos entes fueron intervenidos, para ser utilizados discrecionalmente en la fijación de políticas arbitrarias como el congelamiento de precios.

Los subsidios a la producción energética y el congelamiento tarifario aplicados durante 20 años hicieron que los usuarios llegáramos a pagar en promedio menos del 20% del costo económico del gas y la electricidad, mientras el Estado aportaba solo una parte de la diferencia y la gente padecia el deterioro de los servicios por falta de inversión. Entonces, cayó la oferta, creció la demanda incentivada por precios irrisorios y se generaron las condiciones para la escasez y el deterioro de la calidad de los servicios.

Antes de 2003 no había susidios ni distorsiones en los precios regulados. Se pagaba por el gas y la luz, lo que costaba, no había cortes ni bienes, servicios y ahorro - a los que ahora le va a costar renunciar.

Pero, más allá de lo que podamos opinar, los aumentos tarifarios son una realidad, ya están llegando las boletas con fuertes aumentos y habrá que pagarlas. La clase media deberá realizar un gran esfuerzo, no solo económico sino también para cambiar alguno de sus hábitos. Queda por definir aún el nivel de subsidios a asignar al segmento más pobre de la población que no está en condiciones de pagar un consumo básico de gas y electricidad.

Es necesario agregar aquí que el esfuerzo no será en vano porque, reducirá significativamente la inflación al eliminarse los subsidios, se recuperará la calidad y confiabilidad de los servicios porque ahora las concesionarias reguladas deberán invertir y los entes podrán exigirles que inviertan lo comprometido al fijar la tarifa y volverán las condiciones propicias para la inversión en el segmento de producción.

Pero no sería justo que todo el peso del ajuste cayera solamente sobre los ya exhaustos usuarios. Con la normalización de los servicios también se beneficiarán los otros dos protagonistas del sector, el Estado y las empresas quienes podrían mitigar, aunque sea algo, el esfuerzo de los usuarios.

El Estado se ahorrará miles de millones de dólares con la eliminación de subsidios, pero además aumentará la recaudación al mantener el porcentaje de impuestos, del orden del 25%, sobre las nuevas tarifas. Estimo que, al menos transitoriamente, debería reducir ese porcentaje o establecer, como en los combustibles, un valor ajustable independiente de la tarifa.

En cuanto a las empresas, que recuperarán rentabilidad y amortizarán deudas, deberían morigerar sus compensaciones trasladables a tarifa, recurriendo a sistemas de financiación que permitan distribuirlas en el tiempo. ■

#### TRIBUNA

Proyecto de Ley de Bases: tan importante su letra como su espíritu

#### Bernardo Saravia Frías

Abogado. Ex procurador del Tesoro de la Nación

ara los romanos las leyes tenían letra y espíritu. Esta dualidad en la morfología de la ley es tan central, que fue el título del libro icónico de Montesquieu: es en El Espíritu de las Leyes donde desarrolla dos conceptos fundantes de las ciencias políticas modernas, la división del poder y la representación democrática.

El espíritu de una ley tiene que ver con el propósito buscado, pero especialmente con su dimensión moral. Para los que dicen que lo único que importa es lo escrito (y llegan al absurdo draconiano de dura lex sed lex), vale la pena reflexionar sobre dos hechos vinculados con la Ley de Bases.

El primero se relaciona con el blanqueo que propone el proyecto, y una declaración de que no importa el origen de los fondos ni el monto. Es cierto que son miles de millones los que tienen los argentinos en el colchón o el exterior; razones que van desde una presión impositiva que supera cualquier curva de Laffer, hasta pícaros llenos de excusas vanas para justificar la evasión. En medio de una crisis de competencia. Lo que inicialmente se intenta- vez esa sea la raíz de nuestros males.

seguridad con raíces en el narcotráfico como la que enfrenta la ciudad de Rosario y otras muchas fronterizas, esa afirmación es lisa y llanamente inmoral, pero sobre todo peligrosa. Pareciera una invitación al peor uso que se le puede dar a esta herramienta, aquel que todos los organismos internacionales abocados al lavado de dinero señalan como su mayor riesgo.

DANIEL ROLDAN

El segundo es la sorpresiva exclusión del proyecto de la regulación a la industria del tabaco. Se trata de una discusión que viene de largo, pero con una consecuencia muy concreta: una empresa que tenía una ínfima porción del mercado, pasó a tener una mayúscula en base a una polémica estrategia que le permitió no pagar impuestos.

Para ser más claros, astucias procesales que contaron con la anuencia inexplicable de jueces, más falta de control por autoridades administrativas durante años que facilitaron declaraciones impositivas de menor valor al real, dieron lugar a una ventaja en sus costos que ha sido la principal razón de su éxito sobre la

ba resolver con la ley, fue eliminado. Todavía no están claras la razones; lo que sí está claro es que muchos pilatean y nadie se hace cargo.

El proyecto de ley de Bases tiene un buen contenido, más allá de las críticas a su estructura y hermenéutica. Consta de tres ejes que son esenciales para el cambio de régimen que propone el Gobierno: delegación legislativa y emergencia, para ampliar su radio de acción; reforma administrativa, nueva ley de defensa de la competencia y régimen para la inversión productiva, como marco legal para una nueva economía; y un capítulo fiscal, con un blanqueo y una moratoria, para aliviar las finanzas públicas.

Ahora bien, todo lo bueno pierde credibilidad cuando se ve afectado por hechos de gravedad moral. Es ahí cuando todo queda bajo sospecha, cuando el espíritu de la ley y no su letra toma toda su dimensión: no es sólo lo que está escrito lo que importa, sino también lo que se busca y lo que se deja afuera. Hay mucho nuevo en la política, pero hay cosas que lamentablemente parecen repetirse. Si se presta atención, tal

### Sociedad

#### La educación, en crisis presupuestaria



Por el recorte, el hospital ya no puede comprar insumos y funciona al 30%. Afirman que en mayo se les terminan los elementos médicos. La mitad de los internados no tiene otra cobertura.

#### **Emilia Vexler**

evexler@clarin.com

Es miércoles al mediodía y la Universidad de Buenos Aires solo mantiene encendidas las luces de su prestigio. Apagó todo el resto. Las lámparas de las entradas a sus facultades, las de sus aulas magnas y muchas de las que antes titilaban maltrechas por sus pasillos.

Por decisión del Consejo Superior, que la semana pasada declaró la "emergencia presupuestaria" después de que el Gobierno nacional anunciara que no va a actualizar el presupuesto, desde el lunes la UBA entró en "modo ahorro".

Pero mientras que en algunas sedes solo apagaran luces de día, limitaron quiénes pueden usar los ascensores y cortaron el servicio de gas, en el Hospital de Clinicas que es el corazón de la Facultad de Medicina- ya se suspenden cirugías y su funcionamiento se redujo al 30%. Ayer, además, hubo acciones para visibilizar el reclamo, como clases públicas en algunas facultades, como la de Derecho.

"El hospital está funcionando a

mos el presupuesto para comprar insumos. Solamente estamos operando las urgencias, fracturas, infecciones y tumores. Incluso a esas también las estamos limitando", explica a Clarín Marcelo Melo, desde su despacho de director del Hospital de Clínicas.

El Clínicas compra los insumos por licitación, habitualmente, cada 4 meses. Pero no se licita si no hay un presupuesto previo que respalde las compras. "Se agotan los insumos que compramos y cuando tenemos que salir a comprar más, no tenemos el presupuesto, tenemos que ir a 'compra directa', y tenemos muy poca plata para enfrentar el aumento inflacionario, que fue del 800 al 1.000 por ciento. Es una tormenta perfecta", asegura.

La última vez que compraron fue durante el cuatrimestre final de 2023. Se adquieren productos para cuatro meses y un excedente por si era necesario estirar el stock unos meses. "Con esa compra llegamos hasta estos meses. Este año pudimos comprar 'algo' pero no pudimos empezar ninguna licitación", marca Melo.

Hay diferentes entidades del Cli-

citación. Una es la de Insumos, cuatrimestral, pero también está el área de limpieza (a quienes se les paga por mes), la de vigilancia y la empresa encargada específicamente de residuos patológicos. Todas estas ultimas requieren una inversión mensual.

Melo señala a mayo como el mes final hasta que se acaben los insumos. "Como bajamos tanto la actividad del hospital, aguantamos más con los insumos que tenemos. Pero esa plata de la que disponíamos ahora es 'mentirosa', porque no nos alcanza para reponer el stock", asegura.

En el ascensor de la Facultad de Medicina, que tiene la mitad de las luces apagadas en el hall, un empleado oficia como "ascensorista". Desde una silla con rueditas, bastante inquieto, se encarga de preguntar: "¿Sos estudiante?" Si le responden que sí, indicará la escalera más próxima para llegar a destino.

"El ascensor está limitado para personas con capacidades que lo requieran, para profesores o para personal de salud. Los estudiantes tienen que subir por la escalera", detalla a Clarín. La medida, curiosa, un porcentaje bajísimo. No tene- nicas que se van manejando por li- es parte del ahorro energético.

Según datos que desde el Rectorado de la UBA enviaron a Clarín. en abril del año pasado toda la universidad gastó \$70.239.925 en energía eléctrica (valor mensual), en febrero de este año ese gasto pasó a \$112.080.343 y este mes el valor fue de \$475.594.782. "Sólo este año aumentó un 324%, y con respecto al año pasado aumentó un 577% el gasto en energía eléctrica", detallan.

La mayoría de las aulas tienen la luz encendida (desde en Económicas hasta en Farmacia y Sociales), porque o son aulas internas o las ventanas están tapiadas, no hay iluminación natural. El ahorro de luz se ve en los pasillos y en la entrada. La ecuación es sí: si hay cuatro lámparas, encienden dos.

¿Qué es "bajar la actividad del hospital"? "Nosotros tenemos que afrontar la compra de medicamentos de alta complejidad, (desde un antibiótico hasta uno oncológico, pasando por gammaglobulinas) que absorbe gran parte de ese presupuesto específico, y no los podemos comprar. Tenemos pacientes internados que requieren esa medicación. A veces tenemos familias que pueden ir y comprarlo por su cuenta, pero el 50% de los interna- UBA no exceptuó al Hospital de Clí-

dos son personas sin ninguna cobertura médica", dice Melo.

El director dice que hasta diciembre del año pasado, cuando se reunió con su par administrativo del hospital, "iban muy bien los números" y que "la actividad había alcanzado niveles prepandemia".

Los insumos en crisis son los contrastes (para tomografías con contraste o para intervenciones de urgencia). Pero escasean hasta los productos descartables.

"Cada vez que vos como médico pedís una resonancia con contraste, a ese contraste hay que comprarlo, y vale muy caro. Si no tenés recursos, no lo podes comprar. El Hospital el año pasado hacía licitaciones para la compra, después se pasó a ir con plata directo a comprarlos, y ahí es cuando pierde mucho dinero", puntúa.

Mil personas por día reciben asistencia del Hospital de Clínicas. Son 365.000 al año, entre los que 182.500 no tienen ni prepaga ni obra social. En promedio, en sus quirófanos realizan 9 mil cirugías anuales, y en 2023 hicieron 250.000 procedimientos médicos.

¿Por qué en este modo ahorro la

Sociedad CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024



Derecho. Clase pública en las escalinatas de la facultad. L. THIEBERGER



En la vereda. Alumnos de la Facultad de Medicina, ayer. F. DELA ORDEN

nicas? Justamente, porque es un hospital escuela, es decir, "es" tan UBA como la Facultad de Sociales, y depende de la Secretaría de Educación nacional, que recibe el presupuesto desde el Estado para repartirlo en la universidad pública.

El fondo para su funcionamiento entonces va de Educación a la UBA, de la UBA a Facultad de Medicina, y de ahí recién al hospital.

"No deberíamos pero, por ejemplo, podríamos cerrar algunas aulas de Medicina para dar solo algunas clases, pero el hospital tiene que funcionar. No es un 'bueno, listo, lo cierro'. Desde enero que bajamos la actividad, no internamos a todos, solo a urgencias, pero así y todo, no tenemos presupuesto",

"Además, a los pacientes oncológicos no los tratás una vez y se termina el problema. Necesitan un tratamiento, como un paciente con una infección requiere un antibiótico todos los días o quienes tienen enfermedades inmunológicas necesitan medicación crónica".

Melo se siente en la cima de "un castillo de naipes". Lo explica así: "Vos tenías un presupuesto que te respaldaba, te lo sacan y te das cuenta de que no podés comprar nada. Se te cae todo".

Para garantizar el funcionamiento pleno del Clinicas, que dará lugar este jueves a un abrazo simbódos, reclaman un presupuesto actualizado que parta de un mínimo de 270% de aumento.

"Tenemos una máquina de hemodinamia. Hace estudios y permite hacer un tipo de cirugías para enfermedades cardiovasculares. Vale como dos millones y medio de dólares, y necesitamos tener un seguro por si se rompe. El año pasado nos salía un millón y medio de pesos por mes, a partir de enero ese seguro sale 13 millones. No podemos usarla sin seguro, la usamos ahora porque la facultad consiguió de alguna manera esa plata para pagarlo", ejemplifica. Además de la parte docente y las prácticas de residencia, también hay investigación médica. "Hay prioridades. Hoy viene un investigador a pedirme plata y le tengo que decir que no la tenemos. Esa parte va a sufrir mucho más que la asistencial, que vamos a tratar de aguantarla hasta donde podamos", cierra.

"No sería justo que nos cierren un curso o una materia que ya empezamos. Pero sí, se habla de eso, entre los alumnos está el rumor", dice Sonia a **Clarín**, que acaba de aprobar un oral de Enfermería.

Xiamara (a la que también le fue bien) menciona otro problema muy UBA: "Rendimos en (la sede de) Kinesiología, por la falta de lugar. Somos unas 200 personas, mulico por parte de todos los rectora- chísima gente. Medio caos". ■ to también sufre de graves proble- "Es un delito de poco riesgo, ya tadoras escolares". ■

# Robo en una escuela: dicen que es el tercero en un año y piden más seguridad

Ocurrió el fin de semana, en Saavedra. Se llevaron netbooks, tablets y rompieron candados y armarios.

#### Gonzalo Herman

gherman@clarin.com

Otra escuela pública de la Ciudad, en la calle Pico 2689, en Saavedra, sufrió varios robos en menos de un año. Como había ocurrido con el Lengüitas hace unas semanas, ahora le pasó lo mismo esta institución. En la madrugada del domingo, delincuentes entraron a la escuela 15 D.E. 10 "Provincia de Santa Fe" y el jardín 5 D.E. 10 "Pablo Picasso" a robar computadoras y otras pertenencias valiosas. Este es el tercer caso y la comunidad educativa está preocupada y pide seguridad.

El primer robo ocurrió la madrugada del 5 de julio de 2023 y la segunda vez, apenas hace poco más de un mes, el 28 de febrero. En ambas oportunidades se robaron netbooks, tablets, rompieron candados y armarios, entre otras pertenencias.

"Estos robos no son hechos aislados sino que se reiteran una y otra vez en numerosas escuelas de la Ciudad, lo que da cuenta de la urgencia de una solución integral, definitiva y eficiente", aseguran desde la cooperadora de la escuela.

También denuncian que "a la situación de inseguridad y vulnerabilidad de la institución, se le suman la pérdida de días de clases por goteras, filtraciones y cortes de luz constantes por falta de mantenimiento adecuado, que venimos reclamando hace años, sin respuesta, y que en los últimos tiempos, por falta de obras, se agravó".

"Estamos impactados y sorprendidos que entren a robar a una escuela pública. Van por las notebooks. Y es muy difícil de transmitir a nuestros hijos lo que está pasando. Ellos llegan a la escuela y ven cosas rotas. Eso los pone nervioso y se asustan. Hay chicos que duermen asustados y sueñan con los robos", comenta Mariela Pérez, madre de dos alumnas. Agrega que las familias están asustadas, angustiadas y enojadas porque no saben cómo pedir más seguridad. "Nos sentimos inseguros", remarcó.

Agregan que el establecimien-



Reclamo. Las familias del colegio, cansadas de los robos. L. THIEBERGER

mas edilicios. Desde el 12 de marzo hasta ahora, una parte de la escuela (4to grado AB-CD, 5to grado AB-CD, aula especial, plástica, informática y pasillos del ler piso) y la totalidad del jardín continúa funcionando sin suministro eléctrico o con un tendido eléctrico recién instalado entre el 13 y 14 de abril.

Mariela cuenta que hay goteras en las aulas y que estuvieron sin luz 20 días. "Algunos chicos están estudiando en el piso. Mi hija me dice que le duele la vista porque a veces están en aulas donde no hay luz y no pueden ver bien el pizarrón. Hace mes que estamos en esta situación".

La Cooperadora publicó un documento denunciando estos hechos, en donde aseguró que "si a los robos le sumamos los problemas edilicios sin solución, la falta de inversión en educación y la falta de personal de seguridad como incluir el cargo de "sereno" para que las escuelas no estén vacía durante las noches, fines de semana y vacaciones, debemos pensar que se trata de un plan de destrucción y vaciamiento de la educación pública".

Desde el Gobierno porteño reconocieron que hay una modalidad delictiva de robos en escuelas públicas que se mantiene alta.

que ocurre cuando las escuelas no funcionan. Es decir, en verano, los fines de semana y los feriados", dicen.

Describen que "los delincuentes abren la escuela, esperan un par de horas para asegurarse que no haya nadie en la zona y pasan después a retirar las computadoras". Afirman que las escuelas de las comunas 4 y 14 son las más afectadas.

Por otro lado, aseguran que están ampliando y mejorando el plan de "Escuelas seguras".

Explican que ya funciona de manera incipiente en algunas escuelas. "Ponemos cámaras, alarmas y sensores en un aula locker donde se tienen que guardar las computadoras. Hicimos estos lugares seguros en 28 escuelas y los vamos a ampliar a 90". También proponen que cada escuela designe a una o dos personas que se encargue de guardar las computadoras y objetos de valor en estos espacios. "Estos es fundamental porque si no el sistema no funciona", aclaran.

¿Qué hacen con las computadoras? Desde la Ciudad desestiman que exista un mercado paralelo. Y cuentan que hace poco, cuando desmantelaron la Feria junto a la terminal de micros de Retiro, encontraron "un montón de compu28 Sociedad CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# El Gobierno niega el hackeo de 65 millones de registros del Renaper

La información sale de una filtración de 2021. Dicen que hay código fuente, huellas digitales y más información. Y contraseñas internas eran "1234".

#### Juan Brodersen

jbrodersen@clarin.com

Un usuario subió a un foro especializado de compra-venta de datos personales una base de datos que, asegura, se corresponde con 65 millones de registros extraídos del Renaper. A principios de mes, otro atacante filtró un archivo con 116.459 fotografías de ciudadanos argentinos de la misma entidad. El Gobierno negó que se trate de un hackeo al sistema: "Los equipos técnicos del Renaper y la empresa de ciberseguridad DANAIDE S.A confirmaron que no existió un hackeo a la base de datos del organismo ni una nueva filtración de información", aseguran.

"Es una confirmación de lo que pasó en 2021, que el Renaper negó. Se publican todos los datos de documentos, DNI, abiertos para descarga, pero se suma gran parte del código fuente de sistemas internos de Renaper, incluidas las conexiones a las bases de datos con usuarios y con contraseñas, que están en texto plano y se pueden ver", explicó en diálogo con este medio Cristian Borghello, licenciado en sistemas y especialista en ciberseguridad.

"También hay información de sistemas de terceros: organismos públicos, bancos, fintech, empresas privadas, que utilizan servicios del Renaper. Esto es más grave que las filtraciones anteriores porque no sólo están los datos de los ciudadanos sino los datos de conectividad a otras empresas, y las conexiones con sus clientes", agregó.

Según pudo confirmar **Clarín**, los registros de los operadores internos llegan hasta junio de 2022, de



Organismo afectado. El Registro Nacional de las Personas ya sufrió otros ataques cibernéticos a sus bases.

# Aparecieron en un foro de compra-venta de datos personales.

lo que se puede inferir que la información extraída llega hasta esa fecha. Además, los "leakers" (filtradores) de toda esta información del Renaper, la de principios de mes y la de este miércoles, son dos personas distintas. Entre los datos hay información personal de los ciudadanos, documentos, hasta SMS de registros de Covid y hasta un archivo llamado "armada.sql" que tiene información de rangos militares. En la información se puede ver que los accesos a cuentas internas llegan hasta junio de 2022 y que hay

una gran cantidad de usuarios del sistema **que tenían como clave 1234**.

Los datos personales se comercializan para cometer diversos tipos de ciberdelitos, como la suplantación de identidad. Las fotos son codiciadas para aplicaciones fintech que validan identidad de manera 100% digital. En 2021, el Renaper fue noticia cuando un usuario consiguió un acceso y filtró datos de 60 mil argentinos como una prueba de que tenía en su poder registros de todos los habitantes. Según el analista, esta filtración es una continuidad de ese acceso al sistema. Consultado por este medio, el Gobierno explicó la situación: "Además de que no se detectó ningún hackeo, los expertos de seguridad del organismo remarcaron que la capacidad necesaria para obtener la información de 65 millones de personas requeriría de una infraestructura similar a la fábrica de DNIs del Renaper y una cantidad de hardware cercana a la adquirida por el Gobierno nacional, dando por descartado que la información sea real. Asimismo, implicaría una capacidad de almacenamiento de 500 teras de storage, fuera de la escala de un hackeo".

"Cualquier intento de obtener una cantidad tan grande de información hubiese sido detectada fácilmente por los servicios de ciberseguridad del Renaper, incluyendo la empresa Danaide SA, contratada en 2021 mediante licitación pública", agregaron.

#### Santa Cruz les cobrará a los extranjeros por ir al hospital

La provincia de Santa Cruz anunció que comenzará a cobrarles a los extranjeros que quieran atenderse en sus hospitales públicos. De esta manera se unió a la provincia de Salta, que tomó la misma medida a fines de febrero.

El ministro de Salud santacruceño, Ariel Varela, fue el encargado del anuncio. Explicó que la situación del sistema de salud provincial es "crítica, porque nos han recortado en medicamentos, la provincia tiene que salir a comprar 16 mil litros de leche y en aumento de los insumos hay un incremento del 239%", enumeró el funcionario.

La medida establece que los extranjeros que acudan a los hospitales públicos de la provincia serán sujetos a un cobro del 50% sobre el valor del nomenclador. Esta tarifa se aplicará a todos los extranjeros no residentes en Santa Cruz, o sea que la excepción serán aquellos que tengan residencia en esa provincia patagónica.

Varela enfatizó que la prioridad es garantizar la atención de los residentes locales y señaló que el sistema no puede seguir sosteniendo una carga que excede su capacidad financiera.

"Estamos ya en esa tratativa, implementamos un nuevo carné hospitalario donde hay ciertos requisitos y nosotros tenemos que cubrir a los carenciados que realmente lo necesitan",
señaló Varela a Radio LU12
AM680. Se espera que en los
próximos días las autoridades
firmen la resolución y la publiquen en su Boletín Oficial.

El anuncio de Santa Cruz no es una medida aislada. Salta tomó una decisión similar, que comenzó a correr en marzo. Desde entonces, la demanda de extranjeros bajó un 90%. ■

#### Más noticias del día

Neuguén

### Le dieron mal el vuelto y atacó a golpes al cajero

Un cliente de un supermercado de la provincia de Neuquén llamó a sus amigos para agredir a trompadas y con palos a un cajero. El motivo fue que le dio mal el vuelto. Ocurrió en un comercio de la localidad de Plottier. Los agresores fueron denunciados por la víctima. El episodio fue este lunes por la noche en el Autoservicio El Marquez, ubicado sobre la calle Roca al 2000.



Agresión. Pelea en Plottier.

Se lo entregó la UADE

#### Honoris Causa para el padre Guillermo Marcó

La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) le otorgó el título de Doctor Honoris al sacerdote Guillermo Marcó por su trayectoria en los ámbitos educativo, social y religioso como director del Servicio de Pastoral Universitaria, co-fundador del Observatorio para la Prevención del Narcotráfico y co-presidente del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI).

Mataderos

#### Rescatan 11 perros de un criadero ilegal

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFE-MA), a cargo del fiscal Carlos Rolero Santurian, rescató 11 perros de las razas Dachshund (Salchicha) y Chihuahua. Fue tras una denuncia de una ONG proteccionista, sobre un criadero clandestino en Mataderos. A los perros los vendían por redes sociales y pedían hasta \$350.000.

Sociedad 29 CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# Por los datos de su tarjeta SUBE, cayó un abusador prófugo desde hacía 10 años

Había atacado a los hijos de su ex mujer. Descubrieron que viajaba mucho a Bernal y lo arrestaron en Constitución.



Arresto en la plaza. El acusado tiene 52 años. En 2009 y 2011 cometió los abusos contra los dos menores.

La Policía de la Ciudad detuvo en a cuatro hombres que tenían pedido de captura por abuso sexual: uno de ellos llevaba una década prófugo y cayó en Constitución por usar una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Los otros tres fueron detenidos en Lugano, Congreso y en un comedor comunitario del Barrio 31.

El primero fue un hombre de 52 años, fugitivo desde hacía 10 años por abuso sexual agravado. Había atacado a los hijos de su entonces pareja, ambos menores de edad. Los hechos fueron en 2009 y 2011.

En junio del 2014 se dispuso su averiguación de paradero. Recién a comienzos de marzo de este año el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº6 solicitó la intervención de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad.

Los investigadores encontraron que había una tarjeta SUBE registrada a nombre del individuo. Así descubrieron que frecuentaba la Plaza Constitución desde donde tomaba el transporte público para retornar a su domicilio en Bernal.

Luego de varias guardias los efectivos identificaron y detuvieron al implicado en Constitución.

La segunda detención sucedió en inmediaciones del Barrio 15, en Villa Lugano. Un hombre de 31 años era buscado por agredir sexualmente a su entonces pareja.

La investigación puso el foco en la

casa de sus padres, en el Barrio 15, que ya había sido allanado.

Sospechando que podría merodear la zona, los brigadistas se apostaron en el lugar hasta que lo vieron yendo a un kiosco cerca de la avenida Eva Perón y Murguiondo, donde lo detuvieron.

El tercero cayó luego de que los investigadores allanaran un departamento de Bartolomé Mitre al 1700, en Congreso, con el fin de detener a un prófugo de 54 años.

El hombre se encontraba imputado por el delito de abuso sexual a una menor de 18 años cuando convivía con ella, en 2021 en Villa Lynch, partido de San Martín.

Durante el procedimiento no pudieron dar con el implicado. Pero al finalizar, el acusado apareció y se pudo concretar la captura.

La última detención se llevó a cabo en un comedor comunitario en el Barrio 31. Allí buscaban a un hombre de 63 años por el delito de abuso sexual en reiteradas ocasiones de dos menores de 15 y 13 años, hijas de su ex pareja, hechos sucedidos entre 2012 y 2022.

Los investigadores no lograban detectarlo, hasta que en Facebook apareció un perfil creado hacía poco tiempo, donde compartía publicaciones mencionando un comedor comunitario ubicado en la calle Talampaya, en el Barrio 31. Allí lo encontraron y arrestaron.

### LOS MEJORES ESPECTÁCULOS CON 365



CACERES ANTONOPULOS



¿TE ANIMÁS A COMPARTIR EL AMOR?

**MERCEDES** LUCIANO MONNA

LIBRO Y DIRECCIÓN NELSON VALENTE

LUCIANO

CASTRO

**FUNES** 

TEATROASTRAL

**EN ENTRADAS** 

PARA LA FUNCIÓN DE LOS JUEVES Y DOMINGOS

Teatro Astral, CABA. Stock limitado.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MAS INFORMACION SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCION. BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. BEBER CON MODERACIÓN. PROHÍBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

Sociedad 30 CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

Se suele dar en menores de 6 meses. Aspiran leche y hasta les puede causar infecciones respiratorias. Los tratamientos y los conflictos en las coberturas.

# Reflujo, el problema digestivo que afecta a la mitad de los bebés

#### Malena Nazareth Martos

mmartos@clarin.com

Justina y Georgia nacieron tras 7 meses de gestación y como su madre Yamile no tenía suficiente leche, tomaron de fórmula desde el principio. Al poco tiempo, Yamile y su esposo se dieron cuenta de que a sus gemelas les pasaba algo: vomitaban permanentemente al terminar o, inclusive, antes de finalizar cada toma. Ambas padecían un trastorno digestivo pero no tenían un diagnóstico.

Una noche, los padres notaron que a Justina le costaba respirar. "Anduvimos de médico en médico, en salitas, en guardias de hospitales públicos y privados, varias veces por urgencias. Les hacían estudios, pero nos decían que era normal por su falta de maduración, porque eran chiquitas, porque tomaban mucha leche, por cómo las acostábamos. Pero sabíamos que había algo más y seguimos hasta encontrar la respuesta", cuenta la familia oriunda de San Juan.

Gracias a la pediatra del hermano de las bebas, supieron que lo que ambas tenían era reflujo gastroesofágico, que hacía que involuntariamente aspiraran la leche y se les fuera a los pulmones, causándoles infecciones respiratorias complejas.

Este no es un hecho aislado: del 22 al 28 de este mes l se conmemora la Semana de los Trastornos Gastrointestinales Funcionales. los mismos que afectan a 1 de cada 2 menores de 6 meses.

También son llamados desórdenes de la interacción intestino-cerebro y se caracterizan por síntomas gastrointestinales crónicos o recurrentes que no pueden explicarse por anormalidades estructurales o bioquímicas. Son "funcionales" porque los síntomas no son causados por alteraciones orgánicas ni alteran el desarrollo. Pocos cuadros-menos del 5%-se pueden deber a enfermedades de base.

Estos trastornos son transitorios y muy frecuentes pero generan dolor y llanto desconsolado.

"No es que no tienen nada. No hay nada de base pero algo no está funcionando bien y por eso presentan síntomas: los más frecuentes son los cólicos, o la disquecia. Es un trastorno, en la mayoría de casos, por inmadurez. Cuando llega el niño tenés que hacer un estu-



Llanto inconsolable. Uno de los síntomas. También suele haber vómitos, entre otros. SHUTTERSTOCK

tricto, con un examen físico completo", explica la pediatra gastroenteróloga Silvina Balbarrey, quien atiende a diario casos como estos.

"Con el llanto los bebés expresan hambre, deseo de contacto humano, malestares o dolor, y está demostrado que pueden experimentar estímulos dolorosos con más intensidad. Entonces, no poder calmar su llanto puede generar estrés, frustración, impotencia y culpa en los padres", añade.

Los trastornos se pueden manifestar de muchas formas pero las más comunes son:

- Cólicos: cuadros transitorios y de resolución espontánea que se expresan como llanto inconsolable; tienden a ocurrir por la tarde-noche y empezar y terminar sin causa aparente. Suelen comenzar en el primer a cuarto mes de vida y, en general, resuelven a los 4 ó 5 me-
- Regurgitación: consiste en el movimiento involuntario retrógrado de contenido gástrico, que llega al esófago, boca y/o a la nariz. Su mayor incidencia es entre los 2 y 4 meses de vida y desaparece antes del año. La predisponen la ingesta excesiva de aire en el tracto digestivo y la capacidad gástrica limitada, pero sobre todo la mala técnica alimentaria y la sobrealimentación.

tado de intentos repetitivos de retención voluntaria por parte del niño, generalmente por miedo a experimentar una sensación displacentera al evacuar. Debe procurarse calmar el dolor para superar el temor y así reestablecer un patrón regular de evacuación.

 Disquecia: también llamada "falsa constipación". En ausencia de problemas de salud el bebé no puede evacuar tras al menos 10 minutos de intento. Suele acompañarse de llanto y enrojecimiento del rostro, pero al lograrlo, las deposiciones son blandas y hasta líquidas.

#### Existen fórmulas antirreflujo para alimentar a los bebés.

Las cifras varían pero se considera que, en promedio, la regurgitación afecta a cerca del 30% de los lactantes; los cólicos, al 20%, y la constipación, al 15%.

Los especialistas explican que lo primordial es sostener la lactancia materna, siempre que sea posible, ya que regula todos los trastornos del eje intestino-cerebro. "Debe adoptarse una técnica adecuada, corrigiendo frecuencia y volumen de las tomas. Si los síntomas perdio de diagnóstico completo y es- •Constipación funcional: el resul- sisten, hay que considerar la exis- el tiempo que el paciente lo nece- medicar".■

tencia de otros signos y síntomas vinculados con la alergia a la proteina de la leche de vaca y, en ese caso, indicar dieta de exclusión de la madre si da el pecho", señala Balbarrey. Y agrega: "A las 4-6 semanas, realizar el test de provocación reintroduciendo el antígeno, para confirmar o descartar ese diagnóstico. Para niños alimentados con fórmula y síntomas persistentes, debe considerarse cambiar hacia una fórmula extensamente hidrolizada, primero, y, si no mejora, hacia **una fórmula (medicamentosa)** antirreflujo".

Eso ocurrió con Georgia y Justina. Luego del diagnóstico, la médica les indicó un tratamiento para los pulmones, pero también hizo que cambiaran la leche de fórmula por una antirreflujo. No volvieron a vomitar más.

"Creíamos que estaba solucionado, pero empezó otro problema: nos era imposible pagar las tres latas de leche semanales que necesitaban", explica Yamile. La Fundación Enhué comenzó a asesorarlos porque a las nenas les correspondía por ley nacional N° 27.305 acceder a leches medicamentosas.

La misma expresa que las obras sociales y prepagas deben cubrir la totalidad del tratamiento que el profesional indique, durante todo site. En caso de no contar con cobertura, es el Estado el que debe hacerse cargo, como pasó con las gemelas. Recibieron leches durante meses, con intermitencias y tras mucha insistencia. Hoy están bien: ya hace tres meses que dejaron las leches antirreflujo.

Las dificultades para acceder a esas leches medicamentosas también son destacadas por profesionales: casos en que el pediatra o gastroenterólogo indica el tratamiento pero las obras sociales y prepagas incumplen la legislación negando, demorando o retaceando su entrega.

"Lamentablemente, es habitual que entreguen menos producto que el requerido para cubrir cada mes, que rechacen solicitudes exigiendo documentación innecesaria que solo busca dilatar o, directamente, que no den respuestas a reiterados reclamos", sostiene al respecto Sandra del Hoyo, Presidenta Honoraria y Fundadora de RedInmunos.

Lo que puede decirse acerca del origen de este tipo de trastornos en los menores de un año es que interviene fuertemente el factor epigenético, según detallan especialistas. Quiere decir que el medio ambiente en el cual nace y se desarrolla el niño define en gran medida su microbiota intestinal (en términos más comunes, su flora intestinal).

El niño recibe una dieta y crece en un ambiente determinado, con hábitos puntuales. Señalan un caso comparativo: un bebé que vive en un contexto rural y que come alimentos más orgánicos frente a otro que se desarrolla en un contexto industrial y que está más expuesto a productos químicos. Es probable que el primer niño tenga una microbiota mucho más saludable. por lo tanto, menos inflamatoria que el segundo.

Las fuentes agregan que otro de los factores que puede explicar el origen de estos trastornos es que cada vez son más frecuentes los partos programados.

Los bebés que nacen por cesárea tienen una microbiota y una inmunidad más inflamatoria que los que nacen por vía natural, porque no se inoculan con los probióticos de la vagina sino los gérmenes de la piel de la madre, y esos son más agresivos.

De todos modos, los profesionales insisten en la prevención de estos trastornos y enfatizan en que hay que trabajar desde el entorno de cada uno: "Hablamos de una dieta, de hacer ejercicio físico, tratando de estimular la lactancia materna y el parto vía natural. No son grandes procedimientos. Si hacemos bien eso, lo más probable es que bajemos la incidencia de trastornos de este tipo. Es muy importante que se haga docencia y difusión para no llegar a esto. Si se llega, saber que la mayoría de estos trastornos funcionales no se deben

# Jugá, buscá y aprendé con

CONTRACTOR OF ZENÓN

Coleccioná los individuales de tus personajes favoritos para aprender y jugar durante las comidas sobre los números, las letras, el espacio, los dinosaurios y mucho más.



Individuales con actividades para aprender, los números, las vocales, ;y más!

### ÚLTIMAS UNIDADES

Incluye libro de La Granja de Zenón



a sólo 44990 Sólo 44990

Del otro lado, aprendé jugando.

De plástico lavable y muy resistente.

De un lado escenas panorámicas para buscar objetos y personajes.

Encontrá más diseños en tu kiosco





OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 03/02/24 AL 03/06/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 4.000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. ORIGEN NACIONAL.

Leader Music S.A © 2021. Todos los derechos reservado

32 Sociedad CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# El CEO de Wenance seguirá preso y hay otros 3 arrestados

Alejandro Muszak es señalado por decenas de estafas por más de un millón de dólares. También cayeron funcionarios de una firma vinculada a la causa.

Alejandro Muszak, el CEO de la fintech Wenance seguirá preso, en una causa que investiga múltiples estafas que habría cometido la empresa, que defraudó a ahorristas por más de un millón de dólares.

Muszak fue detenido el lunes a la noche por estafas reiteradas en el marco de una asociación ilícita, lo que fuentes judiciales califican como "esquema ponzi". El CEO fue apresado cuando salía de su domicilio en Palermo y se disponía a subir a un Mercedes Benz C63S, valuado en más de 120 mil dólares.

El Juzgado Federal N°1 de San Isidro le negó la excarcelación y cualquier medida alternativa a la detención. El fiscal Alejandro Guevara, de la Fiscalía de Vicente López, pidió también la detención de Paola Vallone, Pedro Viggiano y Anahí Mazzalan, lo que se produjo el martes en la sede de la Fiscalía, cuando se presentaron a "averiguar" sobre la causa junto a sus abogados.

Se suman a Muszak y a Roberto Cleto García -director de Be Capital-y Juan Silvero-que operaba como tesorero-, ya detenidos en el marco de esta causa. Todos se negaron a responder preguntas y tanto Silvero como Vallone, Viggiano y Mazzalan se excusaron "diciendo que eran empleados y que no tenían poder de decisión ni cargo jerárquico, pese a que integraban el acta constitutiva de la empresa.

La causa es tramitada por el Juzgado Federal N°1 de San Isidro y estuvo a cargo del fiscal Guevara. Se ocupaban del caso desde enero,



Alta gama. El auto Mercedes Benz C63S al que estaba por subir Alejandro Muszak cuando fue detenido.

cuando unos 27 ahorristas demandaron a la fintech que ofrecía retornos en dólares por encima de la media. La Fiscalía constató al menos 24 hechos defraudatorios.

Indagado el martes por la Fiscalía, Muszak declaró que su caso es es un tema de la Justicia Comercial y no Penal y se negó a contestar preguntas. "Afirmó que no tuvo la voluntad de perjudicar o estafar a nadie, que comercialmente le fue mal y no pudo pagar las deudas", confirmaron fuentes judiciales.

Muszak tiene también una causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, a cargo de la jueza Paula González, quien lo eximió de la prisión en reiteradas ocasiones, pese a la denuncia presentada por un grupo de damnificados encabezado por el abogado Alejandro Liporacce.

El CEO de Wenance también tiene una causa en España y arrastra una investigación por el cobro de sobrecuotas en los préstamos que otorgaba. Hay damnificados de Córdoba, Buenos Aires y Tierra del Fuego, entre otras provincias.

Los investigadores comprobaron un **riesgo real de fuga** por parte de Muszak, cuya familia vive en el exterior. Con ese dato, el Juzgado de Garantías N°3 habilitó el pedido de prisión preventiva, que ejecutó la DDI de Vicente López.

Wenance se presentaba como una fintech que prometía "libertad financiera con el poder de la gente". Su negocio era brindar préstamos personales a personas por fuera del sistema bancario, que ofrecía a tasas mucho mayores a través de distintos nombres de fantasía como "Welp" o "Mango". Eran préstamos bajos, por montos de entre 100 y 200 dólares y a tasas altísimas, que se usaban principalmente para productos de consumo como electrodomésticos o motos, según se jactaba Muszak.

A los inversores de la firma les ofrecían retornos de hasta 12 por ciento anual en dólares por prestar su capital a Wenance, un esquema de captación que pagaba un plus a quien pudiera sumar nuevos inversores. Como se pagaba el primer rédito en término y forma, eso ayudaba a seguir atrayendo inversores.

El dinero iba a parar a tres fideicomisos administrados por la sociedad anónima Promotora Fiduciaria, también en la mira. Según denunció su titular, Martín Abancens, los créditos que le enviaba Wenance estaban "duplicados", es decir que cedía su cartera de créditos tres, cuatro o cinco veces.

La carta de presentación era la reputación de Muszak como empresario exitoso y "cumplidor". A eso sumaba la garantía de ser acercado por un promotor de confianza, según testimoniaron al menos seis inversores damnificados. Las historias y los montos difieren, pero las formas son las mismas. Solamente en Argentina hay unos 8 mil damnificados que dicen haber puesto dinero en la empresa.

Más allá de los créditos que brindaba a través de Wenance, la empresa Be Capital Inversora funcionaría como "cueva" para mover el dinero en negro que entraba a la empresa y de la que Muszak siempre renegó. Según juró en un descargo en 2023, la firma no le pertenece. Pero la Justicia encontró indicios que lo vincularían.

"Ahorristas testimoniaron que los enviaban de Wenance a invertir en Be Capital, hay audios de WhatsApp. La relación de Muszak con Be Capital es indisimulable", resumió una fuente judicial.

### Un kiosquero se salvó porque un balazo pegó en una caja de chicles

"Sentí que me podrían haber matado. Zafé por los paquetes de chicles", explica Cristian, después de sufrir un asalto en Mar del Plata. Dos delincuentes armados ingresaron a su kiosco y le dispararon dos veces, pero un paquete de chicles y la mala de puntería del ladrón salvaron la vida del comerciante. El video tomado por la cámara de seguridad del local muestra de qué manera un paquete de chicles ubicado en el frente del mostrador se interpone entre el arma disparada y el vendedor.

El intento de asalto ocurrió el lu-

nes después de las 14, en avenida Jacinto Peralta Ramos al 700, una zona muy comercial, donde el movimiento de clientes es incesante. En el kiosco se puede cargar la tarjeta SUBE y se cobran servicios e impuestos, por lo que son frecuentes las hileras de personas que esperan pagar, cargar o comprar algo.

Dos delincuentes armados irrumpieron allí con fines de robo, el sexto asalto que sufre el lugar en lo que va del año. "Nos vamos acostumbrando a que los robos pasen a cada rato. Hay mucha gente,

los. Hay robos a diario en esta cuadra. Nuevamente nos tocó a nosotros", cuenta Cristian. En diálogo con el diario La Capital, el kiosquero comentó: "me salvaron los chicles. Un paquete de Top Line de menta me hizo de escudo", detalló.

Cristian contó que cuando llegaron los delincuentes estaba solo. "Estaban medio sacados. Me pidieron plata, pero me sorprendieron, yo no reaccionaba. Estaba pensando en otra cosa. Al notar que no accedía a entregarles nada, el que estaba del otro lado me disparó. Senro, cuando me di cuenta de que no me había pegado, agarré un tubo de gas pimienta que tenía al lado de la caja y le rocié la cara del que me encaró pidiendo la plata y luego al que me había disparado", relató.

Ante la defensa con el gas pimienta se produjo el segundo disparo: "tenía el efecto del gas en los ojos y disparó hacia arriba. Se fueron sin llevarse nada".

#### Cristian se defendió de los dos ladrones con gas pimienta.

Apenas escaparon, la víctima activó el botón antipánico para avisar a la Policía, peso no funcionaba. Un llamado al 911 de una vecipero poca seguridad. Estamos so- tí que me podían haber matado, pe- na alertó a las autoridades, que pi- bién personal de la Comisaría 3°. ■

dieron los videos de las cámaras de seguridad y registraron lo robado.

"No tengo miedo, es más impotencia y bronca. Un policía me dijo: 'no tenés que hacer nada, tenés que llamarnos a nosotros'. Pero toqué el botón antipánico y no vinieron. Tardaron veinte minutos en llegar. No puedo esperar ese tiempo mientras alguien está apuntándome con un arma para tirarme. Siempre hay un pretexto para no darnos seguridad, acá tiene más derechos el ladrón que la persona honrada que trabaja. Seis veces nos entraron este año y yo estoy hablando porque un paquete de chicles me salvó la vida", señaló.

El fiscal Fernando Berlingeri, que investiga el caso, secuestró el registro filmico para tratar de identificar a los asaltantes. Intervino tamSociedad 33

# Después de casi 10 años condenaron al asesino de Lola Chomnalez

La Justicia de Uruguay impuso una pena de 27 años de prisión a Leonardo Sena por el crimen cometido en 2014.

La Justicia de Uruguay condenó ayer al culpable del crimen de Lola Chomnalez, la joven argentina de 15 años que había sido asesinada en el balneario de Valizas -a unos 130 kilómetros de Punta del Este, en dirección a Chuy, en la frontera con Brasil- en diciembre del 2014. La condena por "homicidio muy especialmente agravado" fue de 27 años y medio de prisión para Leonardo David Sena.

La noticia, confirmada por el abogado de la familia Jorge Becerra, primero a los medios urugua-yos y después a través de sus redes sociales, se difundió a partir del fallo dictado por el juez Juan Giménez, de Rocha, quién decidió avalar parcialmente el pedido de la Fiscalía para la sentencia contra Sena, hallado culpable del asesinato.

La fiscal Mariel Núñez había solicitado una pena de treinta años de prisión, según consignó el diario *El Observador* de Uruguay.

Detenido en mayo de 2022, Sena fue hallado culpable del crimen con un detallado estudio genético sobre los rastros de sangre que se habían encontrado en la escena del crimen y en las pertenencias de la adolescente argentina asesinada.

Por el mismo caso ya había sido condenado Ángel "El Cachila" Moreira como cómplice del asesinato, en un derrotero judicial que llegó hasta la confirmación de esa sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay.

Para hallar a Sena, una genetista uruguaya, Natalia Sandberg, trabajó sobre el ADN encontrado y separó la línea materna de la paterna del autor del crimen. Así se llegó a un pariente del ahora condenado, que en esos momentos estaba preso. Finalmente, Sena fue capturado. Varios pobladores habían asegurado haberlo visto seguido en Castillos y en la ciudad cabecera del departamento Rocha.

El abogado Becerra destacó la "constancia, trabajo en equipo y grandeza espiritual de la familia" para poder llegar al flamante fallo. "Hoy pueden dormir con menos dolor. Se hace justicia en la condena emitida por Juan Giménez en el homicidio de Lola", celebró el letrado de la familia Chomnalez.

Lola Chomnalez había viajado a cia uruguaya lo volvió a imputar y lo detuvo como encubridor, al conciembre de 2014 y se había alojado cluir que "estuvo presente antes,



Adolescente. Lola Chomnalez tenía 15 años cuando la mataron.

en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.

Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.

Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

#### Ángel Moreira ya había sido condenado como cómplice del asesinato.

Para la Fiscalía, la adolescente había intentado escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza, para, finalmente, morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.

Condenado como cómplice, "El Cachila" fue detenido al comienzo de la investigación, pero logró salir en libertad, ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en los objetos de la víctima. Pero, en 2019, la Justicia uruguaya lo volvió a imputar y lo detuvo como encubridor, al concluir que "estuvo presente antes

durante y después del homicidio" de la adolescente.

Los peritos de la Policía Científica continuaron con los cotejos de ADN con cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas y así pudieron llegar a Sena, quien fue detenido en mayo de 2022 en Chuy-donde residía-, la localidad fronteriza que comparten Uruguay y Brasil en el este de la ruta Interbalnearia.

Sin embargo, Sena declaró ante la Justicia que él era inocente y que su sangre había llegado a la escena del crimen porque se había cortado con una botella de vidrio mientras se encontraba trabajando. Sin embargo, varios testigos contradijeron su versión, por lo cual el acusado recibió la condena.

Según consignó el canal de noticias TN, Sena tenía antecedentes penales y había sido detenido en 2009 por un caso de violación. El hombre que acaba de ser condenado por el crimen de Chomnalez declaró ante la Justicia que era inocente y que se había cortado con una botella de vidrio mientras trabajaba, poco antes de que fuera a tomar mates a la playa, donde dijo que encontró la mochila de Lola y sus pertenencias.

No obstante, los investigadores encontraron que el ADN de Sena no estaba solo presente en los registros de la escena del crimen sino que también estaba "mezclado" con el de Lola Chomnalez.■



Peligro. Peatones y autos en el túnel de Anchorena. MAXIFAILLA

### Lo detienen por robar en Once: tiene 15 años y ya estuvo preso 66 veces

Con él cayó otro menor. Los dos integraban una banda que asaltaba a automovilistas y motociclistas.

La Policía de la Ciudad detuvo a dos chicos de 15 años que integraban una banda de ladrones y emboscaban a automovilistas y motociclistas en el túnel bajo nivel de la calle Anchorena, en la zona de Once. Aprovechaban el momento en que frenaban los vehículos para sustraerles elementos con la modalidad de "robo piraña". Uno de ellos ya estuvo preso y fue liberado 66 veces, según dijeron fuentes policiales a Clarín.

Las detenciones derivaron de un ataque difundido por un usuario en sus redes sociales, que grabó la secuencia desde su vehículo cuando transitaba el túnel de Anchorena al 100. El video se viralizó el domingo. Los ladrones aprovecharon el semáforo rojo para robar a los automovilistas y motociclistas que habían quedado atascados por el tránsito.

El video fue obtenido a través de una cámara ubicada en el interior de un auto cuyo conductor casi es víctima del hecho. En las imágenes se observa a cuatro personas, una con campera negra, otro con vestimenta celeste, el tercero con remera gris y el restante con ropa de color rojo.

Alertados por la situación, los policías lograron arrestar a dos de los asaltantes, que fueron reconocidos cuando habían robado un celular en Sarmiento al 2700. Habían sido captados en la escena del video que se viralizó en el túnel de Anchorena cuando intentaron robar a un motociclista.

Con la descripción aportada por la víctima, los oficiales lograron alcanzarlos e identificarlos. Los dos menores tenían en su poder el teléfono robado.

Los dos ladrones quedaron a disposición del Juzgado de Menores N° 3, a cargo de la jueza Julia Sanchis, ante la Secretaría 8 de Alejandro Constantino, que dispuso el traslado de ambos al Instituto Inchausti. Los dos adolescentes son conocidos en la zona. Uno de ellos tiene 66 entradas a comisarías, 65 de ellas entre 2020 y 2024 y la gran mayoría por robos y hurtos. La anterior había sido el 5 de abril. El otro menor tiene cuatro antecedentes. Pero, por ser inimputables, tras ser detenidos, la Justicia debe liberarlos.

Los dos adolescentes serían del Conurbano bonaerense y viajaban hasta Once en el tren. "No es la gente que está en las ranchadas. Vienen a la Ciudad a robar y se van. Los detienen, van al Inchausti, pero por la edad salen al otro día", dijo un vocero policial.

Meses atrás, la zona había sido castigada por casos de sustracción de picaportes, buzones y otros elementos de bronce de edificios, lo que llevó a que los encargados de Seguridad reforzaran los patrullajes de móviles y la presencia policial. Este mecanismo de robo, hace menos de un mes, fue padecido por un comisario de la Policía Federal cuando llegaba en su camioneta a la casa de sus padres, en El Palomar.■

### Deportes

Copa de la Liga Profesional

# Demichelis cambió el esquema, lo afirmó y armó un River confiable

Probó, se equivocó, mejoró y al final dejó el 4-3-3 y pasó a un 4-3-1-2 en el que Villagra-Aliendro se asentaron, creció Nacho, Echeverri ganó libertad y el colombiano Borja llega seguido a la red.

**Análisis** 

#### Maximiliano Benozzi

mbenozzi@clarin.com

"Es París o Devoto", afirma un allegado a Martín Demichelis. Y un integrante del cuerpo técnico redobla: "O nace el Demichelismo o se nos complica".

No habrá cataclismo. Si River no pasa a Boca, Demichelis seguirá en su cargo porque la dirigencia lo respalda a pleno. Pero donde apuntan los más cercanos al entrenador es hacia la relación con los hinchas, algo que Micho todavía no pudo o no supo elaborar.

Si los riverplatenses vienen mirando de reojo a Demichelis, mucho tiene que ver el técnico en sus decisiones. Ya sea en cuanto a lo futbolístico, con un equipo que le-



Martín. Tuvo vaivenes y ahora tiene un equipo competitivo aunque los hinchas piden más brillo. PRENSA RIVER

jos está por ahora de llenar los ojos o en lo externo, con extrañas declaraciones en las conferencias de prensa o los ya conocidos y archivados problemas en el vestuario.

Una de las frases que lo dejó mal parado estuvo relacionada a, Diego Martínez, justamente. Fue tras el 1 a 1 en el Monumental, el 25 de febrero. "Si yo termino con siete defensores, no respeto la historia de River", manifestó Micho, en alusión a cómo había terminado el Xeneize el encuentro. Días después le mandó un mensaje privado a Martínez para ofrecerle disculpas.

Aunque los números a Demichelis le den a favor (cosechó tres títulos y tiene el 69% de efectividad), en River -se sabe- hay una exigencia mayor, que tiene que ver con el juego. Y está en esa búsqueda el cordobés. En los últimos dos partidos, en las victorias a Instituto y a Nacional de Montevideo, por la Co-

# Martínez encontró el equipo y Boca va con energía y argumentos sólidos

El técnico logró un equipo confiable que ya sale "de memoria". Sufrirá la baja de Medina. Pero está fuerte en el fondo, ahora arma juego y Cavani recuperó su capacidad goleadora.

**Análisis** 

#### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

No será su primer partido contra River. Para Diego Martínez se trata del noveno mano a mano con el conjunto de banda roja, el segundo desde que dirige Boca. Se enfrentaron hace casi dos meses, el 25 de febrero en el Monumental. Y aquel empate fue un impulso anímico para el plantel y el comienzo del despertar en la Copa de la Liga, más allá del traspié que sufrió dos fechas después ante Unión. Entonces, empezó a encontrar el equipo que terminó metiéndose en los cuartos con el último aliento.

A fin de cuentas, ante River se la



jugó con un medio que hoy es clave Diego. Le costó al principio y empezó a mejorar la formación justamente desde el 1-1 en Núñez. PRENSA BOCA

en el funcionamiento de Boca. Jabes Saralegui (21 años), Equi Fernández (21), Cristian Medina (21) y Kevin Zenón (22) le aportaron frescura con su sangre joven. El domingo, en el estadio Mario Alberto Kempes, no estará el futbolista de Moreno, autor del gol del 1 a 1 en Núñez. La cuestionada expulsión por doble amarilla despojó a Martínez de una pieza clave.

Sin Medina, que deberá purgar una fecha de suspensión, será el momento del regreso de Saralagui. Claro, ese domingo de febrero no estaba disponible Pol Fernández (32), quien le aportará su experiencia. Es cierto que la presencia del santafesino le quita explosión al mediocampo, aunque le aporta una salida más prolija, función de la que suele encargarse Equi en ausencia del experimentado volante que jugó en Godoy Cruz y Racing, entre otros.

pa de la Liga y la Libertadores, , se vio una mejoría, la cual tuvo que ver, principalmente, con el cambio de esquema. Con el 4-3-1-2 se vio un equipo más ordenado, equilibrado y los jugadores se sintieron más cómodos. El fútbol fluyó más.

De esa manera, Micho pasó de realizar una gran cantidad de cambios de partido a partido, a solo realizar uno y por lesión: Facundo Colidio por Miguel Borja. No sucedía desde las primeras fechas. Tras el 5-0 a Vélez, pasó a realizar de 2 a 6 cambios de un partido a otro.

El respaldo a Borja fueun acierto de Demichelis en este semestre. Iba a ser suplente, pero con Pablo Solari en el Preolímpico, la dupla de ataque al comienzo del año fue Colidio-Borja. Y el colombiano aprovechó la oportunidad con goles. Metió 13 (12 en la Copa de la Liga, 1 en la Copa Argentina) y es el máximo artillero del equipo. Entre el técnico y el Colibrí, además, dejaron atrás con inteligencia las rencillas del año pasado.

Aunque, por otro lado, se enredó en las variantes en otras posiciones, sobre todo en la de volante central, un puesto clave. Ahí jugaron, alternadamente, Nicolás Fonseca, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro y Rodrigo Villagra. El ex Talleres es quien parece se quedará con el lugar, jugando con Aliendro cerca. Y el otro fue el del lateral derecho, por el que pasaron Andrés

Martínez no se juega el puesto

ni mucho menos, pero el resulta-

do en Córdoba tendrá mucha im-

portancia en el aspecto institucio-

nal, fundamentalmente. La Copa

de la Liga no es el principal obje-

tivo de Boca, claro. La Sudameri-

cana resulta está lejos de ser la ob-

sesión de la Libertadores, pero

Herrera, Agustín Sant'Anna y Sebastián Boselli. Y el que va ganando la pulseada es el Yacaré.

Dentro de la insistencia con el 4-3-3, su sistema táctico predilecto, aun sin tener todas las características de los intérpretes para hacerlo funcionar, también hubo una virtud: no se encasilló y buscó variantes. Como sucedió el año pasado, cuando tras la derrota frente a Arsenal como local, empezó a jugar con cinco volantes y el equipo anduvo mucho mejor y fue campeón de la Liga Profesional.

En algunos encuentros, Demichelis también supo corregir a tiempo con los cambios . Y le imprimió un shock de confianza a sus futbolistas con las charlas en el entretiempo que luego dieron sus frutos. River revirtió los dos últimos encuentros de la Copa de la Liga, ante Central e Instituto. Antes se había complicado en la derrota ante Huracán, cuando fue a buscar desmedidamente el triunfo y en un contragolpe lo perdió.

En definitiva, más allá de sus vaivenes, Demichelis llega con optimismo al Superclásico. Se ampara en sus antecedentes inmediatos. De tres River-Boca, ganó dos y empató uno. Aunque, no se confía, claro. Y sabe que este duelo puede ser decisivo para su futuro. Por cierto, Marcelo Gallardo se potenció con las eliminaciones al máximo rival. Y eso es lo que busca. ■

#### **PROGRAMACIÓN**

#### Sedes, horarios y árbitros de los otros tres partidos de los playoffs

Despejada la incógnita sobre dónde jugará el Superclásico, faltaba saber quien controlará el River-Boca. Fue designado Yal Falcón Pérez para controlar el partido en el Kempes, el domingo a las 15.30.

Los otros tres partidos de los cuartos de final se jugarán el sábado.

Estudiantes y Barracas lo harán en cancha de Platense con arbitraje de Darío Herrera. Ese encuentro será el segundo día, desde las 18.30. El ganador de ese encuentro se cruzará con el que salga victorioso del Superclásico y tendrá un día más de descanso.

La otra llave se abrirá con Argentinos Juniors- Defensa y Justicia que se enfrentan en cancha de Banfield a las 15.30. Andrés Merlos será el árbitro del partido.

Godoy Cruz-Vélez cerrarán el sábado, en el Estadio Único de Villa Mercedes también conocido como La Pedrera de San Luis. Jugarán desde las 21.15. Sebastián Zunino estará a cargo de impartir justicia.

#### **EN EL PAÍS**

#### Curiosidades del último Superclásico que se jugó con las dos hinchadas

River 2 Boca 0 con goles de Martínez y Scocco en marzo de 2018 por la final de la Supercopa, en Mendoza. Dirigían Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Schelotto. Luego llegaría la final de Madrid. De aquellos once y los suplentes de Boca, hoy solo queda uno en el plantel (Fabra). En River permanecen Armani, Nacho Fernández y el hoy lesionado Pity González. También sigue Pinola pero ahora en el cuerpo técnico. Y hubo uno que cambió de vereda. El uruguayo Sarachi, hoy en Boca,

River jugó con Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Saracchi; Ponzio , Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Martínez; Mora, Pratto. Entraron Mayada, Zuculini y Scocco y quedaron en el banco Bologna, Martínez Quarta, Quintero y Borré.

aquel partido lo jugó para River.

Boca con Rossi; Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Nández, Barrios, Pablo Pérez; Pavón, Tevez, Cardona. Entró Abila y quedaron en el banco Sara, Vergini, Buffarini, Mas, Reynoso y Benítez.

### Aumento en los pasajes aéreos para ir a un Kempes de piso maltrecho

Los más baratos de Aerolíneas valen \$227.984. Por low cost es más caro.

Designaron el Mario Kempes cordobés para el Superclásico. No parece una buena elección para los futbolistas ya que el césped del estadio no está en buenas condiciones. Prometen que estará a punto para el domingo a la tarde pero en los últimos encuentros que jugaron Talleres y Belgrano se observaron baches, terreno desparejo y hasta que el pasto se levantaba. ¿Había opciones? Sobraban. El Ciudad de La Plata, el más cercano a Buenos Aires. Se pudo ir a Mendoza o al Madre de Ciudades santiagueños y hasta la opción del Gigante, de Central. Pero la decisión fue ir a Córdoba.

Y para ir a Córdoba hay que subirse al auto o comprar un pasaje aéreo. Los precios aumentaron apenas se supo que River-Boca jugarían en La Docta.

"Notamos una disparada fenomenal como ocurre en casi todos estos eventos deportivos, que suelen generar un aumento de precios en los pasajes aéreos", dice Matías Mute, de PromosAéreas, un blog especializado en buscar pasajes económicos.

"Hoy el precio de un pasaje a Córdoba, saliendo el sábado 20 y volviendo el lunes 22, ronda más de medio millón de pesos, cuando en una fecha 'normal' se pueden conseguir desde 49 mil pesos", asegura.

Desde Aerolíneas Argentinas marcan que todavía no notan un cambio importante en búsquedas y reservas, pero sí están previendo cambiar los aviones más chicos con los que opera la empresa (Embraer) por otros con más capacidad, como los Boeing 737-800. La tarifa más barata para volar el sábado es la Plus, de \$227.984 porque ya no quedan plazas de las dos tarifas más económicas, que son Promo y Base.

Volar el domingo tiene un precio mucho más elevado aún: \$ 750.435 (¡sí, solo la ida!), en el vuelo que parte de Ezeiza a las 6,05, y \$281.736 en el de las 6.15 de Aeroparque. Entonces, ida el domingo a la mañana y regreso a la tarde (19.50) o el lunes, desde \$509,720.

Las empresas low cost también aumentaron. Para ir el sábado 20 por Jetsmart cuesta \$ 285.567 en los dos vuelos del día (8.16 y 20.15), lo mismo que el regreso del domingo a las 22.45, lo que suma un precio final, ida y vuelta, de \$ 667.098, más de 750 dólares a la cotización oficial. Más caro que Aerolíneas.

Flybondi, en tanto, es la empresa que presenta las mejores tarifas para ir a ver el Superclásico: \$ 107.962 la ida el sábado a las 7.40; aunque hay que regresar el lunes, porque el vuelo más tarde del domingo despega de Córdoba en pleno partido: a las 15.50. Para volver el lunes, el pasaje más económico es de \$127.934, en los vuelos de 7.15 o 19.30; así, volando el sábado 20 bien temprano y regresando el lunes, por Flybondi se consiguen pasajes desde \$235.896 ida y vuelta.■



a mostrar su identidad. "Es hermoso poder tener en el próximo partido una instancia final. Buscaremos de competir y ganar. Y pasar a la siguiente fase, con lo que significa, un partido tan especial para todos", dijo el entrenador sobre el duelo con River.

vo, justo cuando el equipo empieza

También recordó el último Superclásico y enfatizó: "Fue un partido abierto, atractivo. Fuimos a competir a la cancha del rival de muy buena manera. Lo hicimos bien y con intensidad, dividiendo necesario para llevarse un título.■

el control y la pelota. Las expectativas son las mejores. Nos quedan tres finales para intentar ser campeón, sabiendo que es un partido muy especial".

Hubo una pregunta en la conferencia de prensa que hizo reír a Martínez, cuando lo interrogaron respecto a la posibilidad de incluir tres delanteros. Entonces, Demichelis se quejó del planteo adversario. Boca terminó jugando con siete defensores (Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco, Lucas Blondel, Nicolás Valentini y Frank Fabra). Por supuesto, no todos se ubicaron en la retaguardia, pero hubo una chicana que no cayó bien. Incluso, el propio técnico de River se disculpó con su colega xeneize.

Una de las virtudes de Boca, justamente, es que el equipo tiene una propuesta ofensiva a partir de la tenencia y es punzante en ataque. Y hasta recuperó el gol Edinson Cavani. Aquel mano a mano con River fue el último partido de su larga sequía. Desde el 25 de febrero a la actualidad, el uruguayo marcó 8 goles en 8 partidos. Antes de su hattrick con Belgrano, cuando quebró su racha negativa, había pegado 3 gritos en 19 encuentros.

Boca está energizado, con fe y argumentos. Y consciente de que el Superclásico puede dar el salto



Kempes. El piso en mal estado recibirá al esperado River-Boca.

36 Deportes

#### **Fútbol local**

# Luego del escándalo, Vélez le rescindió el contrato a Sosa

Está acusado de "partícipe secundario" en la denuncia de abuso sexual de una periodista tucumanaa. Florentín, Osorio y Cufre, los otros implicados.

#### **Análisis**

Vélez Sarsfield decidió rescindir el contrato del uruguayo Sebastián Sosa, imputado en la causa por abuso sexual en Tucumán. El club comunicó la desvinculación del arquero a través de sus redes sociales e informó que es de "efecto inmediato" y que el jugador ya no está vinculado con el club de Liniers.

Sosa, de 37 años y con pasos por Boca, Independiente, Rosario Central y México-entre otros-había firmado su contrato al inicio de la actual temporada para cumplir con su segundo ciclo en el club y hasta el 31 de diciembre de 2025.

El contrato de Sosa ya se encontraba suspendido desde el momento en que se conoció la denuncia penal de una periodista de 24 años que en Tucumán acusó al arquero y a los futbolistas Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio de haber abusado sexualmente de ella en un hotel en el que el plantel se concentraba tras el enfrentar a Atlético Tucumán por la Copa de la Liga.

Luego de la audiencia en los Tribunales de Tucumán, hubo dicta-



Sosa. Cumplía su segunda etapa en Vélez. Ya no es jugador del club.

men diferencial para los acusados por parte de la jueza Eliana Gómez Moreira: Sosa quedó imputado como partícipe secundario pero libre tras el pago de una fianza, mientras que Cufré, Florentín Bobadilla -los más complicados- y Osorio recibieron prisión domiciliaria por 90 dí-

as, la cual deberán cumplir en el ámbito de la provincia donde se produjo el hecho. Los tres tienen suspendido el contrato de trabajo y, una vez que se resuelva la situación procesal, seguramente continúen el mismo camino que Sosa.

Además, en la sentencia leída por

#### TRES PARA DOS LUGARES

#### Quinteros tiene una duda en el fondo para el partido con Godoy Cruz

Con el partido con Godoy Cruz por los cuartos de final confirmado para el sábado a las 21.15 en San Luis, el plantel de Vélez se entrenó ayer en la Villa Olímpica y las prácticas continuarán hoy. El viernes viajarán a San Luis. Emanuel Mammana, que salió en el primer tiempo en Mendoza, está bien y la duda será la dupla central, tres nombres para dos lugares: Mammana, Damián Fernández y/o Valentín Gómez. Vélez tendrá 12 mil entradas y el club fletará micros a San Luis.

la jueza Moreira, se especificó que los cuatro futbolistas tendrán una restricción de salida del país y de acercamiento a menos de 400 metros del ámbito en el que se encuentre la denunciante. Todo esto mientras avance la investigación de la fiscal Eugenia María Posse.

Clarín accedió a un informe pericial presentado ante la Fiscalía de Delitos Sexuales donde se hallaron resultados positivos de semen, sangre y saliva, así como otros rasgos genéticos en la habitación que podrían complicar a los futbolistas.

Según el informe, en los próximos días se realizará un cotejo de ADN con el material genético encontrado y el de los jugadores involucrados lo que podría esclarecer aún más el caso. Los imputados por este presunto delito son Braian Cufré y José Florentín, acusados de abuso sexual con acceso carnal, mientras que Abel Osorio enfrenta cargos por abuso simple y Sebastián Sosa es considerado partícipe necesario.

#### Los otros tres acusados están bajo el régimen de arresto domiciliario

El informe pericial detalla que las pruebas recolectadas incluyen un cubre colchón con manchas pardo rojizas, consistentes con sangre no menstrual, lo que coincide con el relato de la víctima sobre la agresión física sufrida.

Además, se encontraron fluidos biológicos en una frazada de microfibra, así como rastros de sangre y saliva en diversos puntos de la habitación, incluyendo la alfombra cerca del frigobar y el lateral izquierdo de la mesa de luz.

El peritaje del cuarto número 407 del hotel Hilton Garden Inn de Tucumán se realizó el 7 de marzo a las 21.40, cuatro días y medio después de los hechos ocurridos en la noche del 3 de marzo pasado. ■

#### La despedida fue un empate entre Central y Riestra

La fase regular de la Copa de la Liga se cerró con un empate entre Rosario Central y Deportivo Riestra: empataron 1-1 en el estadio Gigante de Arroyito.

El Malevo abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo a través de un cabezazo de Alan Barrionuevo y mostró reacción en un momento difícil, justo después de la expulsión de Milton Céliz. Luego, el Canalla se fue acomodando en la cancha y respondió con el empate de Jaminton Campaz en el final de la primera parte. Pero le costaba dañar a un equipo de Riesta disciplinado tácticamente.

Así terminó la noche en Rosario. Finalizaron 11° y 12° en la Zona A respectivamente. Esperan ambos cambiar la imagen para la LPF.■

| Rosario Centra        | al | Deportivo<br>Riestra  |   |
|-----------------------|----|-----------------------|---|
| 1 Jorge Broun         | 6  | 1 Ignacio Arce        | 6 |
| 33 Emanuel Coronel    | 5  | 36 Delfor Minervino   | 5 |
| 15 Facundo Mallo      | 6  | 40 Alan Barrionuevo   | 6 |
| 2 Carlos Quintana     | 7  | 15 Nicolás Sansotre   | 6 |
| 3 Agustín Sández      | 5  | 6 Nicolás Dematei     | 5 |
| 8 Franco Ibarra       | 5  | 5 Pedro Ramírez       | 6 |
| 16 Mauricio Martínez  | 6  | 16 Guillermo Pereira  | 5 |
| 22 Lautaro Giaccone   | 6  | 19 Jonathan Goya      | 6 |
| 60 Jonathan Gómez     | 6  | 8 Milton Céliz        |   |
| 13 Jaminton Campaz    | 7  | 9 Jonathan Herrera    | 6 |
| 29 Luca M. Dupuy      | 5  | 32 Nicolás Benegas    | 5 |
| DT: Miguel Ángel Russ | 0  | DT: Cristian Fabbiani |   |

En detalle

Cancha: Gigante de Arroyito.

Goles: PT, 14m Alan Barrionuevo y 47m

Expulsado: PT, 8m Milton Céliz

**ARBITRO:** Andrés Merlos

Cambios: PT, 28m Jonathan Goitía (5) por Nicolás Benegas; ST, Tomás O'Connor (5) y Alan Rodríguez (5) por Emanuel Coronel y Agustín Sández; 15m José Méndez (5) y Maximiliano Rodríguez (5) por Jonathan Herrera y Guillermo Pereira; 21m Ignacio Malcorra por Lautaro Giaccone; 29m Agustín Modica y Ariel Cervera por Mauricio Martínez y Luca Martínez Dupuy. Amonestados: Jaminton Campaz e Ignacio Arce.

### Así seguirá la gestión de Tevez en Independiente

#### Independiente

La eliminación en la Copa de la Liga hizo replantear las cosas. Carlos Tevez confirmó la continuidad después de una charla con los jugadores, pero faltaba un cara a cara con los dirigentes para dejar todo en claro y diagramar lo que viene. Eso se dio ayer en un encuentro que duró más de dos horas.

¿Qué se habló? Así como lo hizo con sus dirigidos, el técnico buscó semblantear a Néstor Grindetti y los directivos más importantes, como el secretario general Daniel Seoane y el vicepresidente Carlos Montaña, entre otros. Así como lo hizo públicamente, el presidente le demostró su apoyo y la intención de continuar con el ciclo.

Los dirigentes explicaron las acciones que están realizando para reunir los recursos económicos necesarios para levantar las inhibiciones de cara al mercado de pases.

Una inquietud dirigencial, a su vez, es la poca promoción de juveniles en lo que va de la era Tevez. Se determinó que se dará marcha a la creación de un selectivo que tendrá la supervisión del cuerpo técnico de Primera y de Hugo Tocalli, coordinador de Inferiores.

Se decidió que el plantel profesional no tendrá vacaciones en estas semanas sin competencia y se seguirán entrenando. Tratarán de jugar algunos amistosos.

Tevez solicitó mayor presencia dirigencial en el día a día y la realización de algunas obras en el predio, algo que ya se puso en marcha.

Luego, hubo charla con el plantel para dar vuelta la página.■

# Chacarita se lo empató a Tigre y luego ganó por penales

Después de la suspensión del partido de Copa Argentina de hace poco más de un mes, tras el botellazo que partió de la platea de los hinchas de Tigre e impactó sobre la cara de Fernando Brandán, Chacarita consiguió el 1-1 y después ganó 5-4 en los penales para clasificar a 16avos de final (jugará con San Lorenzo). Brandán jugó y convirtió uno de los penales. Al minuto de la reanudación, Rodrigo Salinas - adelantado- puso la igualdad al tanto que había convertido Brahian Alemán, justo antes de la expulsión de Agustín Cardozo, que lo obligó a jugar ayer con un hombre de menos.

Anoche jugaban Unión-Gimnasia de Mendoza. ■



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR 0810.333.0365 | @ 🕣 🖎

38 Deportes

#### **Fútbol internacional**

# Real Madrid y el torneo que más le gusta y mejor juega

El equipo español, el más ganador de la Liga de Campeones con 14 estrellas, eliminó a Manchester City, el defensor del título, en los penales.

#### MANCHESTER, INGLATERRA. ESPECIAL

Real Madrid y la Liga de Campeones mantienen desde hace años una relación de un amor total. El equipo madrileño se enciende cada vez que juega en el máximo torneo de clubes del mundo. Por eso puede resistir un asedio de Manchester City como visitante y llegar hasta los penales para festejar el pasaje a las semifinales eliminando al campeón. El duelo fue 1 a 1 y sufrió Real Madrid, especialmente en la segunda parte. Pero aguantó en el tiempo suplementario y en los penales fue más efectivos y contó con un héroe inesperado, el ucraniano Andriy Lunin, el tercer arquero del plantel y reemplazante de los lesionados Thibaut Courtois y Kepa Arrizabalaga.

En la etapa inicial lo simple se impuso a lo complejo porque Real Madrid se defendió cerca de Andriy Lunin y salió rápido de contragolpe, con Vinicius otra vez como la referencia de área, la idea novedosa de Carlo Ancelotti para la serie. Y esa cuestión, replegarse y salir rápido, suele ser menos compleja que elaborar el juego desde la tenencia hasta encontrar un espacio y perforar.

Pero defender y salir de contra también es un arte. Cualquiera lo puede hacer, pero hacerlo bien es otro tema. Y ahí la diferencia la marcan las individualidades. Porque Ancelotti no le puede enseñar a Jude Bellingham a bajar la pelo-

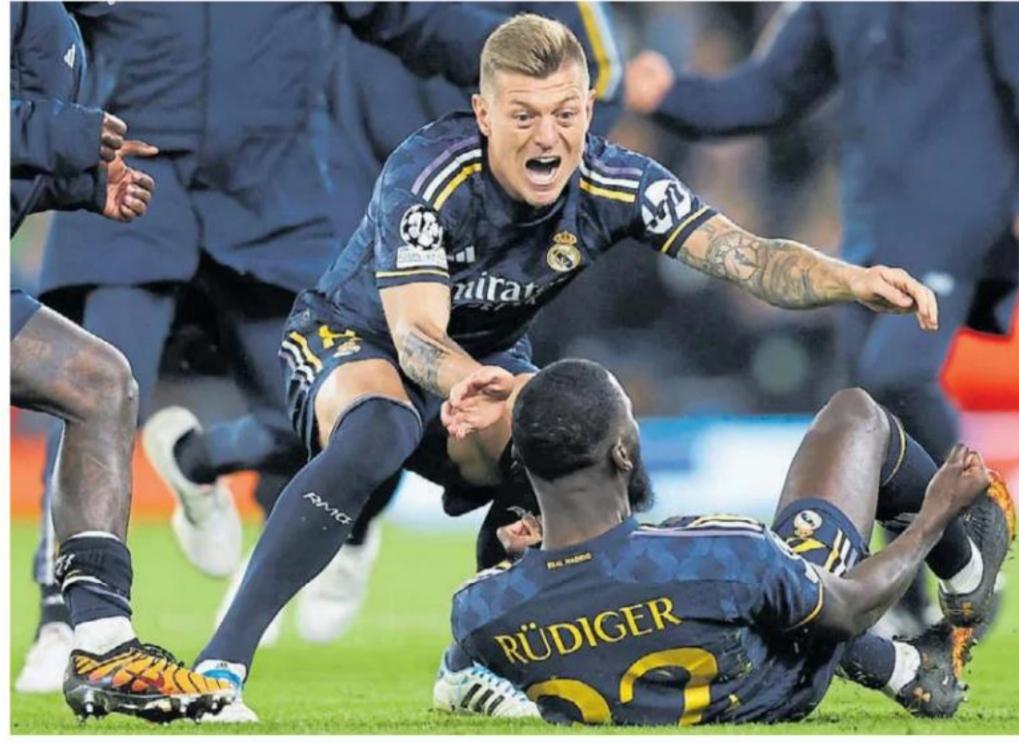

Venga ese abrazo. Kroos es el primero que llega para celebrar con Rudiger, el autor del penal decisivo. AFP

ta como lo hizo el inglés en el gol de Rodrygo tras un desborde por la derecha de Vinicius.

Ser simple también funciona como mérito en el caso de Ancelotti, a quien con liviandad algunos lo tildan como un mero gestor de grupos. "Ustedes no saben lo difícil que es ser un buen gestor de grupos. Los atributos de un buen entrenador no son sólo la cuestión táctica. Está la táctica, el estar delante de los periodistas, la gestión con los jugadores, los buenos momentos, ser estable vos mismo. Jamás podría considerar a Carlo un mal entrenador tácticamente. Recordemos cuando puso a Pirlo de mediocentro en el Milán. O cómo adaptó a Bellingham a jugar en el Real Ma-

drid", lo definió Pep Guardiola.

Real Madrid se plantó con un 4-4-1-1, con Rodrygo por la izquierda del mediocampo y Bellingham como el enlace. La idea fue defender y salir rápido por la banda izquierda. Pero la novedad fue que el gol llegó tras un desborde desde la derecha y la culminación por la izquierda El complejo City atacó con un 3-2-4-1 y defendió con un 4-4-2, con Foden y Grealish persiguiendo a los laterales rivales.

El equipo tiene a la paciencia como una de sus tantas virtudes y mientras en las redes sociales los argentinos se desesperaban por ver a Julián Alvarez, al entrenador catalán el 1-0 en contra no lo inmutó y apenas realizó un cambio en los 90 minutos: Doku por Grealish.

Fue buena la entrada del extremo belga, no por sus buenas acciones sino por su insistencia. De un desborde suyo y luego de un mal cierre de Rudiger, Kevin de Bruyne igualó. Y con ese resultado culminó el tiempo regular.

Un dato: lo de Real Madrid fue pobre en el complemento porque sólo defendió.

Nada pasó en el tiempo suplementario: el City lució cansado y Real Madrid aguantó el empate para llegar a los penales. Otro dato no menor: Guardiola metió a Julián Alvarez por el desaparecido Haaland.

En la definición fue más efectivo Real Madrid: convirtieron Bellingham, Lucas Vázquez, Nacho y Rudiger; erró Modric. Julián Alvarez, Foden y Ederson acertaron para los locales, pero Lunin les atajó a Bernardo Silva y Mateo Kovacic.

Ganó Real Madrid jugando más parecido al Atlético de Madrid de

#### Fue 1 a 1 y sufrió Real Madrid, especialmente en la segunda parte.

Diego Simeone que a lo que marca su laureada historia, aunque con la mística de siempre: el City tuvo el 67 por ciento de la posesión, pateó 33 veces al arco (ocho, su adversario) y contó con 18 corners (apenas uno el rival). Pero el que festejó fue Real Madrid. Como casi siempre que juega en la Liga de Campeones.

# Lunin se convirtió en el héroe anónimo desde el arco

#### MANCHESTER, INGLATERRA. ESPECIAL

"¿Quién es Andriy Lunin?". La pregunta se replicó en las redacciones y, también, en los grupos de Whats App que comentaron el partido del día. La responsabilidad de reemplazar a un arquero decisivo en los éxitos recientes de Real Madrid como Thibaut Courtois, siempre con una atajada salvadora en los momentos decisivos, fue un desafío difícil para un hombre de hielo como el ucraniano, que comenzó de la peor manera la eliminatoria ante Manchester City, se recompuso primero en Madrid y ayer se consagró al atajar dos penales en la definición que clasificó a su equipo.

Lunin estuvo cerca de irse en el último mercado, pero decidió aguantar un año más pese a la llegada de Kepa Arrizabalaga. Pocas oportunidades pero un crecimiento contínuo al trabajar al lado del mejor arquero del mundo (Courtois) en los últimos años lo motivaron.

mo el ucraniano, que comenzó de la peor manera la eliminatoria an- aprovechó cada ausencia de Kepa nin también acertó.

por problemas físicos. Desde el triunfo con el arco en cero en el duelo ante Cádiz (lo consiguió en 12 de los 26 partidos que jugó en la temporada), pasó a ser el titular.

Y ayer, en la tanda de los penales, Lunin -que tuvo responsabilidad en el primer tanto de Manchester City en el 3-3 de la ida- le adivinó primero la intención a Bernardo Silva: se quedó parado en el medio del arco. Pero la explosión llegó en el tercer remate de la serie. El croata Mateo Kovacic abrió el pie y Lunin también acertó. ■



Aquí estoy yo. Lunin se quedó parado y le atajó el disparo a Silva. AFP

Deportes 39

# Bayern Munich acertó un cabezazo y tiene todas las fichas puestas en la séptima

El conjunto alemán, que ganó seis veces el máximo torneo europeo de clubes, dejó afuera a Arsenal.

MUNICH, ALEMANIA. ESPECIAL

Bayern Munich le ganó por 1 a 0 a Arsenal (3 a 2 el global) en el Allianz y se clasificó semifinalista. Joshua Kimmich fue el autor del gol a los 18 minutos del segundo tiempo.

El equipo alemán llegó hasta esa instancia de la competencia europea de clubes más importante por primera vez desde 2020 cuando se consagró campeón en una edición especial que estuvo marcada por la pandemia y se definió con el Final 8 a partido único en Lisboa.

Tras el empate 2-2 de la semana pasada en Londres, el equipo de Mikel Arteta, que continúa en la lucha por la Liga Premier -está igualado con Liverpool, ambos dos puntos debajo de Manchester City a cinco fechas del final del campeonato-, le disputó el balón al de Tomas Tuchel en la mitad de la cancha y así se dividieron el dominio, especialmente durante el primer tiempo.

De hecho, las ocasiones más claras durante los primeros 45 minutos fueron para el conjunto inglés. A los 28, de media distancia, Martin Odegaard obligó a una buena reacción de Manuel Neuer. Su remate se desvió en un defensor, pero el arquero se acomodó caminando de rodillas dentro del área chica y despejó el peligro.

Aunque también el local tuvo sus chances, principalmente a través de las rápidas transiciones de



Joshua Kimmich y Harry Kane.

defensa a ataque. Un disparo interceptado del marroquí Noussair Mazraoui cuando el reloj marcaba los 23 minutos y otro desde afuera del área de Jamal Musiala apenas 60 segundos después pudieron darle la ventaja. Pero la serie siguió empatada.

A diferencia del resto de las series de los cuartos de final, que destacaron por la abundancia de goles, Bayer Munich y Arsenal no tomaron grandes riesgos durante la primera parte conscientes de lo mucho que estaba en juego y el partido se animó tras el paso por el vestuario. El ganador gozó de una clara doble ocasión apenas comenzado el complemento: primero Leon Goretzka mandó un cabezazo al travesaño y en el rebote el portugués Raphael Guerreiro se encontró con el palo derecho de Aaron Rasmdale.

La insistencia tuvo su premio con el cabezazo de Kimmich, quien aprovechó un magnífico centro de Guerreiro, uno de los más desequilibrantes. Nada pudo hacer el arquero David Raya para evitar un gol decisivo en un encuentro muy parejo en el que ambos se repartieron la posesión y las ocasiones de una manera casi simétrica.

Bayer Munich no necesitó el aporte goleador de Harry Kane, el máximo anotador de la temporada en Europa con 39 tantos, y no acusó en exceso las bajas de algunos de sus futbolistas más desequilibrantes como Alphonso Davies, Kingsley Coman o Serge Gnabry. Así, el héroe de la noche fue Kimmich.

Arteta buscó la reacción y mandó a la cancha al belga Leandro Trossard, que suele ser un rebulsivo, y sacó al brasileño Gabriel Jesús para intentar remontar, pero le faltó pólvora a su equipo. En ese momento llegó lo mejor de Bayern Munich, que utilizó la ventaja parcial como un envión para generar las chances de ampliar el marcador.

Con la Bundesliga ya en manos de Bayer Leverkusen y eliminado de una manera prematura en la Copa de Alemania, la Liga de Campeones es el único torneo que puede conseguir en el final de la temporada Bayer Munich, que ganó la Orejona seis veces y busca igualar la línea de Milan, que tiene siete. Para ello deberá eliminar nada menos que a Real Madrid, al máximo campeón de la competencia con 14 títulos.

Tras haber perdido el liderazgo de la Premier el fin de semana con su derrota (2-0) ante Aston Villa, Arsenal agravó su mala racha de resultados con su eliminación. Y vio frustrado su objetivo de llegar a las semifinales de un torneo del que sólo una vez pudo ser finalista hace ya 18 años. ■



40 CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 **Deportes** 

#### A 99 días de los Juegos Olímpicos

# Las incógnitas y los temores de los franceses por París 2024

La ciudad recibirá a 15 millones de turistas, pero sus habitantes pretenden huir durante la cita. Hay alerta por un atentado y por el calor extremo.



#### PARÍS, FRANCIA. CORRESPONSAL

#### María Laura Avignolo

A 99 días de los Juegos Olímpicos de París 2024, hay un "anticlímax" en Francia. El gran evento global no entusiasma en demasía a los habitantes, quienes sienten que la llegada de 15 millones de turistas los van a forzar a cambiar su vida y sus costumbres veraniegas.

El contexto internacional crispado por las guerras en Rusia y Ucrania, y ahora entre Israel, la Franja de Gaza e Irán, ha sumergido al país en **el máximo alerta** del llamado "Plan antiterrorista Vigipirate. Patrullas de militares armados recorren la capital y refuerzan los lugares turísticos, sinagogas y colegios.

Este clima de inseguridad ha forzado al gobierno a emitir un QR para que todos se registren y puedan desplazarse en las zonas de seguridad o visitar a sus familias, amigos o restaurantes en áreas "seguras", a las que de otra manera no podrán acceder. Este operativo comenzará el 10 de mayo y regirá desde una semana antes del 26 de julio, día de la ceremonia inaugural, hasta el 8 de septiembre, cuando terminen los Juegos Paralímpicos.

El temor a un atentado existe porque el ISIS-K, con base en Afganistán, ha amenazado a Francia y ya se han desmantelado ataques. Esa es la razón por la que la teatral ceremonia de inauguración en el río Sena, con 170 barcos y casi 300.000 invitados, está en duda ante el miedo a un ataque. El presidente Emmanuel Macron ahora habla de "un plan B y C" para la ceremonia, como las festividades limitadas a Trocadero e incluso una fiesta en el Stade de France.

"La policía está movilizada a un nivel excepcional. Si hay un lugar donde su hijo estará seguro, es allí", le dijo Macron el lunes a un oyente de RMC preocupado por ver a su hijo asistir a la ceremonia de apertura. "¡Son una vez cada 100 años los Juegos Olímpicos!" insistió.

Los migrantes fueron desplazados al interior de Francia para "no ser vistos", según su sensación. Sin avisarles a los alcaldes, comenzaron a llegar ómnibus con familias a Orleans, Lyon y los pueblos de la



En obra. En París levantan estructuras que serán utilizadas durante los Juegos Olímpicos. NOEL SMART



En bici. La alcaldesa Anne Hidalgo es enemiga del auto. NOEL SMART

Mientras que los "bookinistas", quienes hace 400 años venden libros viejos a la vera del Sena, ganaron la batalla y no se verán obligados a desmontar sus cajas verdes durante los Juegos Olímpicos.

Los balcones de los edificios a lo largo del Sena se alquilan y se disputan. Pero existe el peligro de derrumbe porque son viejos y no soportan más que 360 kilos. Nadie está controlando esos alquileres. Pero sí se preocupan por los puentes que cruzan el Sena para que no estén superpoblados y se produzca un accidente.

Macron refuta la idea de que el

ción deportiva" sería un fracaso. Las tradiciones educativas enciclopédicas francesas están lejos del espíritu deportivo que rige en las escuelas británicas. Pero Macron espera situar la práctica deportiva "en el centro del proyecto de nación" para transmitir los valores que representa: respeto, tolerancia y confianza en uno mismo. Y reafirmó su objetivo de colocar al país entre los cinco primeros en el medallero de los Juegos.

¿Será Macron uno de los portadores de la antorcha olímpica? "Veremos si alguien me invita", dijo. La llama se encendió anteayer en inspirada en la antigüedad. Es el inicio de un periplo que finalizará en Paris el 26 de julio. "Seré un espectador asombrado", dijo el jefe de Estado, quien estará en Marsella el 8 de mayo cuando llegue el fuego.

Eso sí, Macron reconoció que las personas con movilidad reducida no podrán desplazarse fácilmente en Paris o la Ile de France. Explicó que la red de transporte público tiene puntos fuertes y débiles. Es el subte más denso del mundo pero uno de los más antiguos. Los pocos ascensores de los Metros están "fuera de servicio" y las personas con discapacidad deberán confrontar las vertiginosas escaleras.

Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador, dejó en claro que "el 100% de las sedes tendrán transporte público y accesible para personas con discapacidad".

La calidad de los ríos Sena y Marne serán "uno de los mayores legados de los Juegos", según el presidente. Pero una respetada ONG sostiene que están contaminados con materia fecal, a pesar de los enormes filtros colocados en las cercanías de la Gare de Austerlitz.

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se promocionan como los más "verdes" de la historia, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono a más de la mitad en comparación con Londres 2012 v Loire, sin alojamiento previsto. deseo de hacer de Francia una "na-Olimpia, Grecia, en una ceremonia Río de Janeiro 2016. Desde la lim-zó la cuenta regresiva. ■

pieza del Sena hasta la peatonalización de calles concurridas, la alcaldesa Anne Hidalgo quiere que "sean ejemplares desde el punto de vista medioambiental".

La Villa Olímpica, donde se alojarán 10.500 atletas olímpicos y 4.400 paralímpicos, no tiene aire acondicionado. Las delegaciones se beneficiarán del enfriamiento natural que se ha construido, pero con la amenaza de otro verano récord en París y muertes previas relacionadas con el calor, algunas delegaciones se muestran escépticas.

Un estudio reciente advirtió sobre la posibilidad de que olas de calor de semanas de duración azoten la capital francesa durante los Juegos. Los últimos cinco años han sido sofocantes para París y en julio de 2019 Méteo-France registró una temperatura abrasadora de 42,6 grados en la ciudad. Otro estudio encontró que la ciudad tenía lastasas más altas de muertes relacionadas con el calor entre 854 pueblos y ciudades europeas, en parte por su falta de espacios verdes y por su densa población. Los maratonistas, los tenistas y los jugadores de beach volley son considerados vulnerables a los efectos del calor extremo.

La obsesión de la alcaldesa Hidalgo contra el auto está dando resultados. A pesar del odio que le tienen los taxistas, los repartidores y los parisinos a sus políticas no consultadas con la ciudadanía, no habrá autos circulando mayoritariamente en la ciudad y los taxis planean vacaciones de verano lejos de París.

Un estudio revela que los parisinos utilizan más la bicicleta que el coche. No hay otra alternativa: la ciudad se convirtió en una masiva obra en construcción en las calles, hasta volverlas intransitables. Recorrer París puede significar perder dos horas manejando.

"¡Esta alcaldesa es el diablo! Yo perderé mucho dinero, pero me voy a mi casa de la playa en Túnez. Conducir en París será lo más parecido al infierno. Ya lo es. Nadie se va a quedar aquí", explicó Ahmed, un taxista francés de origen tunecino que piensa partir en julio y regresar en septiembre.

Investigadores del Instituto de la Región de París descubrieron que el 11 por ciento de los viajes de los parisinos se hacen en bicicleta, en comparación con el 9 por ciento en auto, el 44 a pie, el 34 en transporte público y el 2 en motos.

Los Juegos Olímpicos deberían costar entre tres y cinco mil millones de euros salidos del erario público. Los parisinos van a recibir los Juegos en plenas vacaciones. Muchos han alquilado sus departamentos a un valor de entre 12.000 y 30.000 euros la semana y se irán a las playas de la costa Sur, de España o de Grecia hasta que finalicen.

A 99 días de París 2024, comen-

**Deportes** CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

LeBron James, Curry y Durant liderarán a las estrellas de la NBA.

# Estados Unidos, con un auténtico Dream Team

LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant liderarán a la todopoderosa Selección masculina de básquetbol de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego de que se filtrara en los medios una lista con once de los doce jugadores que formarán parte del combinado de barras y estrellas para la cita olímpica, ayer se terminó de hacer oficial.

Además de LeBron (Los Angeles Lakers), Curry (Golden State Warriors) y Durant (Phoenix Suns), estarán en la capital francesa Anthony Davis (Lakers), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Devin Booker (Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jayson Tatum (Boston Celtics), Jrue Holiday (Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat) y Tyrese Haliburton (Indiana Pacers).

El último en sumarse a esta imponente nómina fue Kawhi Leonard, de Los Angeles Clippers, quien terminó imponiendose frente a otras superestrellas que buscaban un lugar: Paul George (Clippers), Paolo Banchero (Orlando Magic), Mikal Bridges (Brooklyn Nets) y Jalen Brunson (New York Knicks).

Durant y Carmelo Anthony son los únicos basquetbolistas varones que ganaron tres oros olímpicos. El crack de los Suns ganó el Mundial 2010 y es el líder olímpico de su Selección en puntos (435) y promedio de tantos (19,8). En cambio, será la primera vez en unos Juegos para Curry, campeón mundial en 2010 y 2014.

LeBron se llevó el bronce en 2004, cuando cayó frente a la Argentina en semifinales, y se repuso ganando el oro en Beijing 2008 y Londres 2012. Es el tercer goleador histórico de su país en Juegos (273 puntos).

Claramente el equipo que eligió Steve Kerr se puede considerar un Dream Team, el nombre bien ganado que adoptó esta Selección desde que en Barcelona 1992 juntó a los mejores de la historia: Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing, David Robinson, Scottie Pippen, Charles Barkley, Clyde Drexler, Karl Malone, John Stockton, Chris Mullin y el universitario Christian Laettner.

Desde aquel equipazo, Estados Unidos conquistó todas las medallas olímpicas de oro, excepto en la cita de la capital griega, cuando la Generación Dorada del básquetbol argentino hizo historia de la mano de Manu Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto y compañía.

La delegación estadounidense está integrada por 12 All Stars de la NBA y cuatro Jugadores Más Valiosos y seis campeones de la mejor liga del planeta.

"Mi cuerpo técnico y yo nos sentimos honrados de entrenar a este increíble grupo de jugadores en nuestra búsqueda del oro olímpico en París-dijo Kerr-. Planeamos representar a USA Basketball con la máxima clase y esperamos hacer que nuestro país se sienta orgulloso".■



Estrellas. Lebron James y Stephen Curry, camino a París. AFP

#### **Tenis**



Con la idea clara. "Tengo que ser prudente con mi cuerpo", reconoció Rafael Nadal en Barcelona. EFE

# Nadal piensa en Roland Garros: "En París, que sea lo que Dios quiera"

El español perdió en Barcelona ante De Miñaur. No quiso arriesgar su físico para llegar bien a su "segundo hogar".

BARCELONA, ESPAÑA, ESPECIAL

Rafael Nadal se despidió del ATP 500 de Barcelona al caer ante el australiano Alex De Miñaur, 11° del mundo, por 7-5 y 6-1 en la segunda ronda, para poner fin a su aventura de regreso a las canchas, tras una inactividad de 102 días. Y sus palabras tras la derrota dejaron ver que para el mallorquín el final del camino está muy cerca. Y aunque no lo haya confirmado, todo indica que Roland Garros será escenario de su adiós definitivo. O en el Grand Slam parisino o en los Juegos Olímpicos, que se jugarán allí.

"Hoy no era el día en que tenía que darlo todo y morir. Voy a tratar de ir jugando más y más. Y en París, que sea lo que Dios quiera. Allí espero ser competitivo. Ese sí que es el momento", reflexionó.

"Seguiré mi camino y al final esto es tenis, deporte. Van pasando las generaciones y vendrán otras. Tuve la suerte de escribir una bo-

nita historia en este certamen, que no se había hecho. Tengo la tranquilidad de haberlo dado todo siempre. Soy consciente que todo tiene un principio y un final, no es un drama. Y le pude decir adiós al torneo jugando", continuó quien se fue ovacionado por el público.

De Miñaur venía de alcanzar los cuartos de final en Montecarlo (perdió con Djokovic) y acumula un récord de 23-7 en esta temporada. Lo que llamó la atención fue el

#### **FESTEJÓ TRUNGELLITI**

El santiagueño Marco Trungelliti consiguió en Barcelona una de las mejores victorias de su vida: derrotó al chileno Nicolás Jarry, 22° del ranking mundial por 7-6 (7-5) y 6-3. Fue su tercera victoria frente a un top 32 y es la primera vez que jugará los octavos de final de un ATP 500.

marcador del segundo set, tras un primer parcial peleado.

En el capítulo inicial, el español levantó un 1-3 e igualó 3-3, y el australiano recién pudo sacar ventaja otra vez en el 11° game (6-5) y lo cerró luego con su saque. El segundo, otra historia: Rafa sostuvo su saque en el primer game y luego todo fue un monólogo de De Miñaur.

"No puedo pasar de no sacar en tres meses a hacerlo aquí de manera normal durante dos horas. Hay que ser realistas. No me puedo permitir jugar un partido de tres horas a un nivel competitivo. Es lo que hay", analizó.

Y concluyó: "Hoy no es el momento para buscar heroicidades. Hay que hacer las cosas de la manera más prudente y lógica. Todos éramos conscientes de que lo principal era jugar priorizando la salud, sin tomar ningún riesgo, aunque esto vaya un poco en contra de mi filosofía y mi forma de entender el deporte, que es yendo al límite". ■

#### La TV

#### 8.00 STAR +

#### TENIS

En vivo.

ATP DE BARCELONA Y BUCAREST Los partidos de los octavos de final.

#### 10.30 ESPN 3

#### TENIS

ATP ESTA SEMANA

La intimidad del circuito masculino.

#### 16.00 TYC SPORTS FÚTBOL

COPA ARGENTINA

Dep. Maipú-Juventud Unida. Vivo.

#### 20.00 TYC SPORTS BÁSQUETBOL

LIGA NACIONAL

San Lorenzo-Unión. En vivo.

#### 22.00 TYC SPORTS VÓLEIBOL

LIGA ARGENTINA

Policial-Ciudad. La final. En vivo.

# Spot

#### Cine





THE NEW YORK TIMES, ESPECIAL

lex Garland responde a la pregunta: ¿Por qué hacer una película sobre la guerra civil hoy? Uno de los momentos más in-

quietantes de Guerra civil, la nueva película dramática de Alex Garland, tiene forma de pregunta. Un soldado, apretando el gatillo de su fusil de asalto, se enfrenta a un grupo de periodistas aterrorizados: "¿Qué clase de estadounidense es usted?", pregunta.

Esa pregunta, y su impulso subyacente de dividir y demonizar, es la razón por la que Garland hizo una película muy esperada y ya muy debatida sobre la implosión de los Estados Unidos. Guerra civil, que se estrenó el viernes en los Estados Unidos, y hoy llega a los cines de la Argentina, advierte contra los peligros del partidismo extremo, dijo Garland en una entrevista reciente: los horrores que pueden ocurrir cuando los ciudadanos estadounidenses. o cualquier otro grupo de personas, se vuelven contra sí mismos.

"Creo que la guerra civil es sólo una extensión de una situación", dijo Garland, el director británico de 53 años detrás de Ex Machina y Men. "Esa situación es la polarización y la falta de fuerzas que limiten la polarización".

En la película, las divisiones de los Estados Unidos estallaron en caos. Flotas de helicópteros patrullan los cielos y las explosiones sacuden las principales ciudades, mientras las fuerzas secesionistas del oeste, incluidas las de Texas y California, avanzan sobre el presidente, un autoritario de tres mandatos que ha disuelto el FBI y lanzado ataques aéreos contra compatriotas.

Si la polarización es uno de los venenos causantes de este brote, Garland ve en la labor de una prensa libre e independiente, uno de los antídotos. Su película concibe el cuarto poder como un freno al extremismo y al autoritarismo.

"Algo terrible, me parece, le estuvo ocurriendo a la prensa", dijo Garland, cuyo padre fue caricaturista político y creció charlando

con periodistas en la mesa. "Quería poner a los periodistas como los héroes", añadió.

Los héroes, en este caso, son la curtida fotógrafa de guerra Lee Smith (Kirsten Dunst); una aspirante a fotoperiodista, Jessie Cullen (Cailee Spaeny); y los periodistas interpretados por Wagner Moura y Stephen McKinley Henderson. Mientras viajan a Washington D.C.



#### Uno de los mayores controles y equilibrios que tiene el gobierno es la prensa. Pero ha sido demonizada".

para entrevistar al presidente, la película muestra a los Estados Unidos devastados por la guerra a través de los objetivos de sus cámaras.

Al principio, Jessie retrocede ante las atrocidades que ve, pero bajo la tutela de Lee, se convierte en el tipo de periodista que Garland admira: alguien capaz de registrar la muerte y la destrucción sin interferir ni emitir juicios. Pero, ¿su transformación es valiente o deshumanizadora? ¿Cuántas monstruosidades puede uno observar pasivamente sin convertirse también en un monstruo?

Cerebral y filosófico, muy atento a los matices, Garland parece disfrutar con estas complejidades. Una entrevista con él, en una sala de la oficina de A24 en Nueva York. parece a veces un curso intensivo de ciencias políticas, que abarca desde sus temores acerca del auge del fascismo hasta explicaciones sobre el declive de la democracia liberal, pasando por sus razones para que Texas y California unieran fuerzas en la película. A continuación, partes de la conversación.

#### -Hábleme de la época en la que escribió esta película, en 2020. ¿Qué lo inspiró?

-Si pienso en 2020, el discurso era casi idéntico al de hoy. Lo extraño es que haya cambiado tan poco. Donde hay cambios, algunos son para peor. En general, diría que esta película trata de los equilibrios: la polarización, la división, la forma en que la política populista conduce al extremismo, dónde acabará el propio extremismo y dónde está la prensa en todo eso. Una de las cosas que realmente me preocupaba hace cuatro años era que resultaba perfectamente obvio que había periodistas realmente buenos haciendo un buen trabajo.

#### -El rol de la prensa era su principal interés.

-Lo que me interesaba, y esto viene ocurriendo desde hace tiempo, es la poca tracción que tenía. Si se trata de una película sobre controles y equilibrios, uno de los mayores controles y equilibrios que tiene el gobierno es la prensa. Pero la prensa necesita confianza para que eso funcione. Ha sido socavada y demonizada en parte por fuerzas externas e internas.

#### -¿Está diciendo que la prensa debe ser un freno a la polarización?

-No se supone que lo sea, lo es. Esa es su función. Cuando digo fuerzas externas e internas que socavan el periodismo, una fuerza externa podría ser el contexto de las redes sociales, todas esas otras voces y el poder que tienen esas voces. También podría haber una fuerza externa en forma de un político influyente que socava los medios de comunicación. Pero una fuerza interna podría ser si organizaciones de noticias grandes e importantes se inclinan deliberadamente hacia

CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 Spot



Catástrofe. La película tiene una gran producción y efectos visuales.

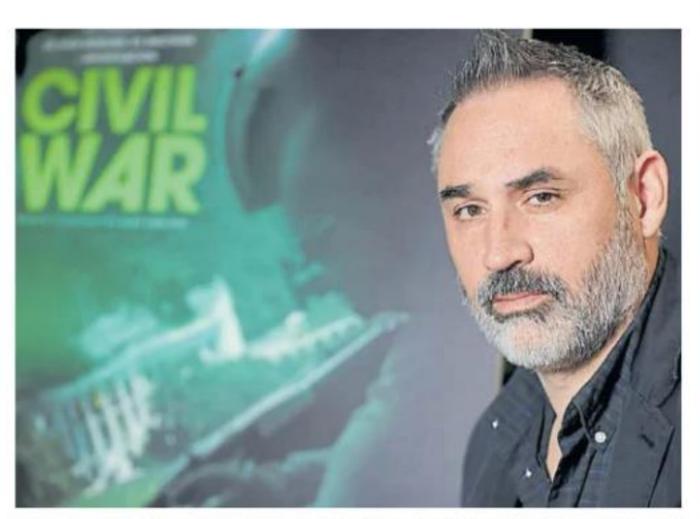

Cerebro. El británico Garland tiene a "Exterminio" y "Men" en su CV. EFE

la parcialidad. Y empiezan a predicar a un coro, porque eso es lo que el coro quiere oír. Entonces todos los coros circundantes dejan de confiar.

#### -¿Así que esta película podría verse como una defensa de la objetividad en el periodismo?

-La película presenta a cronistas a la antigua usanza, en contraposición a periodistas tendenciosos que esencialmente producen propaganda. Son periodistas, y la película intenta funcionar como esos periodistas. Una de las reporteras es muy joven, pero utiliza una cámara de 35 milímetros, que es el medio de fotoperiodismo de una época en la que la función social de los medios de comunicación se comprendía y aceptaba mejor.

#### -Pero ahora están muy desprestigiados.

-Le dije a alguien que trabaja en la industria cinematográfica: "Quiero hacer una película sobre periodistas en la que los periodistas sean los héroes". Me dijeron: "No hagas eso, todo el mundo detesta a los periodistas". Eso encierra un problema muy profundo. Decir que detestás a los periodistas es como decir que detestás a los médicos. Necesitás médicos. No se trata de que

te gusten o no los periodistas, los necesitás, porque son el contrapeso del gobierno.

#### -La película también retrata algunos de los efectos adversos del periodismo de guerra en los propios periodistas.

 -Una de las extrañas transacciones que existieron para los periodistas, pero especialmente para los fotógrafos de guerra y los corresponsa-



#### Si organizaciones de noticias grandes se inclinan hacia la parcialidad, todos dejan de confiar".

les de guerra, es que como individuos tienen que pagar un precio. Porque hay que pagar un precio por hacer eso. ¿Cuál es la función de un fotógrafo en las noticias? Conseguir una imagen que resuma un momento. Yo diría que el periodista de la película llegó a hacer su trabajo maravillosamente, a un precio personal.

#### -¿Por qué unió a los estados de Texas, de tradición republicana, y California, de tradición demócrata, en una alianza?

-Por dos razones. Una es para evitar una lectura rápida y perezosa. Quitá eso de la mesa, no podés tenerlo. Pero hay una razón más importante. Estoy provocando la pregunta: ¿por qué están juntos? ¿Es porque soy británico y soy tan estúpido que no me doy cuenta de que están en dos espacios políticamente diferentes? Me doy cuenta de sus diferencias. Pero ¿qué sería tan importante como amenaza que la polarizada política entre Texas y California se viera de repente como menos importante que la amenaza?

#### -¿Qué acogida tuvo esta idea?

-En cuanto se publicó el trailer, la gente dijo que no hay términos bajo los cuales estos dos estados pudieran unirse. Lo que en sí mismo es una representación muy clara de la locura de la política polarizada. Hay muchas cosas en las que Texas y California están de acuerdo. Podría trazar líneas entre todos estos puntos, pero no lo hago. La película intenta actuar como los reporteros de antes, no ser parcial. Si informás sobre un asesinato, ¿te negás a juzgarlo? No, sólo informás.

#### -¿Por qué omitió deliberadamente tantos detalles sobre la guerra civil en la película, sobre la política de los dos bandos, y por qué no se trata explícitamente de un conflicto entre liberales y conservadores?

-Entonces sería un tema que sólo se relacionara con este país, pero no lo es. Se puede ver ahora mismo en Israel. Se puede ver en Asia, en Sudamérica, en Europa; se puede ver en mi propio país. Ahora bien, si se habla de polarización, extremismo, el cuarto poder, todas esas cosas, ¿sería sensato entablar una conversación entre republicanos y demócratas que cierre inmediatamente la otra mitad? ¿Sería al menos cierto?

#### -¿Cuál es la respuesta?

-No puede ser del todo cierto, porque de lo contrario no se aplicaría a todos estos otros países. Ahora bien, entiendo por qué la gente quiere que sea así, exactamente por la razón por la que algunas de estas organizaciones de noticias han tenido tanto éxito: si predicás al coro, el coro lo entiende.

#### Oí decir que tiene previsto dejar de dirigir. ¿Es cierto?

-No me voy a retirar. Trabajo como guionista, y los guionistas siguen participando en la producción cinematográfica. Son papeles diferentes y dirigir conlleva ciertos deberes y obligaciones. Me interesa una forma particular de colaboración, que resulta de trabajar con otro director en lugar de ser el propio director.

# Con resonancias para los argentinos

Transcurre en Estados Unidos, pero refleja una situación global.



En la mira. Estados del oeste se enfrentan al gobierno federal.

#### "Guerra civil"



Muy buena

Acción/Suspenso. EE.UU., 2024. Título original: "Civil War". 109', SAM 16 R. De: Alex Garland. Con: Kirsten Dunst, Wagner Moura. Salas: IMAX, Cinemark Palermo, Hoyts Unicenter, Cinépolis Recoleta y Pilar, Showcase Belgrano.

#### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

A los estadounidenses, ver en la pantalla a compatriotas enfrentados, en pie de guerra y cometiendo asesinatos y atrocidades varias les revuelve el estómago. Es lo que pasa en Guerra civil, que lideró la taquilla del fin de semana en Norteamérica.

Todo sucede en un futuro distópico, como en El cuento de la criada, con unos Estados Unidos divididos por una nueva guerra de Secesión, con el liderazgo de California y Texas en contra de la investidura presidencial.

Pero la de Alex Garland, un cineasta británico que dirigió Ex Machina, no es una sencilla película de acción, porque incluye a un grupo de periodistas que se juegan la vida cubriendo los enfrentamientos.

Allí están dos cronistas de la agencia Reuters: Lee, fotógrafa (Kirsten Dunst), y Joel, un reportero (el brasileño Wagner Moura, de Tropa de élite y Narcos), más un veterano de The New York Times al que le cuesta trasladarse (Stephen McKinley Henderson). Se les sumará una joven fotógrafa (Cailee Spaeny), que es apaleada en una revuelta en Nue-asesinar al presidente.

va York, cuando los ciudadanos reclamaban agua.

Si tenían bastante para retratar en la Gran Manzana, el objetivo de Lee y Joel es llegar hasta Washington, a la mismísima Casa Blanca, para entrevistar al presidente. "No le queda ni un mes de vida", asegura Joel, porque los secesionistas están avanzando.

Entonces, Guerra civil se debate entre mostrar las represiones de los militares de uno y otro lado, crímenes de guerra y las relaciones del cuarteto protagónico, que no puede creer lo que están viendo sus ojos.

Y donde la película falla es precisamente en esa relación entre los colegas. Cuando Garland, autor del guion, los exhibe charlando, se nota cierta desconexión sentimental en el grupo.

Lo que hace Guerra civil, y tal vez de allí su éxito, es que pone el enfrentamiento en territorio estadounidense. Cuando en el camino hacia Washington entren a una tienda de ropa, la mujer los atiende como si nada hubiera sucedido, porque decidió mantenerse al margen del conflicto, algo que Joel parece no tolerar ni si quiera entender.

En un rol episódico, pero importante y fuerte, aparece Jesse Plemons (esposo de Kirsten Dunst, con quien ya trabajó en Fargo y El poder del perro), que tiene un personaje de aquellos que resultan difícil de olvidar cuando termina la proyección.

La película dividirá aguas en los Estados Unidos, pero mucho de lo que vemos en la pantalla los argentinos lo hemos visto en nuestras calles, exceptuando el deseo de los revolucionarios de Spot CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

#### Lírica



Desatada. Se trata de una versión que revisita la que produjera Marcelo Lombardero en 2019.

# "Ariadna en Naxos", del drama a la comedia

La obra de Richard Strauss es una extraña mezcla de ópera seria y comedia. Carla Filipcic Holm la interpreta.

#### "Ariadna en Naxos"

00000

Muy bueno

Ariadna en Naxos **Autor Richard Strauss Director** Günter Neuhold Régie Marcelo Lombardero Sala Teatro Colón, Gran Abono. Repite mañana.

#### Laura Novoa

Especial para Clarín

Ariadna en Naxos con música de Richard Strauss y libreto de Hugo von Hofmannsthal abrió la temporada lírica en el Colón, en una reposición de la producción de Marcelo Lombardero de 2019, con la Orquesta Estable bajo la dirección de Günter Neuhold.

La obra en un prólogo y un acto es una extraña mezcla de ópera seria y ópera cómica, teatro y ópera. En el prólogo se establece el escenario para el drama que está a punto de desarrollarse: un rico mecenas encarga la representación de la tragedia de Ariadna junto con una ópera cómica. Pero debido a limitaciones de tiempo, exige que ambos eventos se combinen en una sola actuación, lo que crea tensiones entre los artistas y los organizadores. Un compositor y su maestro, divas y comediantes, entre los que se destaca Zerbinetta, se mez- irreprochable vocalmente en su del Teatro Colón.

clan en el prólogo y discuten sobre el arte serio y el entretenimiento. En la segunda parte, la ópera se sumerge en la representación de la tragedia de Ariadna, y es como si el público asistiera al espectáculo en la casa del mecenas, a modo de teatro dentro del teatro.

La ópera tiene la capacidad de resonar con el público de diversas maneras. Y la decisión de Lombardero de traer el conflicto entre artistas serios y cómicos, reemplazar los artistas de la commedia dell'arte por personajes de medio pelo de la comedia musical, funciona muy bien. En el prólogo, los diálogos y el ritmo vertiginoso de la acción, tuvo una dinámica teatral de mucha agilidad. Sin embargo, la calidad actoral de los personajes antagónicos, el Compositor y Zerbinetta, fue poco convincente.

En la versión original, el rol del compositor en el prólogo es interpretado por una mujer travestida, una soprano con buen dominio de todos los registros. Para desambiguar el rol, Lombardero transforma al compositor en compositora.

La mezzosoprano Laura Grecka (reemplazó a Tamara Gura) como la Compositora, tuvo un desempeño vocal irreprochable. Pero expresó superficialmente los cambiantes estados anímicos cuando siente su arte amenazado por la vulgaridad de los artistas populares. Ekaterina Lekhina también fue aria, aunque sin descollar, compuso una Zerbinetta algo desabrida y surgió poco del desparpajo del personaje. Tal vez a la marcación orquestal de Neuhold le faltó pimienta para estimular los destellos del personaje.

En la segunda parte, la escenografía y el diseño de vestuario de Luciana Gutman ayudaron a remontar vuelo. Y en esta puesta, el funcionamiento del dispositivo escénico (gran trabajo de Diego Siliano) ayudó a la comedia y funcionó también como cámara acústica, resolvió de manera inteligente el problema que plantea la sala del Colón para una ópera de formato camarístico.

La Ariadna/Prima Donna de Carla Filipcic Holm fue extraordinaria, una vocalidad perfecta y llena de matices actorales. Y la orquesta iluminó muy bien los detalles de la partitura y subrayó los deslizamientos de carácter que la música replica entre los artistas serios de ópera versus la informalidad de los comediantes.

#### **ESTA NOCHE**

Hoy a las 20 podrá verse en vivo la función de la ópera Ariadna en Naxos a través dela página www.teatrocolon.org.aryenlas cuentas de Facebook y YouTube

#### Cine

# "Amor sin tiempo", ¿como no habrá otro igual?

Léa Seydoux protagoniza un drama romántico de ciencia ficción.

#### "Amor sin tiempo"

Buena

Drama romántico / Ciencia ficción. Francia, 2023. Título original: "La bete". 146', SAM 13. De: Bertrand Bonello. Con: Léa Seydoux, George MacKay, Guslagie Malanda, Martin Scali.

#### Pablo Scholz

pscholz@clarin.com

Otra película futurista se estrena hoy en la Argentina, bajo el título de Amor sin tiempo-algo más lavado que el original, La bete, o sea La bestia- está llena de extravagancias. En la película de Bertrand Bonello, la estrella es Léa Seydoux, cuyo personaje curiosamente tiene el mismo nombre que la actriz de La vida de Adèle y Spectre tuvo cuando trabajó con Woody Allen en Medianoche en París: Gabrielle.

Es un drama romántico de ciencia ficción, con un mensaje explícito ("no tengas emociones y gustarás a todos"). Los protagonistas, Gabrielle y Louis (George MacKay, el de 1917) volverán a encontrarse entonces en el tiempo, una y otra vez, del pasado al presente y viceversa.

Pero las transmutaciones no son gratuitas, porque los sentimientos que se quieren ocultar afloran, y la manera de relacionarse será, cómo decirlo, algo complicada.

La sinopsis indica que, en un futuro cercano, por 2044, donde las emociones se han convertido en una amenaza, Gabrielle después de muchas idas y vueltas, se

anima a purificar su ADN mediante una máquina que "la sumergirá en sus vidas pasadas y la liberará de todos los sentimientos". Así que la vemos en distintos momentos de su vida, pero siempre con la misma edad, y en diferentes años y siglos. Será concertista de piano, actriz y/o modelo, fabricará muñecas, dejará a su esposo por un joven (MacKay). La irrupción en el futuro de la inteligencia artificial, tras una guerra de la que poco se habla, está metida sin presión en la historia.

La película, que tuvo su première mundial en la última edición del Festival de Venecia, en septiembre pasado, habla a los gritos de la profunda necesidad de amar, aunque el miedo lleve a los protagonistas a tomar distintas decisiones, entre lo visceral y lo aparentemente irracional.

Bonello, el director que suele ser bastante desaprensivo con sus protagonistas, desde El pornógrafo, su opera prima, pasando por Saint Laurent, Nocturama y L'Apollonide, entrega una historia que no por la confusión por momentos llega al límite del aburrimiento, sino por las parrafadas, los diálogos extensos e irrelevantes. Hay imágenes impresionantes, y la bella Seydoux está el 99% del tiempo en pantalla, sufriendo, imaginando, llorando y gritando.

Pero es MacKay el que sorprende, pasando por una transformación del pasado al presente.

Lo hace con un cambio de posición física, pasando a la rigidez y el temor resentido. Esto último, otros de los temas que aborda Bonello en esta ambiciosa y algo larga película sobre un amor como no habrá otro igual.■



El fuego eterno. Gabrielle y Louis, viajantes a través del tiempo.

Spot 4

#### Cultura

Veronica Raimo habla de su premiada novela "Nada es verdad", de la autoficción y del lado B de las familias.

# "No se puede contar de forma transparente la propia historia"



Visita. Destaca a varias escritoras argentinas, entre ellas, Samanta Schweblin y Mariana Enriquez.



Carola Brandariz Especial para Clarín

eronica Raimo ha tenido una noche de insomnio al igual que las que padece su protagonista y alter ego de la novela Nada es verdad, su primera obra traducida al español, que le ganó el premio Strega Giovani y el quedar entre los preseleccionados para el Booker Internacional. De visita en la Argentina, en donde pasó por Córdoba y Buenos Aires, Raimo conversó con Clarín sobre el libro, que mezcla lo autobiográfico con lo ficcional para contar una historia de crecimiento y descubrimiento del deseo de una protagonista que debe lidiar con una madre obsesiva, un padre colérico y un hermano genio.

-Quisiera empezar por el título Nada es verdad. Tu libro pone en cuestión el rol de la verdad en la autoficción y dice que uno inventa un poco su propia memoria. ¿Fue ese un punto de partida para la novela?

-En realidad, en italiano tiene



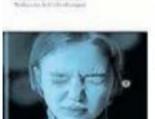

Nada es verdad Ed. Libros del Asteroide 216 páginas \$ 21.500

también un doble sentido, un juego de palabras con mi nombre. La idea era hacer una memoir en la que no hay nada de verdad, porque en el fondo no se puede contar de forma completamente transparente la propia historia, y tampoco hay nada di Vero, como diciendo nada de mí. Un poco sí fue el punto de partida, en el sentido de que quería escribir una memoria cómica en la que se pusiera en discusión el mismo hecho de que se pueda confiar en la memoria como instrumento para contarnos a nosotros mismos porque es un instrumento demasiado frágil y manipulable.

#### -¿Cómo relacionás con la tarea más amplia de un escritor ese juego con la mentira y la verdad?

-Para mí cualquier forma de escritura es una forma de ficción. Hay una escritora que amo mucho, Joan Didion, que, en un ensayo-de hecho, es mi ensayo de referencia-. Sobre tener un cuaderno de no-

tas, cuenta que escribe siempre cosas pequeñas en este cuaderno y después no sabe bien con la distancia del tiempo a qué se refieren esos apuntes, pero también, precisamente, esta distancia un poco le permite reconstruir de manera imaginativa. Y ella dice que su familia le reprocha siempre por contar un montón de mentiras. Pero. también esto, es decir, la memoria distorsionada que tenemos de las cosas, quizás recordar qué comimos, no sé, spaghetti y en realidad habíamos comido pizza, simplemente el hecho de meter estos elementos ficticios dentro de la memoria, del pasado, es como si así funcionase el detonante para una historia. Y ella dice en este ensayo que en realidad no tiene ninguna importancia cómo han sido efectivamente las cosas o cómo podrían haber sido, no sólo hay una diferencia entre cómo han sido efectivamente o cómo podrían haber sido, sino que esa diferencia no tiene importancia para mis fines. Estos fines, obviamente, son literarios, por lo que aquello que podría haber pasado o lo que pasó de verdad, en el fondo, para la narración ficcional no es tan importante. Ella habla de las sensaciones, las imágenes y todo eso.

-El libro intenta destruir cierta idea romántica del origen de un

### escritor. ¿Era algo que tenías en mente?

-Sí, ese era bastante mi objetivo porque, no sé, me hace sonreir un poco cuando los escritores o escritoras hablan de sí mismos y parece que hubieran tenido esta vocación desde que tenían dos años y la literatura es siempre vista como una forma de salvación, una forma de condenación y hablan de ella en tono súper enfático. Y ninguno habla nunca de, por ejemplo, la condición material de la escritura que a mí me parece mucho más interesante. Es decir, cómo, cuándo se escribe, cuánto dinero se gana, todo lo que es la vida material queda siempre fuera del discurso de la escritura, en el que se habla siempre de demonios, obsesiones. Y no sé, en general, me fastidian todos los tipos de retórica, esta también es una retórica que no soporto.

#### -Varias reseñas resaltan lo humorístico del libro. ¿Por qué pensás que no es tan frecuente que los libros hagan reír?

-Porque para mí, justamente, la comicidad, la escritura cómica es todavía vista como escritura de clase B, en cierto modo, como si para afrontar las cosas importantes, profundas no se pudiera usar el registro cómico. Es de verdad una cosa poco reconocida si pensamos también en los premios literarios, es muy dificil que se los entreguen a libros humorísticos. Yo quería experimentar este registro porque me daba cuenta de que era una voz que un poco tenía adentro y quizás por el mismo prejuicio interiorizado no me había decidido nunca a escribir un libro que buscara ser cómico. Y de hecho, al principio, lo había pensado como un monólogo para el teatro, no como novela. Esto fue antes de la pandemia, después se cerraron los teatros. Yo seguí escribiendo y se transformó en una novela, pero quizás si no hubiera tenido esa legitimación inicial de hacerlo para el teatro y sentirme bien con que había un lugar más protegido para escribir algo cómico, tal vez no lo habría hecho.

#### -La familia es central en tu novela, ¿cómo trabajaste el rol que tiene en la historia?

 -Intenté escribir sobre la familia de una manera que me parecía que no era abordada a menudo por la escritura femenina, donde, al menos en Italia ahora, hay mucho de esta tendencia de sagas familiares y este tipo de herencia que se transmite de mujer a mujer, de bisabuela, abuela, etcétera, como si fuera una historia sólo de grandes secretos contados alrededor del fuego, un tipo de herencia construida alrededor de la complicidad. En mi opinión, hay mucha violencia intergeneracional incluso entre mujeres, y eso fue también lo que intenté contar. Como si en realidad se tratara de un problema de fractura dentro de esta herencia entre mujeres. No

quería contar la familia como un lugar seguro, como un lugar al que regresar, que nos acoge, que nos abraza. Incluso cuando es una familia que intenta proteger, me interesaba tanto mostrar la violencia explícita de una familia, con relatos de abusos, como también la violencia que se da por el pensar que la familia sabe lo que es bueno para vos. Cada vez que pienso que hay alguien que "sabe lo que es bueno para vos" hay una forma de violencia. Es decir, pensar que la gente puede decidir eso en lugar de vos mismo sigue siendo una forma de imposición. Y esto en las familias italianas muy a menudo dura muchísimo en la educación de los hijos. En Italia tendemos a, en el fondo, tener relaciones muy jerárquicas, hasta una edad muy tardía, antes de conseguir despegarnos del papel de hijos con nuestros padres pasan años. Y esto, me doy cuenta, también ha sido mi propia vida, fue realmente un camino de emancipación que probablemente no logré hacer ni siquiera del todo. Así que quise intentar desacralizar esta idea de la familia italiana y esperar que pueda haber relaciones más horizontales y adultas entre las personas.

Raimo señala que si bien "hay temas que vuelven" en la novela, "no hay una estructura propiamente dicha, no es una clásica novela de formación lineal".

#### -En la entrevista que te hicieron como nominada al premio Booker decías que leíste escritoras argentinas, ¿qué has leído y qué te gusta?

-Una escritora que me encanta es Samanta Schweblin. Después, Aurora Venturini, Mariana Enriquez, Camila Sosa Villada. No sé si me olvido de alguna. Eso que podía ser llamado realismo mágico, que a mí nunca me gustó, a mí me parece que en realidad para estas escritoras tiene más que ver con un modo de escribir de la ficción especulativa, o sea, también muy político, tal vez usando elementos weird, de lo extraño, para poder entrar en los discursos de una manera muy política. Ya sea a nivel del imaginario como del estilo, me parecen escrituras muy interesantes.

#### RAIMO, BÁSICO

Roma, 1978. Escritora, guionista y traductora. Publicó las novelas "Il dolore secondo Matteo" (2007), "Tutte le feste di domani" (2013), "Miden" (2018) y "Nada es verdad"; el poemario "Le bambinacce" (2019) y escribió el guion del filme "Bella addormentata", de Marco Bellocchio. 46 Spot CLARIN - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

#### Streaming

### Revelan las primeras imágenes de la serie basada en "Cien años de soledad"

Las caras, las voces y la atmósfera que aquellos que leyeron Cien años de soledad -la obra maestra de Gabriel García Márquez-construyeron en su imaginario se medirán ahora con las que se verán y escucharán en la serie homónima que prepara Netflix, sin fecha precisa de estreno aún, pero con la certeza de que será uno de los hits del streaming de este año. Se sabe que se verá en el segundo semestre de este año y constará de 16 episodios.

Ayer, la plataforma dio a conocer un adelanto, a modo de clip, para verles los rostros a los personajes centrales de esta ficción basada en la genial novela del escritor colombiano que rastrea siete generaciones de una misma familia.

Con la dirección de Laura Mora y Alex García López, Cien años de soledad representa uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de Colombia. Con un equipo técnico internacional, está rodada en español, íntegramente en locaciones colombianas, con el apoyo y la autorización de la familia de Gabo García Márquez, de cuya



Pelotón. Ante el que se para el Coronel Aureliano Buendía.

muerte ayer se cumplieron diez años. En este primer avance, la voz del personaje Aureliano Babilonia traslada el relato a Macondo, con la imagen del coronel Aureliano Buendía ante el pelotón de fusilamiento, el comienzo de la novela.

La historia se remonta al matrimonio de los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que emprenden un largo viaje en busca de un nuevo hogar. Su periplo culmina con la fundación de un pueblo, Macondo. Varias generaciones de la estirpe de los Buendía enfrentarán la locura, amores imposibles, una guerra sangrienta y absurda.

Publicada en 1967, es la obra emblemática de García Márquez, ganador del Nobel en 1982. Vendió más de 50 millones de ejemplares y se tradujo a más de 40 idiomas. ■

#### Horóscopo

#### ARIES

Sinceridad e intuición hacen la dupla perfecta y mejora la comunicación. Las consignas que instala en su trabajo son adecuadas.

#### **TAURO**

Suma su conocimiento a una buena propuesta laboral. Los comienzos dejan en claro la orientación que deberá seguir, inténtelo.

#### **GÉMINIS**

Disponga de los momentos necesarios para definir deseos y objetivos futuros. Importantes ideas definen su búsqueda actual.

#### CÁNCER

Se ha hecho de un buen escenario desde el cual impulsar nuevos desafíos. Sume opiniones diversas y arribe a sus conclusiones.

#### **LEO**

Diseña nuevas estrategias que ponen de relieve cualidades. Se sitúa en un perfil bajo, analice lo cotidiano y apueste a una meta.

#### VIRGO

Puede expresarse mejor, trabaje en otros espacios de diálogo con sus pares. Se mueve intuitivamente y armoniza sus acciones.

#### LIBRA

El cierre de una etapa es propicio para reorganizar las consignas laborales actuales y futuras. Reflexione sobre nuevas ideas.

#### **ESCORPIO**

Logra abrirse paso hacia horizontes renovados. Los consejos ayudan a aumentar las chances de éxito en las decisiones que toma.

#### SAGITARIO

Atraviesa un momento de seguridad, capitalícelo para impulsar proyectos novedosos. Toma decisiones para una nueva etapa.

#### CAPRICORNIO

Las posturas contrapuestas pueden beneficiarlo si logra entenderlas. Ubique objetivos importantes en nuevas realidades.

#### **ACUARIO**

Nuevas propuestas que encuentran una recepción positiva. Lo que funcionó en el pasado puede ser alternativa del presente.

#### PISCIS

La observación es una herramienta para comprender la realidad. El cambio genera iniciativas importantes para sus proyectos.

### LOS MEJORES BENEFICIOS CON 365





-25%

### **ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES**

CON 365 PLUS Todos los días.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. BEBER CON MODERACIÓN. PROHÍBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

# Clasificados



1 ALQ.OF

**DEPTOS A** 

| ZONA               | ) A |
|--------------------|-----|
| BARRIO NORTE       |     |
| FACULTAD DE MEDICI | NA  |
| PUERTO MADERO      |     |
| RECOLETA           |     |



| OFRECIDO ALQUILER | ) |
|-------------------|---|
|                   |   |

DEPARTAMENTOS

Dell Oro 1167194848

RECOLETA 1amb Coc bño \$390mil

RECOLETA 1amb vivienda o apto Las Heras y Bustamante. Solo x whatsapp +5491157630346

| ZONA          | ) в |
|---------------|-----|
| BOTÁNICO      |     |
| PALERMO       |     |
| PALERMO CHICO |     |
| PALERMO VIEJO |     |



OFRECIDO ZB ALQUILER DEPARTAMENTOS

PALERMO 1amb bcón cfte luz sol laundry Guatemala y Aráoz Solo x whatsapp +5491157630346



|       | - | _ | - |    |
|-------|---|---|---|----|
| VENTA |   |   |   | ١z |

#### DEPARTAMENTOS

CONGRESO 3amb 80 metros Todo Luz Piso Excel Oportunidad u\$s 65000 Tratar 15-4178-2293

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

| ZONA            | ) н |  |
|-----------------|-----|--|
| BARRIO P. BUENA |     |  |
| FLORESTA        |     |  |
| LINIERS         |     |  |
| MATADEROS       |     |  |
| P.AVELLANEDA    |     |  |
| V.SARSFIELD     |     |  |
| VILLALUGANO     |     |  |
| VILLA LURO      |     |  |
| VILLA RIACHUEL  | 0   |  |



**OFRECIDO** ZH **ALQUILER** DEPARTAMENTOS

LINIERS 2amb Fte y Cfte impecable (ex porteria) sin expensas ni impuestos \$ 250.000 Av Rivadavia al 11000 inf FARKOUH 4903-6282

OTRAS VIVIENDAS 3 OFREC. R03 HABITACIONESEN CA HABITACIONES EN CASAS

**OFRECIDO** 

MONO Ambiente Bño coc priv Wifi mts Subte Flores TE 1532452983

HABITACION Casa flia II60350483





#### **AUTOMOTOR**

AUTOMOVILES **R15** 

**NACIONALES EIMPORTADOS** 

VENTA

#### **BMW**

BMW 325i 09 4pts baul. Caja de 6ta Manual. Techo cuero Negro Full Full 36000km reales Impecable de Fabrica VTV y Service al dia. Titular. u\$s 23.500 CABA 155-247-8789

**¿QUERÉS UN CRÉDITO PORQUE QUERÉS UN AUTO?** 

**RUBRO 14** 

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com

#### CITROEN

CITROEN C3 10 1.4 full equipo vtv excelente estado 11-3520-8507

Concesionario Oficial

AUTOMOTORES 15 VENTA

PEUGEOT 207 Compact 13 Allure XS 1.4 Nafta 4 puertas Full Full. Gris GNC de 5ta. Titular al dia K113mil Caba u\$s 9.500 VTV al dia recien hecha TE 155-247-8789

TOYOTA Corona 98 TD GL full-full 4p tech baul 1ºm 212mil km tit al dia, de fabr D4.800 155247-8789

> 4x4, PICK UPS, VANS, UTILITARIOS YOTROS

#### VENTA

Vende TE 11-6273-1331 z/Centro





#### **EMPLEOS**

ADMINISTRATIVO experiencia en Facturación y Administracion resi-den zona sur 117003 1881

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

HONDA

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com

#### PEUGEOT

#### TOYOTA

NISSAN Frontier 23 Platinum AT 17.000 km gris plata igual a 0km en garantia \$37millones Particular





**R24 EMPLEADOS** 

#### PEDIDO

CAJERA Super 11-4946-4397

EMPLEADO / A Maxikiosco c/exper y refer Tumo Tarde/Noche z/CABA CV a: 1440drugstores@gmail.com

Servicio



11 26532903 (0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar

SERVICIOS 36 PEDIDO

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

#### **PEDIDO**

CHOFER taxi A/C 1164781012

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Corsa - Voyague- Spin II.64033783

CHOFER con auto o camionetas tipo kangoo remis 1524314935

CHOFER taxi \$35000 con jubilacion y obra social 156213-5559

CHOFER Taxi a cargo 1141641929

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

**OFICIOSY OCUPACIONES VARIAS** 

#### **PEDIDO**

ALBAÑIL AYUDANTE c/exper y refer Pres c/ropa d/trab Diag Norté 938

COCINERO /A titulo c/experiencia en despacho y producción p/restos. CV al WSP 11-4194-9565

LAVADOR Lavaautos \$10.0 Pres. 8h Vier. y Sab. Moreno 4609 Caseros

MECANICO 1135620861

MECANICO p/flota propia c/registro, experiencia compr, residir flores-ta ws 1134284301

MECANICO p/mantenimiento z/oeste solomecanico@yahoo.com

MOZO y Mozo mostrador c/exp y ref CV a: ladessopersonal@gmail.com

PANADERO y Facturero c/exp real. Av Cabildo 829 CABA. 47721966

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA PA-NADERIA PRESENTARSE EN LOPE DE VEGA 1864 CON CV

PERSONAL t/gral moto 20705385

SERENO Preferent, retirado de la Fuerza c/Movilidad z/E. Echeverria (B. 9 de Abril) TE: 112459-6319

VIDRIERO coloc.Mitre 1339 caba

MUDANZAS 39 OFREC.



#### SERVICIOS

MUDANZAS, FLETES YLOGISTICA

LOGISTICA inc SemiSaider c/Sat p/ Trab fijo. Solo Wapp 113618-9110

LOGISTICA inc. Semi Saider c/Satel trab/fij Solo W-App 113618-9110

**iENCONTRÁ** EL CRÉDITO, PRESTAMO, **O HIPOTECA QUE BUSCÁS!** 

**RUBRO 14** 

0

**SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

**R47** SALUD Y BELLEZA

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

CIUDAD AUTÓNOMA DE

#### **INCORPORAMOS** VIGILADORES **MASCULINOS** ★ EDAD 22 a 55 AÑOS

**★INCORPORACIÓN INMEDIATA** 

**★ PAGO POR BANCO** 

**BUENOS AIRES** C/ANALÍTICO EXCLUYENTE

RTUGUITAS - ESCOBAR - PILAR PACHECO - DON TORCUATO

CON O SIN ANALÍTICO Present. de lun. a vier. (Excepto Feriados) | 9:30 Hs.

Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch)

\$\infty\$11-3632-1320 | cvsvigilancia@gmail.com



### Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

#### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

#### **RECEPTORÍA VIRTUAL**

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

www.clasificados.clarin.com/receptorias

ASTROLOGIA

55 OFREC.



ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS ALTERNATIVAS

ASTROLOGIA Y TAROT

VIDENTE NATURAL Retornos Inmediatos No Falla Jamas 470I-2527

0

SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN

clasificados.clarin.com

Vidente Tarot
Sra. Lia \$3000
SIN QUE DIGAS NADA TE DIRÉTODO
Pasado Presente y Futuro
Especialista en Unión Parejas
y Familias. Corto todo tipo de
daños por mas difícil que sea
Los trabajos no se cobran
Consulta Telefonica o Presencial
4555-0412
915-6904-3096





#### **CONTACTOS**

**R58** 

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS San La Muerte Silvia

### **%** Legales

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS,

AVISOS AL COMERCIO

#### CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA: La Comisión Directiva del Sindicato Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros, en reunión celebrada el día 15 de abril de 2024, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de afiliados/as para el día 05 de junio de 2024, a las 11:00 hs. en primera convocatoria (Art.42 E.S.). La misma se realizará en Ruta de la Tradición 6455 (ex Cno. de Cintura) - Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de Presidente (Art.50 E.S.); 2) Elección de dos asambleístas para firmar el Acta; 3) Puesta a consideración de la Asamblea de afiliados/as la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos, e Informe del Órgano de Fiscalización del período 2023 (01/01/2023 al 31/12/2023); 4) Clausura de la Asamblea. El carácter de afiliado/a deberá acreditarse con el carnet de la Entidad vigente y documento de identidad.

CONVOCASE a los señores accionistas de SEGURO DE DEPÓSITOS S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-RIA para el día 8 de mayo de 2024, a las 11:00 horas, reunión que se realizará en la sede social sita en la calle San Martin Nº 344, Piso 12º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el caso que los accionistas no pudieran concurrir al acto en forma presencial, deberán comunicarlo a la casiblea@sedesa.com.ar con una antelación no menor a tres días hábiles, a fin de enviar a los mismos a la dirección de correo electrónico que informen, la invitación a participar del acto de modo virtual, a través de la plataforma informática Teams. conforme la previsión incorporada en el Artículo Decimoquinto del Estatuto Social de la Sociedad. La Asamblea tendrá lugar en la fecha y horario indicados, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. De-signación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2. Consideración y aprobación de los documentos previstos en el Art. 234, Inc. 1º de la ley Nº 19.550 por el Ejercicio CONVOCATORIAS

económico finalizado al 31 de Diciembre de 2023 de SEDESA. 3. Tratamiento del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de Di-ciembre de 2023. 4. Consideración y aprobación de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo de los Estados Contables Fiduciarios del Fondo de Garantía de los Depósitos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023. 5. Apro-bación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023. 6. Retribución de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023. 7. Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023. La documentación correspondiente al punto 2 (Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flu-jo de Efectivo de SEDESA al 31 de Diciembre de 2023 e Informe de la Comisión Fiscalizadora) y al punto 4 (Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de

SINDICATO ARGENTINO
DE EMPLEADOS Y OBREROS
DE LA ENSEÑANZA PRIVADA
Personería Gremial Nº 453
Convoca a:

#### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

EL DIA 3 de JUNIO de 2024 - 13.00 hs. Av. JUJUY 224 C.A.B.A Orden del dia

Designación de Presidente. Designación de dos afiliados para firmar el Acta.-

3) Lectura del Acta Anterior.4) Consideración de la Memoria y Balance del S.A.E.O.E.P. Período 1º de Junio 2023 al 31 de Mayo 2024.-

 Elección de tres afiliados titulares y tres suplentes integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas período 1/6/2024 al 31/5/2025

Política comunicacional
 Guillermo Edgardo Ma

Guillermo Edgardo Marconi Secretario General CONVOCATORIAS

75 OFREC.

Fiduciarios del Fondo de Garantía de los Depósitos al 31 de Diciembre de 2023 e informe de la Comisión Fiscalizadora), se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social, San Martín 344, Piso 12º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días hábiles de 11 a 16 hs. y será remitida por co-rreo electrónico a quien lo solicite a la casilla asamblea@sedesa.com.ar. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, por vía informática a la Sociedad a la casilla de correo electrónico mencionada hasta el 6 de mayo de 2024 inclusive, en el horario de 10 a 18 horas, de conformidad con el art. 238 de la Ley Nº 19.550, con indi-cación del nombre, apellido y copia escaneada del documento de identidad de los representantes intervinientes. Se hace saber a los accionistas que la Asamblea se celebrará en forma presencial en la sede social y que para el caso de participar de la misma en forma virtual a través de la plataforma informática Teams, los datos de identificación para acceder a la reunión como así también la contraseña requerida, serán comunicados a los accionistas desde la dirección asamblea@ sedesa.com.ar a partir de la comunicación de asistencia a cursar por los mismos. El que suscribe, lo hace en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, conforme Acta de Asamblea Nº 31 de fecha 28 de junio de 2023, Acta de Directorio Nº 853 de fecha 28 de junio de 2023. Hugo Luis Secondini -

Efectivo de los Estados Contables

RECORDATORIO , Convocatoria General Ordinaria para el 23 de Mayo de 2024 a las 18hs en nuestra Sede, se tratará memoria, balance y resultado elecciones. Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.

R76 DIDICTOS JUDICIALES

Presidente.

EDICTO El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 10 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10º de Capital Federal, hace saber que Ana Cristina MARTINEZ HOSSNE, DNI Nº 95.779.226 de nacionalidad Venezolana y de ocupación DISENADOR GRAFICO, ha iniciado los trámites tendientes a la

EDICTOS

75 OFREC.

obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces. Buenos Aires, 05 de marzo de 2024.-

76 OFREC.

EDICTO .EXPTE.Nro.601168 en AUTOS CARATULADOS:MENAJOVSKY
VICTOR contra ALFARO YRIGOYEN
EMILIO sobre ESCRITURACION.-Santiago del Estero, 11 de
Diciembre de 2019.Atento lo solicitado y constancias de autos, citese
y emplácese mediante edictos que
se publicaran por dos veces en el
Boletin Oficial y diario de mayor circulación de la Ciudad de Buenos
Aires al Sr. Emilio Alfaro Yrigoyen,para que dentro del término de
DIEZ DIAS comparezca a tomar intervención que les corresponde en
este proceso, bajo apercibimiento
de designar como su representante
legal al Sr.Defensor de Ausentes.Fdo. por: Juez DR. SANJUAN
ADRIAN RODRIGO, Secretario/a
DRA. MAUD ANA MÁRIA

EL Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2, Secretaría Unica, del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Azul, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de JULIO ALBERTO TOURNE (LE 5153393).- Azul, 13 de Noviembre de 2023 Gastón Roberto Rosa Secretario

EL Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2, Secretaria Unica, del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Azul, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de NOEMI ISABEL MASSOL (LC 2762866).- Azul, 13 de Noviermbre de 2023 Gastón Roberto Rosa Secretario

"EN cumplimiento de lo dispuesto por el art. 2 Ley Nº 11.867, HDK S.A. con domicilio legal en Av. Córdoba 991, 4º "A", CABA, notifica a los interesados por el término de cinco días que se realizará la transferencia del fondo de comercio de su establecimiento sito en Av. Brigadier J. M. de Rosas 27140/42/44, Virrey del Pino, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, dedicado al rubro fabricación de aceites y grasas de origen animal, a COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. con domicilio en calle Paysandú 1842, CABA. Los reclamos y oposiciones se recibirán en los términos de Ley en el domicilio de la escribana Pamela Peroni, sito en Suipacha 245 9º "4", CABA."

### **Fúnebres**

 Sepelios y Participaciones

TYTIUN, Benjamín Dr 31/07/1937 - 17/04/2024 Enamorado de la vida. Amado esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Te despide tu familia que

te adora.



Tel. (011) 4635-7007
clarinvillaluro@gmail.com

RECEPTORÍA

MARTÍN CORONADO

© 11-2855-5654

Tel. (011) 4842-2856
agenciaciudadjardin@hotmail.com

Clarín X
Horario extendido Lun. a Dom. 9 a 19 hs.

# clasificados.clarin.com ENCONTRÁ TU PRÓXIMO 0km



Autos

#### WINES OF ARGENTINA

Wines of Argentina (WofA), institución responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales, anunció el lanzamiento de una nueva edición del Malbec World Day, la campaña de la industria vitivinícola argentina de mayor alcance internacional que celebra su 14ª edición con fuerte foco en la sostenibilidad.

#### CERVEZA CORONA

En el cierre de la temporada de Sunsets 2024, Cerveza Corona celebró su último gran atardecer en Ciudad Universitaria, donde unas 6.000 personas pasaron una tarde de disfrute, relax, naturaleza y mucha música de la mano de DJ internacionales tales como Jan Blonqvist, Sebastian Leger y Arodes. Pabels y DJ Karen abrieron la fiesta.

#### **LUIGI BOSCA**

En el marco del Día Mundial del Malbec que se celebra cada 17 de abril, la bodega invita a redescubrir el Luigi Bosca De Sangre Malbec D.O.C, un vino con historia que refleja la determinación, la persistencia y la perseverancia propias del ADN de la casa, y que sigue conquistando los paladares más exigentes del mundo. Disponible en https://tienda.luigibosca.com/

#### EPSON Y LA EDUCACIÓN

Epson lleva adelante la campaña "Tu Centro Educativo Merece Epson" por medio de la cual se sortearán cinco kits para un centro educativo más \$ 100.000 para los participantes que completen el formulario y sean seleccionados. Hay que seguir a @epsonlatinoamerica y seleccionar el centro educativo beneficiario del premio. Hay tiempo de participar hasta el 3 de mayo.

#### A1 COMUNICACIÓN

Las bodegas Nieto Senetiner, Cadus y Ruca Malen comenzaron a trabajar en la estrategia de prensa y relacionamiento junto con Al Comunicación. La consultora acompaña a Molinos Fincas y Bodegas en el desafío de desarrollar estrategias innovadoras que potencien sus imágenes de marca y fortalezcan su presencia en el mercado.

#### CAFÉ MARTÍNEZ

En el marco de la reinauguración de una de sus tiendas icónicas en pleno Centro porteño, la cadena Café Martínez presentó sus planes para este año. Leandro Canabe, socio gerente de Café Martínez, anunció la apertura de 24 nuevas tiendas, presencia consolidada en la región y la expansión al canal mayorista y supermercadista de Latam.

#### **SRI SRI TATTVA**

Sri Sri Tattva, compañía fundada en India con el objetivo de mejorar significativamente el nivel de salud y de bienestar del mundo, participó una vez más de la Bioferia, el evento sustentable más grande de Argentina y Latinoamérica. La marca estuvo presente en el área de "Bienestar" con actividades, juegos y lanzamientos.

#### ILVEM: CURSOS Y CARRERAS

Ilvem invita a talleres virtuales y gratuitos sobre sus cursos y carreras de Neurociencias. Instructor y Neuroeducador, PNL, Metodología intelectual, lectura veloz, memoria, concentración, método de estudio, oratoria, redacción, inteligencia, coaching, orientación vocacional. Info: +5491154224742 o www.ilvem.com.

#### ISDIN Y ROLAND-GARROS

Isdin y Roland-Garros crearon una alianza para concienciar y prevenir el cáncer de piel. El acuerdo incluye acciones para concienciar a los deportistas profesionales pero también a los jóvenes sobre los peligros del sol en la piel y la necesidad de fotoprotegerse. El tenista Carlos Alcaraz, embajador de Isdin, colabora con la iniciativa.

#### ALFAPARF MILANO...

...Professional aconseja la línea Semi di Lino Moisture para revitalizar el cabello tras el verano. Rica en nutri-azúcares, aporta lípidos esenciales para restaurar la hidratación perdida. Nutritive Low Shampoo y Nutritive Leave-in Conditioner son esenciales para un cuidado diario. Se suman los productos Semi di Lino Reconstruction, entre otros.

#### OLIVÍCOLA LAUR

En el marco del Día Mundial de la Salud, Olivícola Laur destaca su Aceite de Oliva Virgen Extra Alto en Polifenoles, un superalimento con múltiples beneficios saludables. Olivícola Laur, ubicada en la provincia de Mendoza fue catalogada como número uno del mundo en su especialidad por tercer año consecutivo.

#### PUMA FAST-R NITRO ELITE 2

La búsqueda de la máxima velocidad ha llegado con la nueva Fast-R Nitro Elite 2, la zapatilla de running más explosiva e innovadora de Puma hasta la fecha. La Fast-R2 aprovecha las mejoras de la tecnología Nitro Elite, que ofrece una altura de pila máxima competitiva (40 mm) con una velocidad y amortiguación insuperables.

DE LA PALABRA.

**EL VALOR** 

condiciones de la campaña "VW Weeks" con una financiación a tasa 0%. La campaña incluye los modelos Nivus, T-Cross, Taos, Saveiro y Amarok V6, que incluyen 6 meses de seguro "todo riesgo" al valor de "terceros completo" junto a la compañía Zurich. Más info en www.volkswagen.com.ar.

Volkswagen Argentina amplía las

#### MCDONALD'S

**VOLKSWAGEN** 

Buscando incluir nuevas sensaciones y explosiones de sabores en su propuesta, McDonald's presentó la Doble Carne Royal. Se trata de una combinación que suma dos medallones de carne, panes especiales, mayonesa, cebolla fresca, lechuga, tomate y dos fetas de cheddar derretido, un sabor inconfundible de McDonald's.

#### POSITIVE MALBEC NIGHT

Organizada por Vios, Viene Bien! y Buenos Aires Marriott, llega la 5ª edición de la única feria del país en honor al Malbec que permite conocer en un mismo lugar qué están haciendo las bodegas argentinas en cuanto a la sustentabilidad. El 19/4 en el deck del Marriott. Entradas (incluyen libre degustación de vinos orgánicos): positivemalbec.vinosorganicos.com.ar

#### CARTERAS FOR EXPORT

Lily Genazzini, diseñadora y emprendedora de Saladillo que realiza carteras de cuero for export, viajó a la feria Apparel (en Atlanta, EEUU) para participar de la primera feria mayorista del rubro. En consonancia con la sustentabilidad, Lily Genazzi -que obtuvo la certificación Marca País-adhiere a las corrientes que van en contra del fast fashion o moda rápida.





#### VENEZIA / FIAT

Venezia Concesionario Oficial Fiat, dentro de su proceso de expansión y crecimiento, se encuentra próximo a inaugurar un nuevo y moderno showroom en su casa central de Don Torcuato (Tigre). Así continúa posicionándose en el norte del GBA con 5 sucursales: Don Torcuato, San Fernando, Pacheco, Tigre Centro y Nordelta.

#### **GODREJ ALERTA**

Godrej alerta a la población de Argentina que han detectado la comercialización de un repelente apócrifo que se distribuye como si fuera producido por la compañía. El producto falsificado es una loción repelente de la marca Villeneuve, que Godrej dejó de ofrecer en el país en 2010. La empresa ya

#### DOMAINE BOUSQUET

La bodega mendocina presenta su primer Reporte de Sustentabilidad en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra que se celebra el 22 de abril, fecha en que estará disponible en domainebousquet. com. Domaine Bousquet brinda por la ocasión con su Gaia Malbec Orgánico 2021, de la línea homenaje a la Madre Tierra.

#### **BODEGAS BIANCHI**

La bodega mendocina se suma al Día Mundial del Malbec con dos destacados exponentes de sus terroirs: Valle de Uco y San Rafael. Gran Famiglia Bianchi Malbec y Finca Los Primos Malbec representan la diversidad y excelencia que caracterizan la propuesta vitivinícola de Bodegas Bianchi, abarcando

#### AMARGO OBRERO

Una vez más, el aperitivo "del pueblo argentino" de Grupo Cepas representó al país en la guía gourmet Taste Atlas. Tras haber sido nombrado como uno de los 50 licores mejor valorados del mundo, Amargo Obrero volvió a ser protagonista de una nueva categoría en la que obtuvo el 4° puesto entre 83 licores herbales (obtuvo 4 de 5 estrellas).

#### PAYWAY: LA HORA ÉPICA

Payway, que ofrece la plataforma de cobros con el mejor kit de soluciones para gestionar y potenciar los negocios, lanzó la campaña de marketing "La Hora Épica" con el objetivo de acompañar e impulsar el crecimiento de cada comercio. La empresa acompaña a sus clientes en la hora pico de ventas para hizo la denuncia ante la ANMAT. I todos los segmentos de precios. I gestionar y potenciar su negocio. I personalidad, elegancia y frescura.

#### DIA ARGENTINA

La cadena presenta su nuevo desarrollo: un desodorante en crema de su línea de belleza y cuidado personal Bonté. Brinda una sensación de frescura y seguridad, dejando un delicado aroma unisex y cuidando la piel sin irritar las axilas. Ya se encuentra disponible en las más de 1.000 tiendas de proximidad, en Dia online y en la App Dia.

#### **BODEGA DOÑA PAULA**

La bodega especializada en elaborar vinos de alta gama propone celebrar el Día Mundial del Malbec con su Doña Paula Estate Malbec 2021. Un vino único, elaborado a partir de uvas seleccionadas de viñedos propios en Finca Alluvia y Finca Los Indios (Valle de Uco). Este varietal 100% Malbec ofrece gran

#### **Clarín**grilla Nº 20.077 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Thomas Draxe.

|    | 10.2 |  |  |     |
|----|------|--|--|-----|
| 1  |      |  |  |     |
| 2  |      |  |  |     |
| 3  |      |  |  |     |
| 4  |      |  |  |     |
| 5  |      |  |  |     |
| 6  |      |  |  |     |
| 7  |      |  |  |     |
| 8  |      |  |  |     |
| 9  |      |  |  |     |
| 10 |      |  |  |     |
| 11 |      |  |  |     |
| 12 |      |  |  |     |
| 13 |      |  |  |     |
| 14 |      |  |  |     |
| 15 |      |  |  |     |
| 16 |      |  |  | 7   |
| 17 |      |  |  |     |
| 18 |      |  |  |     |
| 19 |      |  |  |     |
| 20 |      |  |  | 101 |
| 21 |      |  |  |     |

#### **Definiciones**

1 ► Enfermedad contagiosa que causa gran mortandad en los hombres o en los animales; 2 ▶ Lámina de vidrio, recubierta por la parte posterior de una capa metálica, para que refleje las imágenes; 3 ► Mujer que abusa; 4 ► Arg. Caballo parejero acostumbrado a correr en línea recta; 5 ▶ Reponer provisiones, combustible, etc.; 6 > Ensayar, ejercitar, adiestrar, habituar; 7 ▶ Dominante, acaparador de la voluntad ajena; 8 ► Agresor, que ataca o embiste; 9 ▶ Respirar fuertemente y con algún ruido; 10 ▶ Libre de pavor, imperturbable; 11 ▶ Local destinado al estudio o a una gestión profesional; 12 > Persona que pone trampas para cazar; 13 ► Ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra distinta; 14 ▶ Hombre alborotado y de poco juicio; 15 ► Capturado, aprisionado; 16 ► Acción heroica; 17 ► República ubicada en la parte noroeste de Sudamérica, capital: Bogotá; 18 ▶ Vedar o impedir el uso o ejecución de alguna cosa; 19 ► Mús. Suprimir alguna nota o signo en la escritura de la música, para mayor rapidez, pero sin menoscabo de la claridad; 20 ➤ Cualquiera de los sonidos simples del lenguaje oral, sea letra o sílaba; 21 ▶ Que tiene relación de amistad con otro u otros.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - a - a - bia - bir - bo - bu - can - cho - co cua - des - do - do - dre - e - en - es - fo - go - go - he - hi - im - ís - jo - le - lip - llar - lom - ma - mi - mo - na - nar - ne - pa - pá - pe - pe - pes - po - pos - pre - pro - ra - re - re - rí - ro - ro - ro - sa - sar - se - si - so - so ta - ta - tar - te - te - te - tram - tre - vi - vo.

#### Sudoku

Nº 6.770

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| 8 |   |   |   | 4 |   |   |   | 3   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|   | 7 | 3 |   |   |   |   | 2 |     |
|   |   |   |   |   | 1 |   |   |     |
|   | 8 |   | 2 |   | 7 |   |   | 1   |
|   |   |   |   |   | 8 |   | 9 |     |
| 2 |   | 5 |   |   |   |   | 4 | l l |
| 1 |   |   |   |   | 3 | 7 |   |     |
|   |   | 2 | 6 |   |   |   | 5 |     |
|   |   |   |   |   |   | 4 |   |     |

|   |   |    |   | 5 |   | 1 |   | 3 |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
|   | 4 |    |   |   |   |   |   |   |
|   | 2 |    | 6 |   | 3 |   | 9 |   |
| 7 |   |    |   |   | 5 |   |   |   |
|   |   |    | 1 |   |   | 5 |   |   |
| 6 |   |    |   |   |   | 7 | 1 |   |
|   |   | 9  |   | 1 |   | 3 | 2 |   |
| 2 |   | 3  |   |   |   |   | 5 | 6 |
| 8 |   | 30 |   |   |   |   |   |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

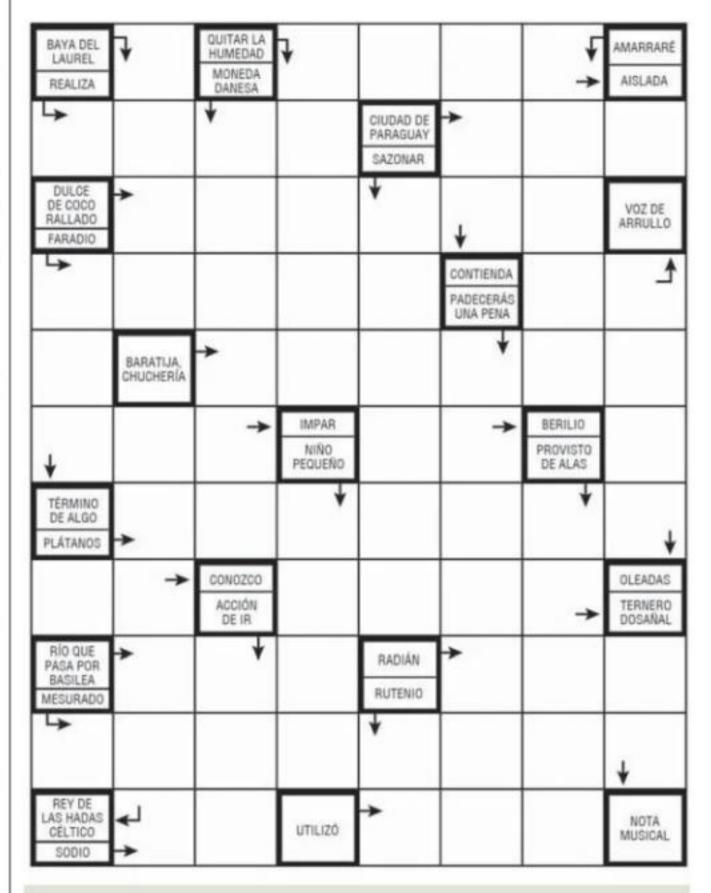

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.769

#### Básico

| 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 2 | 5 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 |

#### Avanzado

| - |   | aut | _ |   |   |   |   |   |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 5   | 8 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| 6 | 8 | 9   | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | 3   | 5 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 8 | 6 | 7   | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 1   | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 |
| 5 | 9 | 4   | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 |
| 9 | 4 | 2   | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| 1 | 7 | 6   | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | 5 | 8   | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 |

#### Claringrilla Nº 20.076

Bienaventurada la tarea en la que se puede cantar. Eugenio D'ors. Periodista, filósofo y escritor español.

|   | 98 9                                  | 22                                                                |                                                                                                                   | V                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В | A                                     | C                                                                 | Н                                                                                                                 | E                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 | N                                     | C                                                                 | Α                                                                                                                 | N                                                                                                                                                       | Α                                                                                                                                                                                 | Т                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                               |
| E | N                                     | S                                                                 | 1                                                                                                                 | L                                                                                                                                                       | L                                                                                                                                                                                 | Α                                                                                                                                                                                                                                   | R                                                                                                                                                                                                                               |
| N | E                                     | 0                                                                 | N                                                                                                                 | A                                                                                                                                                       | T                                                                                                                                                                                 | Α                                                                                                                                                                                                                                   | L                                                                                                                                                                                                                               |
| A | N                                     | A                                                                 | R                                                                                                                 | Q                                                                                                                                                       | U                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                   | A                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧ | 1                                     | R                                                                 | T                                                                                                                 | U                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                               |
| E | C                                     | Ó                                                                 | M                                                                                                                 | E                                                                                                                                                       | Т                                                                                                                                                                                 | R                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                               |
| N | E                                     | С                                                                 | E                                                                                                                 | S                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                 | Т                                                                                                                                                                                                                                   | A                                                                                                                                                                                                                               |
| T | R                                     | A                                                                 | P                                                                                                                 | E                                                                                                                                                       | C                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                               |
| U | S                                     | U                                                                 | R                                                                                                                 | P                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                                 | R                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| R | 1                                     | C                                                                 | Т                                                                                                                 | U                                                                                                                                                       | S                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Α | L                                     | 1                                                                 | N                                                                                                                 | E                                                                                                                                                       | Α                                                                                                                                                                                 | R                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| D | A                                     | ٧                                                                 | 1                                                                                                                 | D                                                                                                                                                       | E                                                                                                                                                                                 | Ñ                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                               |
| Α | N                                     | Z                                                                 | U                                                                                                                 | E                                                                                                                                                       | L                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                   | S                                                                                                                                                                                                                               |
| L | 0                                     | C                                                                 | U                                                                                                                 | C                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                 | Ó                                                                                                                                                                                                                                   | N                                                                                                                                                                                                                               |
| A | В                                     | 0                                                                 | G                                                                                                                 | Α                                                                                                                                                       | D                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                   | L                                                                                                                                                                                                                               |
| Т | 1                                     | Т                                                                 | Á                                                                                                                 | N                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                 | C                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                               |
| Α | C                                     | Ú                                                                 | S                                                                                                                 | Т                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                 | C                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                               |
| R | E                                     | С                                                                 | U                                                                                                                 | A                                                                                                                                                       | D                                                                                                                                                                                 | R                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                               |
| E | S                                     | P                                                                 | 1                                                                                                                 | R                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                 | Т                                                                                                                                                                                                                                   | U                                                                                                                                                                                                                               |
| Α | U                                     | L                                                                 | Α                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | I E N A V E N T U R A D A L A T A R E | I N E N N E C N E T R U S R I A L D A A N L O A B T I A C R E E S | I N C E N S N E O A N A V I R E C Ó N E C T R A U S U R I C A L I D A V A N Z L O C A B O T I T A C Ú R E C E S P | I N C A E N S I N E O N A N A R V I R T E C Ó M N E C E T R A P U S U R R I C T A L I N D A V I A N Z U L O C U A B O G T I T Á A C Ú S R E C U E S P Í | I N C A N E N S I L N E O N A A N A R Q V I R T U E C E S T R A P E U S U R P R I C T U A L I N E D A V I D A N Z U E L O C U C A B O G A T I T A N A C Ú S T R E C U A E S P Í R | I N C A N A E N S I L L N E O N A T A N A R Q U V I R T U O E C Ó M E T N E C E S I T R A P E C U S U R P A R I C T U S A L I N E A D A V I D E A N Z U E L L O C U C I A B O G A D T I T Á N I A C Ú S T I R E C U A D E S P Í R I | I N C A N A T E N S I L L A A N E O N A T A A A N A R Q U Í V I R T U O S E C O M E T R N E C I U S U R P A R R I C T U S A R A N Z U E L O L O C U C I Ó A B O G A D I T I T A N I C A C Ú S T I C R E C U A D R E S P Í R I T |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Sola, hace, Itá, cocada, farad, ro, oropel, non, Be, bananas, sé, eral, Rin, rad, moderado, Na, usó. Verticales. Fin, baca, Oberón, corona, ida, secar, nene, adobar, Ru, lid, penarás, ataré, alado, olas, do.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Circulo \$ 6.999,90 - Genios \$ 1.500,00 - Revista Ñ \$ 1.500,00 - Arquitectura \$ 1.500,00 - ELLE \$ 3.000,00 - Prescolar Genios \$ 2.500,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardin de Genios \$2,000,00 - Relanzamiento Pasteleria en Casa \$4,999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14,999,90 -Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1.999,90.-

#### Edición del día

Edición de 64 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 56 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAÍS

### "La ciudadanía pide más seguridad"

Todos los días se están escapando presos de las alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. esto desde que están las nuevas autoridades.

¿Es tan fácil o hay complicidad? ¿Qué está pasando? ¿Mucho descuido, mucho celular y poco cuidado?

La Ciudad le echa culpas a Nación, gran bonete, pero la ciudadanía corre riesgo porque hay fugitivos por las calles, y ni las rejas los detienen. Ocurre en CABA y en Provincia también pasa.

Sería bueno que hubiese más control, más medidas, más de todo y en todo, tendrían que circular muchos más autos particulares de policías, sin chapas patentes ni los chorros las sacan.

A ver, "ministros de Inseguridad", por favor, la ciudadanía les pide que actúen y ahora más que nunca con el tema de posibles atentados.

No es cuestión de poner un patrullero en objetivos. ¿Se entiende?

#### Guillermo Gómez

Guillepigomez@yahoo.com.ar



#### "Ya tuvimos un títere, no repitamos la historia"

El ex presidente Alberto Fernández fue calificado de Chirolita y/o títere de CFK. Su gestión corroboró esa calificación, salvo en algunas ocasiones de excepción. Esa calificación fue usada hasta por el actual Presidente, a quién personalmente apoyo. Pero, estamos observando una conducta algo similar en el Gobierno actual e inclusive manifestada de antemano por el ahora presidente Milei: "Sin ella esto no podría haber sido posible". Además actitudes de Karina Milei, que no recibió votos sino nombramiento, tiene un proceder algo similar, o más directo, a CFK con respecto a Alberto Fernández. Ya tuvimos a un títere en el Gobierno. No repitamos la misma historia.

#### Alberto Fervenza

afervenzaparisi@gmail.com

### La UBA, la VTV y el Registro de Automotor, "gratis"

· Las facturas correspondientes parecieran ser en realidad mensajeras de las tinieblas, no solamente para las universidades nacionales, por las escalofriantes subas registradas; a las cuales hay que agregar la noche más oscura, la de la ignorancia, producida por la interrupción del programa ENIA, destinado a la prevención del embarazo adolescente, creado y continuado por las dos administraciones anteriores, que había logrado reducir a la mitad las gestaciones no deseadas.

#### Fernando Miranda

mirandafernando2@gmail.com

 El nuevo Gobierno se ha propuesto correctamente eliminar los costosos seudo controles burocráticos. Los Registros Automotores son una erogación inútil en las compras y cambios de propietarios de los autos.

Su labor se debería reemplazar por un trámite digital por un sitio que manejen las concesionarias y los revendedores de automóviles. Así de simple y gratuito.

Por otro lado, las VTV no aportan un control válido de deficiencias mecánicas de los vehículos, pues, los propietarios de automóviles que saben que las tienen, transitan sin hacer los arreglos. Estas eliminaciones serán dos de tantas otras que, lo único que logran son "curros" corruptos y, que sólo encarecen los trámites.

#### Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

#### "Jorge Macri, los vecinos queremos conocer su voz"

Jorge Macri asumió hace 4 meses. Hasta la fecha guarda un silencio inexplicable ante los numerosos y significativos temas que agobian a los vecinos:

1) Reparación de escaleras mecánicas en los subtes, habilitación de baños y limpieza elemental de las estaciones. 2) Plan para cambiar el sistema de contenedores de residuos que invaden con basura (arrojada por los recicladores) y olores nauseabundos a los frentistas. 3) Atención en los hospitales para los vecinos que los mantienen y cobro de los servicios por coparticipación al resto de los usuarios y en efectivo a los extranjeros. Señor J.Macri, queremos conocer su voz y esperamos sus soluciones.

#### Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

LIBROS RECOMENDADOS

### De una búsqueda y de la fortaleza de seguir

TÍTULO: Pronunciamiento AUTORA: Belén Sigot EDITORIAL: Caballo Negro COSTO: \$14.950

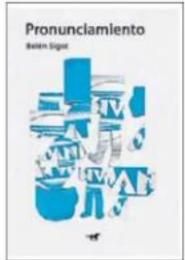

Los pueblos saben de infiernos grandes. Pero también de enormes paraísos. En el medio, las personas encontrando un destino (o, al menos, buscándolo). Eso se llama fortaleza: seguir pese a todo. Pronunciamiento (Caballo Negro), segunda novela de la escritora Belén Sigot, es una historia que crece a su propio ritmo (va de los años 80 a los 2000 en un solo viaje) y respira con una prosa que coquetea con lo poético: "El ring del teléfono de los Miyard suena como si escupiera rodajas cortadas a cuchillo", dice en un momento. Pronunciamiento es un pueblo de Entre Ríos. Un territorio donde la protagonista vive su educación sentimental (la infancia como ese cúmulo de primeras veces) y luego inicia una pesquisa por conocer a su padre. Proveniente de una familia de fibra matriarcal, ella va detrás de las piezas faltantes que la acerquen a ese rompecabezas demencial que se conoce como vida. ¿Saberlo todo es conocer la verdad? La información como puertas que se abren a la identidad.

> Walter Lezcano Especial para Clarín

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











MÁX MIN 22°



MÁX 25° SÁBADO

24°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. № 41





#### ACTUALIZADAS Por Maitena

Qué es leer? ¿Qué representa para

una persona el reconocer la pala-

bra escrita? Este es el tema de "Pri-

meras luces" (Ampersand), el nue-

vo libro del poeta y profesor uni-

versitario Carlos Battilana, en el que narra cómo ha sido el viaje que lo llevó a la ense-

ñanza, a la escritura, al taller literario, a la

investigación, pero que comenzó en algún

momento de los años sesenta, en el pueblo correntino de Paso de los Libres, con una

herramienta formidable que tenía la escue-

encantamiento, y a su aprendizaje, como

el "equivalente a cruzar una frontera a un

nuevo territorio". Había que incorporar for-

mas, relacionarlas, articular con ellas so-

nidos e ideas. Un momento prodigioso en el

que "cada letra iluminaba algo anteriormente difuso", lo que hacía que el mundo

se volviera "menos escurridizo pero tam-

bién más vasto". Allá, en Paso de los Libres,

pueblo que balconeaba desde el río a Bra-

Battilana define al acto de leer como un

la de aquella época: el libro de lectura.



#### **Pasiones Argentinas**

## El fulgor de las primeras luces

#### **Horacio Convertini** hconvertini@clarin.com

sil (y a su lengua extraña), el Battilana niño se lanzaba a la aventura del leer con "Primeras luces", porque así se llamaba su libro de lectura de primer grado, título del cual se apropia ahora como una definición de lo que fue aquel descubrimiento. Todo empezaba a tener otro sentido, desde los carteles de las calles hasta las revistas de historietas que sus hermanos mayores acumula-

ban como una forma híbrida entre el en-

tretenimiento y el saber.

Leer también es acompañar al que escribe. Y yo, mientras leo a Battilana, lo acompaño, dialogo con él y pienso en mi primer libro de lectura. Se llamaba "Semillita" y, como el libro del poeta correntino, contenía en el título una idea muy poderosa: aprender a leer era el comienzo de algo mayor y trascendente. Un faro que barrería la oscuridad, en el caso de Battilana; una simiente que germinaría y crecería en mí, en el caso de "Semillita". En suma, la idea positivista, hoy vuelta una superstición demodé, de que la educación nos haría mejores y más aptos para un futuro que podía ser próspero.

Hay en la vida del poeta una mudanza temprana: tercer grado será en una escuela de Hurlingham, Buenos Aires. Y el viaje traerá lecturas de otro tipo, como las revistas "El Gráfico" o "Goles", con la épica y la poética del deporte, literatura que se completará con los eléctricos relatos radiales de partidos, peleas de boxeo y carreras de autos. También traerá los libros "de verdad", sin dibujitos. Es la etapa Julio Verne de la infancia (y aquí coincidimos al ciento por ciento).

El libro de Battilana es tan encantador como la propia peripecia de aprender a leer. Y funciona como un espejo: en su experiencia lectora vamos a encontrar pistas de la nuestra. Hay nostalgia, desde luego, y revelaciones que la erudición del autor nos ofrece serenamente como una invitación a ampliar el combo. Porque la lectura es luz, es semilla y es camino que espera.

CRIST



YO, MATÍAS Por Sendra









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

